

# elDía

EL TIEMPO

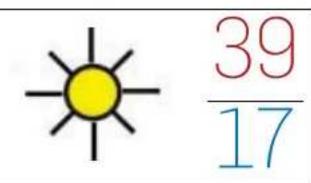

#### DE CÓRDOBA

www.eldiadecordoba.es

La 'startup' cordobesa **Eonesia** gana el premio EmprendeXXI de La Caixa 111

Los cines de verano abrirán de la mano del empresario Antonio Amil >9

EL COLECTIVO DEMANDA UN PLAN PARA ELIMINAR OBSTÁCULOS DE LA VÍA PÚBLICA >5

# El Movimiento Ciudadano reclama una solución definitiva para los veladores

 El Consejo también plantea resideñar El Arenal para que quepan 100 casetas

EL 'play off' desata la locura

Expectación en el inicio de la venta de entradas para la eliminatoria ante la Ponferradina

Un aficionado del Córdoba CF muestra las entradas compradas aper

23 AVALA LA CAUSA

## La Audiencia respalda la investigación a Begoña Gómez

- Feijóo y Sánchez se enzarzan en otro bronco debate
- 17 FINANCIACIÓN

### Moreno se posiciona en contra de aprobar la tasa turística

- Sí aboga por cobrar en los museos que dependen de la Junta
- 8 PETICIÓN DE APDHA

La necesaria atención a la salud mental en prisión

7 DEBE MEJORAR EN LAS METAS DE ENERGÍA ASEQUIBLE Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Córdoba cumple ya la mitad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

#### OPINIÓN

#### **EDITORIAL**

## Lo mejor que le ha pasado a Andalucía

NDALUCÍA ha sido la comunidad autónoma más beneficiada por la integración de España en la Unión Europea. Desde 1986, fecha de la adhesión, han llegado a la región 43.400 millones de fondos de cohesión. La cifra casi iguala al presupuesto récord que la Junta de Andalucía ha aprobado para este año. En total, la cifra de dinero que se habría recibido de Bruselas por todos los conceptos, incluida la Política Agraria Común, estaría por encima de los 110.000 millones, según los cálculos más solventes. Para situar la cifra puede tenerse en cuenta que el PIB andaluz de 2022 fue de 180.224 millones de euros y que Andalucía es la tercera economía del país sólo por detrás de Cataluña y de Madrid. No es exage-

rado afirmar, en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio, que la entrada de España en Europa es lo mejor que le ha pasado a la región en toda su historia reciente. El objetivo prioritario de todo el dinero enchufado desde Bruselas y el objetivo específico de los fondos de cohesión recibidos era mejorar la situación de una comunidad que en muchos aspectos estaba, a mediados de la década de los ochenta, en unos niveles propios

El dinero de Europa ha servido para mejorar la calidad de vida de los andaluces, pero la convergencia económica con España queda lejos

del Tercer Mundo y reducir el foso que separaba los indicadores sociales y económicos andaluces de la media española y de la de la propia UE. Es obvio que la financiación europea ha servido para dar un salto de gigante en infraestructuras y equipamientos sociales que han mejorado la calidad de vida de los andaluces. También lo es que esa convergencia con los niveles de bienestar de España y de Europa no se ha producido. Andalucía sigue a la cola de casi todo. Treinta y seis años de gobiernos socialistas y cinco del Partido Popular en la Junta no han servido para reducir ese desfase. Ni tan siquiera para que se vislumbren factores de cambio. Son muchas las razones. No todas, ni siquiera las principales, hay que buscarlas dentro de Andalucía.

#### **CARTAS A LA DIRECTORA**

Correo: Cruz Conde, 12 / e-mail: cartas@eldiadecordoba.com

#### Los adolescentes y el deporte

Un estudio pionero realizado en Cataluña alerta de que el 70% de las chicas abandonan la práctica deportiva durante la adolescencia, especialmente entre los 12 y los 16 años. Factores como la falta de motivación, la excesiva exigencia, la poca empatía, las inseguridades relacionadas con los cambios corporales y la ropa deportiva son algunos de los factores influyentes. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto grandes avances en la evolución del deporte femenino, con más oportunidades, mayor visibilidad y un creciente reconocimiento a nivel mundial. Para reducir el porcentaje de abandono, es importante seguir luchando por la equidad, el respeto y la inclusión en el deporte, creando entornos deportivos empáticos, comprensivos y adaptados a las necesidades y preocupaciones de las adolescentes. Debemos fomentar modelos positivos que aborden los aspectos que alejan a las chicas del deporte, para que disfruten, se involucren y sean parte del avance del deporte femenino. Jaqueline Casaleiro

#### ¿Y ahora qué?

La hipocresía de la clase política cada día se supera más. Los que hace años mandaron a la lona a Mariano Rajoy, con algo de razón, porque su partido estaba manchado con el caso Gurtel, callan ahora con todo lo que está pasando en torno a La Moncloa. Esto da que pensar que hay que buscar una excusa y arremeter contra el rival, aunque la excusa que fue válida en su tiempo ya no lo es cuando se vuelve en contra. Todo depende de quién y de contra quién. La política es una profesión y, al final, lo que prima es el sillón y el sueldo. Miguel Giraldo

#### ¿Activismo en las redes sociales?

Desde que aparecieron las redes sociales, el activismo se ha transformado, ha pasado a las pequeñas pantallas, donde activistas usan sus altavoces para dar voz a quién no la tiene. Aunque yo soy consumidora, comparto contenido que apoyo y muestro mi solidaridad con ciertos temas, no puedo evitar cuestionarme si realmente esto es útil. Recuerdo cuando salimos a las calles, ahí se mostraba el descontento social. Quizá haya llegado el momento de vivir ambas realidades, la virtual y la física, aunque siempre tendré la incertidumbre de si lo que publicamos en redes tiene algún sentido. Belén Salcedo Illán

Las cartas no deben exceder de las 20 líneas y han de estar firmadas, indicando el DNI y el domicilio.

#### Crónica personal

### DÓNDE ESTÁ **EL FANGO**



L sanchismo hace oídos sordos a las decisiones judiciales que enredan cada vez más la situación de Begoña Gómez. La última noticia es que la Audiencia de Madrid ha dado el visto bueno a que el juez Peinado siga investigando a la mujer del presidente, y por si no fuera suficiente motivo de preocupación para el matrimonio, la Fiscalía Europea también sigue de cerda las noticias sobre la mujer de Pedro Sánchez.

El presidente se refugia en el tan manido concepto de que la mejor defensa es un buen ataque, pero lo que transmite es que empieza a perder facultades. Bien porque no sabe lidiar con las malas noticias, bien porque va a ser cierto que su capacidad para ganar batallas dentro y fuera de su partido se debía a los consejos que le soplaba al

oído Miguel Barroso, fallecido hace unos meses, y que era un formidable estratega político.

En la sesión de control al Gobierno de ayer, a las preguntas de Feijóo, propias de un líder de la oposición –sobre todo con la esposa del presidente como centro de las numerosas polémicas-, Sánchez respondió con el fango, fango y más fango. No sale de ahí, prueba de que no tiene argumentos con los que defender las actuaciones de su mujer. Que se agrandan a medida que transcurren los días. Los jueces se pronunciarán en su momento, pero aunque no encuentren delito, para gran parte de la opinión pública Gómez ha tenido un comportamiento

absolutamente inapropiado. No se puede admitir que la mujer de un presidente del Gobierno envíe cartas de recomendación a miembros del Ejecutivo.

Sánchez seguirá en La Moncloa el tiempo que quiera y pueda, lo marcarán los partidos que le prestan apoyo a cambio de asuntos tan graves como indultos o una ley de amnistía. Pero su figura sale muy dañada de estas peripecias últimas, porque afectan a su círculo político y familiar. Aunque evidentemente serán los jueces quienes dictaminen si hay personas que deben ser imputadas.

Mal debe ver las cosas el presidente cuando es incapaz de defender a los suyos y recurre al fango, fango, fango. Hace sospechar en primer lugar que está falto de ideas; pero además, ante el enredo creciente, es fácil

> llegar a la conclusión de que su falta de argumentos con los que hacer frente a las acusaciones a su mujer se debe a que los que se mueven en el fango son personas muy próximas a Pedro Sánchez.

> En breve, los jueces determinarán si Begoña Gómez ha cometido delito y si lo sabía el presidente. Pero eso no detendrá las investigaciones periodísticas. Es la gran preocupación de Sánchez. Los jueces harán su trabajo con profesionalidad y, en cuanto a los medios de comunicación, puede silenciar a los afines al sanchismo... pero no sabe qué informaciones manejan los que no aceptan presiones del poder.



No sale de ahí, prueba de que no tiene argumentos con los que defender las actuaciones de su mujer





**Directora: RAQUEL MONTENEGRO** Gerente: José Manuel Santiago

DL: CO-744/2004



Presidente-editor: JOSÉ JOLY

**DIRECTORES GENERALES:** 

TOMÁS VALIENTE **FELIPE GRANADOS DAVID FERNÁNDEZ**  Subdirector: Juan Manuel Marqués

Edita: El Día de Córdoba, S.L.

#### OPINIÓN



JOSÉ ANTONIO CARRIZOSA



jacarrizosa@grupojoly.com

#### **FELIPE**

I Felipe González admitiera consejos, cosa poco probable a su edad y con su historia, debería hacer caso a los que le digan que tiene que cuidar más sus intervenciones públicas. En todos los sentidos: qué dice, con qué frecuencia sale a la palestra y, también muy importante, dónde lo dice. Aunque pueda parecer lo contrario, la frontera entre el estadista retirado de la primera fila que pone las cosas en su sitio y el viejo cascarrabias con inclinaciones cuñadistas es a veces demasiado sutil.

Para la generación que vio muy joven el entierro de Franco en el televisor en color

recién estrenado en su casa, Felipe González es algo más que un personaje histórico. Es quien levantó, delante de sus ojos, la España en democracia en la que se hizo mayor; el que puso a España en Europa y en el mundo y el que le dio una etapa de progreso y estabilidad que hoy se echa mucho de menos. Claro que no fue el único. Ahí estuvieron Suárez, Juan Carlos, Carrillo y tantos otros. Pero fue el más importante y el que mejor simbolizó, hasta que en los noventa todo saltó por los aires, ese tiempo nuevo que dejaba atrás para siempre los peores fantasmas de nuestra historia.

González está de sobra legitimado, por lo que ha representado para su país, para su partido e incluso para la construcción de Europa, para levantar la voz ante lo que está pasando hoy en España. Es tan

Felipe González está de sobra legitimado para levantar la voz de alarma, pero debería cuidar contenidos y foros fácil como lo siguiente: el edificio que la generación de Felipe levantó sobre los cimientos de una Constitución de consenso se está resquebrajando y el principal responsable de esa ruina progresiva es quien está al frente del Gobierno y del Partido Socialista. Todo ello por una ambición insana de poder. Es su análisis y, como todos los que hace, está cargado de argumentos y de sentido común y se puede compartir en todo o en parte.

Nadie le puede discutir el derecho a proclamarlo a los cuatro vientos. Es más, así cumple un nuevo servicio a su país. Pero debería medir mejor algunas exageraciones y algunos foros. La semana pasada, en *El Hormiguero* de Pablo Motos, pisó la raya de picadores buscando el aplauso fácil de un público acostumbrado a otros espectáculos. No es la primera vez que se desliza por una senda que, claramente, no es la suya.

Pero, aun así, merece la pena escucharlo. Tener a Felipe González pletórico de salud y con las ideas claras es uno de los pocos lujos políticos que nos podemos permitir en una España que va por un camino nada recomendable.

# CARLOS COLÓN ccolon@grupojoly.com

, , ,

## DIOS ESTÁ AQUÍ

AJ Munk fue un pastor luterano y dramaturgo danés asesinado por los nazis cuya memoria como mártir conmemora la Iglesia Luterana, junto a la de Maximiliano Kolbe, el 14 de agosto. En 1925 estrenó Ordet (La palabra) que Dreyer llevó al cine magistralmente en 1955. En ella se enfrentan la moderna teología liberal protestante que considera irracional mitología los milagros y la fe que acepta lo incomprensible para la razón. Culmina en una resurrección obrada por la fe ante la que los testigos exclaman: "¡Es el Dios de antes, el Dios de Elías! El mismo y Eterno". Evoca lo anotado por Pascal tras experimentar la revelación de Dios: "Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y no de filósofos y sabios".

Las ya casi dos veces centenarias corrientes de desmitologización de los textos sagrados iniciadas en el protestantismo liberal conllevan el peligro de la reducción del cristianismo a mitos ligados a un tiempo, una cultura y un espacio concretos. Esto supondría que, desde la Encarnación a la Resurrección, con los milagros que Jesús obró entre una y otra, todo serían, no realidades históricas acontecidas, sino formas míticas y simbólicas de expresar los contenidos de la fe.

Frente a ello –sin incurrir en la litera-

Reducción de los contenidos de la fe a mitos y de nuestras fiestas religiosas a vacío espectáculo elefantiásico

lidad fundamentalista: la hermenéutica nació de la interpretación de los textos sagrados-la Iglesia defiende la realidad histórica de lo escrito en los Evangelios y proclamado en el Credo. Sin embargo, cada vez más creyentes, en una versión por así decir popular y ambiental de la desmitologización, tienden a considerar mitos o símbolos las realidades religiosas, incluida -por eso traigo hoy aquí la cuestión-la Eucaristía. "¿Es solo un símbolo o nos indica algo real?, se preguntaba el papa. Y respondía: "La Eucaristía no es una simple conmemoración de aquello que Jesús ha hecho en la Última Cena. Hace presente el evento de la muerte y resurrección de Jesús: el pan es realmente su Cuerpo ofrecido por nosotros, el vino es realmente su Sangre derramada por nosotros, y tiene por objetivo que podamos convertirnos en una sola cosa con Dios".

La reducción de nuestras fiestas religiosas a espectáculo elefantiásico sacado de madre y de fechas podría ser una versión andaluza de esta tendencia, cumpliéndose lo que intuyó Pasolini hace medio siglo: "La religión sobrevive como un producto de enorme consumo y una forma folclórica aún aprovechable".

#### Miki&Duarte





MODELO VENECIA

IENTRAS Andalucía debate sobre la aplicación de la tasa turística, que poco tiene de experimental a estas alturas, los principales destinos del mundo ya van muy por delante y exploran otro tipo de restricciones que siguen el modelo Venecia, por ser esta ciudad la pionera y abanderada. Cada vez surgen más ejemplos, como el del monte Fuji, que como ocurre con otras cimas del mundo iba camino de parecerse a la Gran Vía de Madrid en plenas Navidades. A partir de este verano, quien quiera hacerse un ascensión por allí tendrá que pagar 2.000 yenes.

Ni los 12 euros a los que equivale la tarifa del popular monte japonés ni los 5 que ya es obligatorio abonar en Venecia para recorrer sus calles navegables sin estar alojado o ser residente evitarán que millones de turistas accedan cada año a estos lugares o a cualesquiera de los que están estudiando seguir este modelo, por las dificultades actuales para mantener a la población residente y el riesgo de convertirse en parques temáticos.

No dejarán de ser destinos predilectos para los turistas y sus administraciones obtendrán unos ingresos extra con los que garantizar la limpieza, la seguridad, la iluminación, las papeleras y hasta el asfalto que pisan millones de personas. Todo eso tiene un coste que alguien tiene que asumir y parece injusto que sólo lo hagan unos residentes a los que cada vez les re-

Sería como exigir reserva previa y entrada para el Albaicín, la judería de Córdoba, Los Genoveses o el Mulhacén sulta más difícil vivir entre toda esa masa humana obsesionada con *instagramear*.

Este modelo va más allá de la tasa turística porque pone precio a la mera visita de cualquier espacio, aunque sea público. La idea es conseguir el control del aforo de una ciudad, una playa o un monte, que también lo tienen. No son pozos sin fondo. Por imaginar, sería como exigir reserva previa y cobra por visitar el Albaicín, el barrio de Santa Cruz, la judería cordobesa, la playa de Los Genoveses o el pico Mulhacén (que cada verano se parece más al Fuji). ¿Alguien piensa que no habría gente en el mundo dispuesta a programar su visita con tiempo y pagar unos euros por pisar lugares tan singulares? ¿Se quedarían desiertos de la noche a la mañana? ¿O podría ocurrir que una gestión ordenada permitiera verlos en mejores condiciones y se elevara el valor turístico hasta el punto de incrementar la demanda y el deseo de acudir? ¿Va todo esto contra el derecho a la libre circulación de personas por espacios públicos? ¿Es elitismo turístico? Opino que es un debate moderno y pertinente. El de la tasa turística no, porque es un dilema que llega una década tarde y caerá por su propio peso.

### OPINIÓN

## LA POLARIZACIÓN EMPOBRECE

#### **LA TRIBUNA**

#### **PEDRO** CINTERO

Economista. Cofundador y vocal de Calidad Democrática de la Plataforma NEXO



N el panorama político actual de España, la confrontación y la crispación se han convertido en moneda corriente, obstaculizando el progreso y la implementación de reformas cruciales con el objeto de conseguir ventaja política y excluir del debate a fuerzas moderadas o al resto de fuera del eje Izquierda-Derecha.

Esta confrontación y la crispación política solo han servido para alimentar el fuego de la discordia, creando un clima de desconfianza y hostilidad que impide cualquier forma de colaboración constructiva. En lugar de buscar soluciones pragmáticas y consensuadas, los partidos políticos se enfrascan en disputas ideológicas estériles que solo sirven para dividir aún más a la sociedad.

Esta polarización nos está llevando a extremos inusitados. Recientemente nos vimos sorprendidos (aquí) por el intento de asesinato del primer ministro eslovaco. La presidenta del país ha declarado que era previsible y que es fruto de la polarización, que puede acabar hasta en enfrentamiento civil.

La polarización no solo dificulta el diálogo constructivo y degrada la convivencia ciudadana, en España y en Europa. En medio de un escenario político cada vez más dividido, nos enfrentamos a un desafío crucial: la incapacidad de alcanzar consensos y llevar a cabo las reformas necesarias para su desarrollo y bienestar colectivo. La polarización extrema y la confrontación constante han paralizado el progreso, dejando a la nación en un estado de estancamiento que no puede permitirse.

Entre las reformas más relevantes que necesita España con urgencia, destacan la

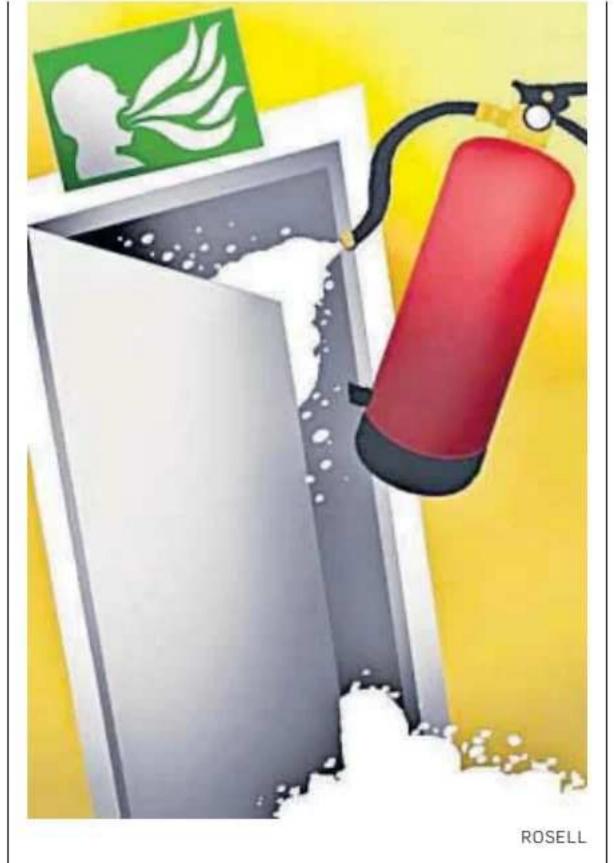

Para facilitar la emergencia de opciones moderadas es imprescindible reformar la ley electoral con el fin de garantizar un sistema más justo y representativo

modernización del sistema educativo para adaptarlo a las demandas del siglo XXI, la reforma laboral para combatir el desempleo estructural, y la actualización del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad a largo plazo, la modernización de la administración pública para hacerla más eficiente y transparente, y la revitalización de la economía para garantizar oportunidades equitativas para todos los ciudadanos. Sin embargo, estas iniciativas requieren de un amplio acuerdo político que trascienda las diferencias partidistas.

Es evidente que la dependencia de mayorías frágiles, a menudo construidas sobre alianzas precarias con partidos nacionalistas o extremistas, no es el camino ha-

cia un futuro sólido y próspero para España. Estas alianzas, basadas en intereses partidistas estrechos y agendas excluyentes, solo conducen a políticas fragmentadas y decisiones incoherentes que no sirven al interés general. Vemos como la alimentación de esa confrontación, sin entrar en matices técnicos, hasta puede derivar en un conflicto diplomático entre España y Argentina, poniendo en riesgo una relación tremendamente rica y fructífera para ambos países en todos los sentidos, en contra del mencionado interés general de los ciudadanos, de allí y de aquí.

Superar esta crisis de polarización y estancamiento político es imperativo. Ello sólo será posible si en España existe una opción política moderada y equilibrada, clave para superar la parálisis legislativa que sufre. Esta vía permitiría conformar mayorías suficientes, evitando la dependencia de partidos nacionalistas o extremistas cuyas demandas pueden ser arbitrarias, insolidarias o excluyentes. Una opción moderada y equilibrada que pueda conformar mayorías amplias para llevar a cabo esas reformas necesarias para el país. Esta opción deberá comprometerse con el diálogo, la negociación y el consenso, priorizando el interés común sobre los intereses partidistas.

Para facilitar la emergencia de opciones moderadas es imprescindible reformar la ley electoral con el fin de garantizar un sistema más justo y representativo, que no premie a los partidos más extremistas o nacionalistas en detrimento de la estabilidad y cohesión del país. Un sistema electoral que fomente la proporcionalidad y la inclusión ayudará a construir puentes entre diferentes sectores de la sociedad y a promover un ambiente político más colaborativo y constructivo.

En conclusión, la confrontación y la crispación política han demostrado ser altamente contraproducentes para el avance de España, obstaculizando la implementación de reformas cruciales. Es hora de abogar por una política de consenso que priorice el bienestar común y que esté dispuesta a abrazar la moderación como el camino hacia un futuro más próspero y unido.

el desalojo de la comarca del Goierri, donde parte de su población apoyaba a la banda. Es más, cuando Belloch y Margarita Robles llegaron al Gobierno de Felipe González acabaron con el vínculo de los ejecutivos socialistas con el terrorismo de Estado. Por eso valen tanto las declaracio-

Este planteamiento nos lleva a rescatar del olvido eso que se llamaban los valores, los éticos, los humanitarios, los cristianos o los democráticos, para plantear que la respuesta que Israel ha dado a Gaza no es justa, sino inhumana. Hamas no respeta ninguno, pero la desproporción de fuerzas entre los israelíes y los yihadistas es tan abismal que caben muchas otras opciones de ataque, incluidos los selectivos, de los que el Estado hebreo ha venido haciendo uso desde su creación.

cimiento del Estado palestino o del ventajismo electoral, habrá un día no muy lejario como uno de los episodios más negros del siglo XXI, cuando una pequeña, pero poderosa, parte de Occidente toleró las matanzas indiscriminadas de Netanyahu.



### MR. BEAN EN LA MONCLOA

UIÉN no recuerda a Mr. Bean, el estrafalario personaje creado por Rowan Atkinson que, durante unos años, casi recuperó la "vis cómica" del cine mudo con sus disparatadas ocurrencias? Las torpezas encadenadas de Bean le llevan a situaciones cada vez más enrevesadas, angustiosas al mismo tiempo que hilarantes, resueltas a menudo con un golpe final absurdo pero, a su modo, genial, que le permite salir, si no airoso, al menos sin grave perjuicio y, eso sí, siempre autosatisfecho.

Si sustituimos la gesticulación del actor británico, donde reside buena parte de su gracia, por el discurso chulesco unas veces, encantado de sí mismo otras, de Pedro Sánchez, con el que se justifica, más allá de sus mentiras, la deplorable impresión que produce en tantos, podemos contemplar el parentesco de ambos personajes, especialistas en salir de un lío mediante el recurso de organizar otro mayor que, inmediatamente, hace casi deseable el primero. Las últimas semanas, desde que a mediados de abril, como hoy sabemos, su esposa

La deriva radical de España empieza a convertirnos en un problema que va más allá del circo catalán

fuese notificada por el juez instructor de su investigación por graves posibles delitos de corrupción, Pedro Sánchez ha encadenado situaciones inimaginables en el presidente del Gobierno de un país del nivel que todavía se le supone a España. El doble objetivo de, por un lado, distraer la atención sobre los graves problemas de su más íntimo círculo político y familiar, y por otro, de galvanizar al sector de la ciudadanía que le permanece fiel y a los poderes mediáticos y económicos que lo sostienen a partir de su férreo control del aparato socialista y del presupuesto, sólo es alcanzable al precio de jirones más y más dolorosos de soberanía, de vulnerabilidad y de prestigio exterior. La deriva radical de España, en un momento en que se anuncia todo un cambio de ciclo en Europa, empieza a convertirnos en un problema que va más allá del circo catalán y la eterna crisis de la nación.

Lo de Argentina, e inmediatamente la estúpida provocación a Israel, y lo que esto implica en la política internacional, sólo puede concebirse como intentos a la desesperada de reforzar los apoyos internos que permitan avanzar a marchas forzadas, pese a la corrupción y al deterioro de las instituciones, en la creación del nuevo régimen que se prepara. Paso a paso, mediante procedimientos casi calcados, nos acercamos a modelos bolivarianos. Atentos a la próxima trastada del Mr. Bean de la Moncloa.

## Crónicas levantiscas JUAN M. **MARQUÉS PERALES**

### LO DE ISRAEL SE LLAMA HUMANIDAD

ARGARITA Robles ha sido la primera ministra socialista que ha calificado de genocidio la actuación de Israel en Gaza, y no es una dirigente cualquiera: cuando fue secretaria de Estado de Interior, con Juan Alberto Belloch como ministro, trasladó a los jefes de la Guardia Civil destinados en el País Vasco que en una democracia no cabían las excepciones al Estado de Derecho, ni interrogatorios ni acciones fuera de la ley. Por entonces –eran los años noventa-, ETA mataba, secuestraba y extorsionaba, pero lo que ocurría en cuarteles como el de Intxaurrondo era intolerable. Ésa es la lección, no todo vale contra el crimen más execrable, con independencia de que el tipo penal en el que pueda estar incurriendo el Gobierno de Benjamin Netanhayu sea genocidio, del que avisa el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas; crímenes contra la humanidad, como aprecia el fiscal de la Corte Penal Internacional, u otra clase de violación de las convenciones internacionales.

Porque el asunto que nos interesa es la respuesta que un Estado democrático como Israel debe darle a un grupo terrorista como Hamas. En España ningún gobierno ni cuerpo policial o militar bombardeó un caserío donde se suponía que se refugiaban terroristas ni se decretó, por ejemplo,

La acusación de Margarita Robles tiene su peso, fue ella quien plantó cara a los excesos policiales en el País Vasco

nes de Margarita Robles.

Más allá de la oportunidad del reconono en que se juzgue este horror humanita-

# CÓRDOBA

# El Movimiento Ciudadano pide que las terrazas no bloqueen el paso de personas

• El colectivo llevará a la Mesa de Veladores demandas como que se defienda un modelo de negocio de la hostelería centrado en el inmueble que se use y no en el velador que se instala

#### F. J. Cantador

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) demanda que la instalación de terrazas con veladores tengan en cuenta que nunca se use más de la mitad de la vía o de un 20% de una plaza o jardín en las que se instalen, teniendo en cuenta el tránsito peatonal habitual que hay en esas zonas. Así lo aprobó ayer el colectivo en su última sesión plenaria "ante la próxima convocatoria de una reunión de la Comisión de Veladores y Vía Pública". Entre las propuestas aprobadas en este sentido también figura la demanda de que se avance en una ordenanza única sobre vía pública, tanto para acciones permanentes como puntuales, así como regular el uso de la vía pública por comercios, limitando mientras las autorizaciones.

Asimismo, el colectivo presidido por Juan Andrés de Gracia pide un plan de actuación, incluso de forma subsidiaria, para eliminar obstáculos y núcleos de sucie-

El CMC propone que se rediseñe el ferial para que la Feria alcance el centenar de casetas

dad en la vía pública: "cabinas telefónicas, elementos de información turística desfasados, restos de toldos o vallados...; aclarar el futuro de los quioscos sin uso existentes en la vía pública, modificar la normativa para el uso de la vía pública por entidades sin ánimo de lucro, facilitando la gestión de las autorizaciones, y modificar la normativa fiscal en cuanto a la instalación de pequeñas barras para financiar la actividad o para disponer de material municipal".

El CMC incluye también entre sus demandas aprobadas y que llevará a la comisión que se defienda un modelo de negocio de la hostelería centrado en el inmueble que se use y no en la terraza, que debe tener un uso complementario; que los veladores deben ser para dos o cuatro personas, evitando mesas plegables de mediano o gran formato; hacer delimitaciones no permanentes de la zona permitida para terraza, y limitar el horario de apertura, la emisión de ruido y seguir sin autorizar música en terraza o vía pública. Así como, no permitir el uso de la vía pública como almacén a



Veladores en la calle de La Plata, en pleno Centro de la ciudad.

los locales, "debiendo guardar eso con lo que ocupan la vía pública –como suele ocurrir en algunos casos con los mismos veladores cuando el establecimiento está cerrado– en el propio local o en otro que se use al efecto".

Otras demandas incluidas por el Consejo del Movimiento Ciudadano en sus propuestas sobre vía pública y veladores es que se obligue a una limpieza más intensa en las zonas que hayan estado ocupadas por veladores, "especialmente de grasas"; solo permitir toldos que se recojan como una sombrilla y sin que se cierre por los cuatro lados, evitando generar habitaciones en la vía pública, así como no permitir los toldos continuos de fachada y de vía pública, "para evitar así el efecto túnel"; limitar el uso de veladores dentro de parques y jardines, pues "en ningún caso pueden apropiarse de los mismos", y valorar la colocación de veladores en zonas de aparcamientos, "cuando no haya otra posibilidad y con acuerdo ciudadano".

#### PROPUESTAS SOBRE LA FERIA DE MAYO

Asimismo, tras la celebración de la edición 2024 de la Feria en honor de Nuestra Señora de la Salud, "y ante el anuncio de la convocatoria de una comisión para buscar soluciones a los problemas detectados en la misma", el Consejo del Movimiento Ciudadano aprobó también en su última sesión plenaria una batería de propuestas al respecto para la mejora de la última cita del Mayo Festivo que llevará a esa comisión.

Así, el CMC acordó demandar que se recupere la figura del co-

El colectivo demanda un plan para eliminar obstáculos y núcleos de suciedad de las vías

misionado de feria, "que trabaje durante todo el año con la comisión de Feria en el desarrollo de los acuerdos que se adopten, con el soporte de la Delegación Municipal de Fiestas y Tradiciones Populares; que se haga un nuevo plano del ferial que permita instalar un centenar de casetas con un tamaño mínimo de 400 metros y con espacios para el descanso con arboleda, láminas de agua y bancos, "realizando la redistribución de casetas que sea

necesaria", y controlar la tipología de las casetas, "determinando características mínimas y elementos no permitidos". "Una caseta de asociaciones o colectivos no puede convertirse en un restaurante o una caseta joven por la puerta de atrás y encima no pagar la tasa", insiste en CMC.

Asimismo, el colectivo insiste en que las casetas deben contar con mesas y sillas y con zona de baile; en que se debe obligar a que las casetas que se instalen en las calles de Enmedio, Guadalquivir y Potro sean de mampostería y con una estética cuidada de macetas y ventanales con reja y puerta; en que la decoración interior de las casetas no deben tener elementos publicitarios en ninguna de sus formas "y tampoco deben permitirse acciones publicitarias dentro del ferial", y en que se tiene que evitar que las casetas muestren a las calles sus cocinas o parrillas y controlar las salidas de humos.

Otras de las propuestas que llevará el CMC a la comisión son las de que se intensifique la vigilancia en el montaje de las casetas y las inspecciones de estas periódicamente para evitar cambios durante la celebración de la feria; que se controle el volumen del sonido y la tipología de la música hasta el horario de noche; que se avance en la definición del espacio como recinto ferial definitivo, "con la modificación del Plan Especial de El Arenal"; que se siga invirtiendo anualmente en el ferial entre ferias, en arboleda y toldajes, el soterramiento de la instalación eléctrica, la pavimentación de nuevas calles y el acerado, y que se asegure la instalación permanente a cota cero.

Las demandas del colectivo que preside Juan Andrés de Gracia también pasan por la mejora de la accesibilidad del recinto y de las casetas y atracciones; el incremento del transporte público y de las zonas de aparcamiento, "controlando los aparcamientos indebidos en los barrios del entorno de la Feria"; definir la presencia del caballo con unas características mínimas de seguridad, comodidad y vistosidad; evitar que los cierres de casetas deriven en una privatización de las mismas, "la vigilancia de las casetas que se realice hacia dentro", y exigir a los partidos políticos y entidades de ciudad con presencia en El Arenal el máximo respeto y compromiso con las bases de la Feria, "aplicando las bases a todas las casetas sin excepción".

#### CÓRDOBA

#### F. J. Cantador

Sadeco ha sacado a licitación la redacción del proyecto para la ejecución de una planta de tratamiento de biorresiduos en el Complejo Medioambiental Juan Revilla. La empresa municipal Saneamientos de Córdoba ha fijado un plazo de diez semanas para que la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto lo tenga listo, a partir de la pertinente firma del contrato. Esta actuación forma parte de la iniciativa Sadeco 5.0. En dicha planta, que estará en marcha en junio de 2026, según las previsiones de la sociedad, y que tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados, se separarán mecánicamente los residuos orgánicos de los llamados impropios (plásticos, papeles o metales que se vierten erróneamente al contenedor de orgánica), que actualmente van al vertedero como flujo de rechazo del proceso de reciclaje.

Además, con el material resultante se llevará a cabo un proceso de tratamiento de esos residuos orgánicos para transformarlos en fertilizante, después de una fase de estabilización y secado en un digestor anaeróbico, alimentando a las larvas de la mosca soldado negra. En total, se calcula que se puedan generar hasta 8.000 toneladas anuales de fertilizante con 15.000 toneladas de residuos orgánicos resultantes de la limpieza de impropios. El presupuesto alcanza en total los 6,4 millones de euros para la construcción de las instalaciones y el equipamiento, de los que 5,7 millones (el 90%) procederán de los fondos europeos Next Generation y el Consistorio aportará los 700.000 euros restantes.

# Sadeco licita la redacción del proyecto de su planta de tratamiento de biorresiduos

 La nave, de 4.000 metros cuadrados de superficie, irá ubicada en el Complejo Medioambiental Juan Revilla
 En el nuevo centro se podrán generar hasta 8.000 toneladas anuales de fertilizantes



Recreación virtual de la planta.

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ya adelantó que, por un lado, el proceso de separación mecánica se realizará por personal propio de Sadeco; y, por otro, el proceso de tratamiento biológico de residuos y su gestión, dependerá de una empresa privada concesionaria que sea experta en dicho tratamiento "pionero e innovador" y que sea capaz de actuar con el volumen de materia orgá-

nica que se genera en la ciudad. Con todo este proyecto se conseguirá "aumentar la eficacia del proceso de materia orgánica en la planta de reciclaje", disminuir hasta 10 semanas la obtención de fertilizantes (actualmente son 12 semanas lo que se necesitan), reducir el impacto de olores en el compostaje, mayor beneficio agrícola, y darle una vida a la fuente inagotable de residuos que se generan, reduciendo también la cantidad de basura que va al vertedero, explicó Albás.

La ejecución del proyecto se licitará en varias partes: por un lado la construcción de la nave, por otro la maquinaria, y por otro la tecnología, debido al grado de especialización que requiera el tratamiento con larvas de moscas soldado, aseguraron desde Sadeco. Ésta será la primera pata del Plan Estratégico Sadeco

El proyecto es la primera pata del Plan Estratégico Sadeco 5.0, valorado en 200 millones de euros

5.0, valorado en 200 millones de euros, que supondrá una reconversión total del sistema de gestión municipal de la basura para la generación de energía renovables y productos fertilizantes con el objetivo de reducir el depósito de residuos en el vertedero, que debería estar completamente desarrollado en 2030.

A lo largo de este año, Sadeco también tiene previsto licitar los proyectos de la planta de generación de hidrógeno a partir de los biorresiduos generados en la ciudad, de 13.520 metros cuadrados y que podría costar 130 millones de euros, así como la superficie de más de 50 hectáreas de planta solar (equivalente a 70 estadios de fútbol).

# Prode seguirá gestionando la atención a personas sin hogar en la Casa de Acogida

El contrato incluye un proyecto de inserción laboral de al menos seis meses para cuatro usuarios

#### F. J. Cantador

La Delegación de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba ha declarado la oferta presentada por la Fundación Prode como la más ventajosa dentro del proceso que se sigue para adjudicar el servicio de atención integral a personas y familias sin hogar en la Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social Campo Madre de Dios. La oferta de Prode es gestionar ese servicio por 1,6 millones de euros, servicio que tiene encomendado desde primeros de julio de 2021. A este nuevo contrato solo podían presentarse los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Para la Casa de Acogida, el contrato exige "el

alojamiento y manutención para un mínimo de 48 personas y debe incluir servicio de higiene, ducha, ropero, lavandería, limpieza, atención en las olas de frío para 20 personas y en las olas de calor para diez, emergencias imprevistas, atención en calle, coordinación con recursos comunitarios de salud y de vivienda, atención psicológica y social individualizada, actividades recreativas, culturales y de reinserción laboral".

Entre las mejoras que ha incluido Prode se encuentra "un servicio de barbería/peluquería de cuatro horas mensuales; un vehículo pequeño para los desplazamientos por el casco urbano del personal de la Unidad Social Móvil; una excursión provincial; una actividad lúdica con gasto de entradas de al menos 15 personas usuarias diferente a los días de excursión; y una excursión a la playa en verano. Además de un proyecto de inserción laboral de al menos cuatro personas sin hogar al año, proce-



Casa de Acogida Campo Madre de Dios.

dentes de las personas usuarias de la Casa, en la propia empresa adjudicataria y/o otras empresas con las que se acredite por escrito compromiso al respecto, con contratos a jornada completa de al menos seis meses de duración", tal y como recoge la resolución de Contratación.

Desde Prode ya destacaron que la Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social Campo Madre de Dios del Ayuntamiento de Córdoba "es un recurso social para llevar a cabo actuaciones y servicios de acogida, prevención, atención, promoción e inserción social de personas y familias sin hogar o afectadas por siniestros, emergencias o situaciones meteorológicas adversas". Desde Prode añadieron que se trata de un programa social que encaja perfectamente en el propósito de la entidad "acompañar a cada persona en el desarrollo de una vida con sentido, basada en la búsqueda de la felicidad", y en sus valores de justicia social, universalidad, dignidad e igualdad, tal y como relató la directora de la Casa de Acogida, María Blázquez.

La directora explicó que el colectivo al que va dirigido este recurso es el de personas sin hogar, entendiendo por persona sin hogar "personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presenten dificultades personales para llevar una vida autónoma".

La Casa de Acogida presta servicio las 24 horas, todos los días del año, y tiene 48 plazas, ocupación que crece con los Programas de Ola de frío y Ola de calor, cuya finalidad es preservar a las personas sin hogar de las inclemencias climatológicas de verano e invierno.

### CÓRDOBA

# Córdoba alcanza ya la mitad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 La ciudad saca su peor nota en los apartados de energía asequible y acción por el clima

#### Ángel Robles

Córdoba avanza a buen ritmo hacia 2030, año puesto como meta por las Naciones Unidas para lograr un planeta más justo, habitable y solidario. De hecho, la ciudad mejora en su aportación a esta finalidad con un grado de cumplimiento del 53% de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos a nivel global, lo que la sitúa en el número 17 de las 52 capitales de provincia de España, según el ranking publicado ayer por IdenCity, consultora especializada en procesos de transformación de ciudades y territorios.

Así, a través del análisis de un total de 141 indicadores para evaluar 84 metas, se desprende que el grado de contribución a la Agenda 2030 de las capitales españolas es del 50%, lo que sitúa a Córdoba ligeramente por encima de la media. El estudio cuenta con la colaboración de Alsa, la Fundación ONCE y FCC.

Cinco ciudades destacan sobre el resto. Se trata de San Sebastián, Barcelona, Burgos, Madrid y Pamplona, que ocupan las primeras posiciones en cuanto a su aportación al desarrollo sostenible con un grado de cumplimiento del 63%, 62%, 60%, 59,5% y 59%, respectivamente. Asimismo, destaca también el desempe-



Un joven circula en bicicleta por la Ronda del Marrubial.

ño de Soria, que aparece en el top 5 en cinco de los 17 objetivos, posicionándose además como líder entre las ciudades españolas analizadas en igualdad de género (ODS 5) y agua limpia y saneamiento (ODS 6).

En el caso concreto de Córdoba, lidera en el apartado de paz, justicia e instituciones solidarias, con un grado del cumplimiento del 81%, el mayor de todo el país para el objetivo 16. Dentro del ranking global, también saca buena nota en educación de calidad (ODS 4), con el 73% de todos los indicadores en verde; en este apartado, solo San Sebastián está por delante. La tercera área en la que destaca Córdoba es en ciudades y comunidades sostenibles, con un 64% de cumplimientos, solo por detrás de Barcelona, Valladolid y Bilbao.

En todo caso, una de las conclusiones del estudio es la gran disparidad que se observa en la contribución de las ciudades a los 17 ODS. En el caso de Córdoba, aprueba ocho de los objetivos, suspende otros ocho y uno aparece sin evaluar (el número 14, vida submarina). Así, mientras la contribución a la paz, justicia y solidaridad podría ser motivo de orgullo, los objetivos 7 (energía asequible y no contaminante) y 13 (acción por el clima)

deberían causar preocupación, pues en estos apartados Córdoba saca su peor nota, con un 65% de incumplimientos.

En el ámbito de acción climática, Córdoba falla especialmente en el apartado de movilización de recursos económicos, con una ejecución del 0%. Esta meta viene definida como el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo y poner en

pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima.

El fin de la pobreza es el objetivo número 1 de la Agenda 2030, en el que Córdoba logra una contribución del 50% (un aprobado); suspende, sin embargo, en la consecución del objetivo 2, hambre cero y seguridad alimentaria, con solo el 35% de las metas alcanzadas. Según la auditoría de IdenCity, la capital falla especialmente a la hora de poner en marcha prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, donde obtiene una tasa de aprobación de solo el 16%.

En cuanto al objetivo 3, sobre salud y bienestar, Córdoba obtiene uno de sus mejores resultados, con un 77% de cumplimientos. Destaca, con un 100% de logros, en metas como poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años; reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles; promover la salud mental y el bienestar; fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, y reducir los accidentes de tráfico. Pendiente queda aún el apoyo de actividades de I+D.

En resumen, las ODS que Córdoba aprueba son la 1 (fin de la pobreza, 58%), 3 (salud y bienestar, 77%), 4 (educación en calidad, 73%), 5 (igualdad de género, 60%), 9 (industria, innovación e infraestructuras, 52%), 10 (reducción de las desigualdades, 61%), 11 (ciudades y comunidades sostenibles, 64%) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas, 81%). Por contra, suspende los objetivos 2 (hambre cero y seguridad alimentaria, 36%), 6 (agua limpia y saneamiento, 40%), 7 (energía asequible y no contaminante, 35%), 8 (trabajo decente y crecimiento económico, 47%), 12 (producción y consumo responsables, 41%), 13 (acción por el clima, 35%), 15 (vida de ecosistemas terrestres, 45%) y 17 (alianzas para conseguir los objetivos, 41%).



INSPECCIÓN TÉCNICA GRATUITA

900800745
www.geosec.es



## CÓRDOBA

# Apdha pide aumentar los programas de salud mental en el centro penitenciario



Dos agentes custodian la prisión de Alcolea.

 La asociación relaciona las "altísimas tasas" de reincidencia entre los presos con la escasez de estos recursos en las cárceles

#### **Hugo Gallardo**

Tras hacer una radiografía sobre el acceso a los servicios sociales que tienen los presos de la provincia de Córdoba, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha concluido que se deben incrementar los programas ofertados de salud mental y formación laboral dentro del ámbito penitenciario.

Según recoge el informe de otros estudios nacionales, un 90% de los presos aseguran haber sufrido algún problema de salud mental en su vida, sin embargo tan solo el 9% de los programas que se llevan a cabo dentro de las cárceles inciden en ello. Pero peor es aún que, entre los 80 internos encuestados por Apdha, tan solo el 1% demande

un refuerzo en este tipo de programas.

En esta misma línea, el delegado la asociación en Córdoba, Carlos Arce, insistió ayer en la salud mental como un programa "prioritario", independientemente de la correlación entre demanda y oferta, vista la alta incidencia de internos que presentan problemas de este tipo.

Al margen de esta situación, que no termina de ser sorprendente por el tabú de la salud mental en estos entornos, Arce sí hizo referencia al "gran desfase" que existe entre los programas ofertados y demandados por los presos, como por ejemplo en materia de empleo, que supone un "insuficiente 13%" para una demanda que alcanza el 30%. A la inversa, el recurso más ofertado es el deshabituación del consumo de drogas (37%), mientras que es solo demandado por el 19% de las personas consultadas.

Otros casos de esta brecha en los servicios sociales básicos por parte de los internos son el acceso a las prestaciones económicas o las oportunidades de acceso a una vivienda social, destacó Arce. "Es algo totalmente entendible que pidan prestaciones económicas teniendo en cuenta que la mayoría provienen de entornos empobrecidos y tienen cargas familiares; o el contar con una solución habitacional adecuada fuera de prisión, que es esencial para poder acceder a la libertad provisional o los permisos penitenciarios, lo que dificulta la progresión de grado y la rehabilitación".

Para Apdha, es necesario que desde las administraciones se tomen alternativas atendiendo a las prioridades de los internos, ya que todo este panorama está conectado con las altísimas tasas de la reincidencia que se han detectado en este estudio en concreto. El 54% de las personas encuestadas era reincidente y el 34% "multi reincidente" (tres o más condenas de prisión).

El objetivo de realizar esta radiografía del estado de los recursos sociales básicos dentro del ámbito penitenciario no era otro que el de "constatar, de la forma más seria y científica posible, una realidad que ya nos venían trasladando a la asociación tanto personas presas como sus familiares", explicó Arce. Finalmente ha sido posible gracias a la financiación del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba.

El informe confirma por tanto las dificultades que las personas del ámbito penitenciario tienen para acceder a servicios sociales y el impacto negativo que esto tiene para el proceso de reinserción y la prevención de la reincidencia. En este sentido, el delegado de Apdha quiso recordar que "la Constitución afirma que las personas presas siguen teniendo en vigor todos sus derechos fundamentales, excepto los limitados en la sentencia condenatoria y que la prisión tiene como principal objetivo la rehabilitación social".

Por otro lado, el estudio se ha propuesto desmontar la visión distorsionada de la sociedad respecto a una teórica laxitud penitenciaria y la criminalidad de nuestro país.

"España es uno de los países más seguros de todo el mundo, con una tasa de criminalidad de 48,8 infracciones por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Interior del año 2022. Menos tasa de criminalidad que incluso países nórdicos, como Dinamarca, que son supuestamente paradigma de la paz social", avanzó Arce. Además, los delitos más graves, como homicidios (consumados y tentativa), solo representan un 1% de la estadística.

En Córdoba, la tipología delictiva mayoritaria está vinculadas a "delitos de pobreza", añadió. Sin embargo, Arce sostiene que "hay discursos que fomentan una sensación de inseguridad en la población que no se corresponden con la realidad y que aboga por un endurecimiento de las penas y las condiciones de vida en la cárcel".

### Investigadas tres personas por estafar 25.000 euros a una empresa

#### R.L.

La Guardia Civil de Córdoba ha investigado a tres personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa de 25.000 euros a una empresa de la provincia a través de un ciberataque.

El Equipo @ inició las investigaciones el pasado mes de marzo tras tener conocimiento de que una empresa de la provincia había sido presuntamente estafada, utilizando para ello los ciberdelincuentes el conocido método BEC, que consiste en suplantar las cuentas de correo electrónico de organismos, instituciones y empresas, con el fin de interceptar o redireccionar transacciones financieras.

En ellas, la víctima cree que está contactando con su interlocutor original, pero realmente lo está haciendo con los ciberdelincuentes. Estos, al tener acceso a su correo electrónico, interceptan y falsifican las facturas emitidas por estas empresas por lo que la víctima acaba realizando el pago en una cuenta bancaria fraudulenta.

La Guardia Civil, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por la empresa afectada, dio comienzo a su investigación, solicitando inmediatamente el bloqueo de la cuenta fraudulenta y la devolución del dinero estafado, analizando los equipos informáticos y correos electrónicos comprometidos.

El desarrollo de la investigación permitió identificar a los presuntos autores de los hechos, a los que se ha investigado por los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y blanqueo de capitales. La operación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

## La Policía detiene a cuatro personas durante una redada en Las Palmeras

#### Efe

La Policía Nacional detuvo en la jornada de ayer a cuatro personas en el transcurso de una redada contra el narcotráfico en la barriada de Las Palmeras. Fuentes cercanas a la actuación indicaron no obstante que la operación policial continúa abierta, por lo que no se descarta que se

produzcan más arrestos en las próximas horas fruto de las pesquisas desarrolladas.

Las mismas fuentes detallaron que se están llevando a cabo registros domiciliarios en la zona, posiblemente en busca de un punto de venta de drogas. De hecho, en el transcurso del operativo –que comenzó a primera hora de la mañana- se intervinieron sustancias estupefacientes de las que no han podido concretarse cantidades ni tipo hasta que no concluya la operación y los agentes realicen el pertinente balance.

La operación desarrollada en Las Palmeras, uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, está aún abierta y se encuentra bajo secreto de sumario.



Uno de los patios de Las Palmeras.

#### CÓRDOBA

# Los cines de verano son "una necesidad" para Córdoba

El empresario
 Antonio Amil alcanza
 un preacuerdo con
 Esplendor Cinemas
 para abrir ya este año

#### Fabiola Mouzo

El empresario Antonio Amil Corredera está interesado en que los cines de verano de Córdoba abran este año porque considera que "son una necesidad" para la ciudad. Por todo ello, se ha aliado con Esplendor Cinemas, la empresa de Martín Cañuelo—que ahora regenta su sobrino Ángel Cañuelo— encargada de estos espacios, para intentar buscar una fórmula que no solo permita abrirlos en periodo estival, sino el resto del año como lugares de encuentro cultural.

Para este empresario cordobés, que regenta la Tana Criolla, dos locales de empanadas argentinas en Córdoba, los cines de verano son espacios "queridos por todos los ciudadanos" que no se pueden dejar perder. "Estos lugares tienen que ser aprovechados por la ciudadanía y no por el turismo o las urbanizaciones, porque nos convertiríamos en todos lo mismo", expresa.

"Creo que todo eso bien llevado le hace un gran favor a la ciudad" porque "el problema del turismo descontrolado nos deja sin espacios y hay que conjugar el disfrute de la ciudadanía con el de los visitantes", agrega. Movido por esto, por los recuerdos de su niñez viendo películas en alguno de los espacios que regentaba Martín Cañuelo y que "disfrutaba en familia", y



Proyección de una película en el cine Fuenseca.

su afición por el cine, Antonio Amil presentó un proyecto a Ángel Cañuelo, sobrino que ahora se hace cargo de Esplendor Cinemas, para intentar abrirlos "en el menor tiempo posible" porque "me mueve que son espacios familiares que no se pueden perder". De hecho, en toda España se han ido cerrando con el paso de los años.

Las conversaciones entre ambas partes comenzaron "hace tiempo" y el proyecto conjunto no solo pasa por la reapertura de los cines, sino por su uso como espacios culturales a lo largo del año. Acoger monólogos, teatro o conciertos es una de las tantas ideas, así como darle cabida a las escuelas de música y

de arte dramático que hay en la ciudad. "Pueden venir personas con renombre o ser un espacio cultural para jóvenes promesas que tenemos en Córdoba", explica el empresario a *El Día*.

"Esa es nuestra apuesta e intentamos que se ejecute cuanto antes", afirma, lo que implicaría una apuesta económica e inversión que pasa por la puesta a punto de los espacios, así como contratación de personal y alquiler de películas.

Además, quieren la implicación del Ayuntamiento, a quien han presentado la idea y el proyecto, sin obtener aún respuestas. "Esperamos que respondan y pongan su granito de arena en aportar a que Córdoba sea más cultural. Y que sea cuanto antes", asevera el empresario, que entiende que "el mundo de la cultura tiene que estar secundado por el Consistorio" como "gestor de la ciudad".

En cuanto al servicio deficitario que suele ser un cine de verano para la empresa que lo regenta, Antonio Amil comenta que "no todo en este mundo tiene que ser un movimiento por economía, sino también por sociedad". Para él, aunque "puede ser deficitario, puedo crear empleos, que tanto hacen falta, no es solo la rentabilidad, que sí es un punto muy importante para el empresario, pe-

ro no queremos ser los más ricos del mundo, sino aportar a la sociedad".

El Ayuntamiento de Córdoba había propuesto, según informó el propio alcalde durante un Pleno, ante la posibilidad de que estas conversiones no dieran el fruto esperado y no hubiera un acuerdo entre las empresas privadas, un convenio a tres bandas para que la Filmoteca de Andalucía (dependiente de la Consejería de Cultura) pudiera hacerse cargo de la apertura de todas o algunas de las salas de los cines de verano con recursos públicos.

Ahora, con este preacuerdo entre el empresario y el heredero de los cines, Francisco Ángel Cañuelo Contreras, queda conocer cuál será el papel del Consistorio, que ya había recibido críticas y peticiones de mayor implicación económica para reabrir los espacios y que, por ahora, no ha emitido in-

El proyecto pasa por poder usar los espacios durante el año para teatro o conciertos

formación al respecto. El Foro Abrir los Cines de Verano en 2024 entregó el pasado 24 abril unas 5.000 firmas al Consistorio pidiendo una mayor implicación para su mantenimiento.

Tras la muerte de Martín Cañuelo –gerente de Esplendor Cinemas, la empresa de exhibición que gestionaba los cuatro cines de verano del Casco Histórico desde los años 80– la ciudad se ha quedado sin cines de verano. Los vecinos temen que desaparezcan en la capital cordobesa si no se consigue una fórmula –pública o privada– para recuperarlos.

Durante generaciones, la ciudadanía cordobesa ha encontrado alivio del calor asfixiante del verano disfrutando de una película bajo las estrellas en uno de estos recintos únicos ubicados en el Casco.

# Hacemos pide entoldar los parques infantiles ante la llegada del calor

La Aemet activa para hoy el primer aviso amarillo por calor de este año en la provincia de Córdoba

#### R. L.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde, José María Bellido, el entoldado de los parques infantiles ante la llegada del calor en la ciudad. La coalición de izquierdas manifiesta así su "descontento" ante la "inacción" del regidor en relación con el entoldado. Según la formación, la falta de sombras perjudicará a los

niños y niñas, quienes este fin de semana, con el aumento de las temperaturas, no podrán disfrutar de estos espacios.

El grupo municipal agregó que "en cinco años al frente del Ayuntamiento, el alcalde ha sido incapaz de entoldar estos espacios", algo necesario en una ciudad como Córdoba. Para ellos, "esto demuestra que hay mucho marketing, muchas fotos, pero gestión cero". En 2019 quedaron "comprometidos y programados" los proyectos para entoldar los parques infantiles de Huerta de la Marquesa, Historiador Dozy y el Parque de Ruth y José, como una primera tanda de actuaciones que tendría

continuidad en el tiempo, algo que nunca llegó a materializarse, según recordaron.

Con todo ello, la coalición de izquierdas insta al Ayuntamiento a tomar medidas inmediatas para garantizar que estos espacios públicos sean accesibles y seguros para los niños, especialmente durante los meses de verano y, además, volvieron a exigir que se recupere la inversión anual para la reforma integral de estos espacios, que "han quedado muy deteriorados por los años de abandono del PP, cuando el ahora alcalde era delegado de Hacienda".

Además, Hacemos Córdoba y su grupo asesor de Medio Ambiente



Un parque infantil en Córdoba.

vuelven a pedir un plan de reforestación, con la plantación de 40.000 ejemplares, que ayude a hacer de Córdoba una ciudad sostenible y que además mitigue las altas temperaturas.

Todo eso en la antesala de la primera gran subida de las temperaturas. Porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha tenido que activar el aviso amarillo por calor en Córdoba para hoy y mañana, cuando se espera que los termómetros alcancen los 39 y 40 grados de máxima. Se trata del primer aviso amarillo por altas temperaturas que se decreta en la provincia y en Andalucía este año.

JUAN AYAL

#### CÓRDOBA

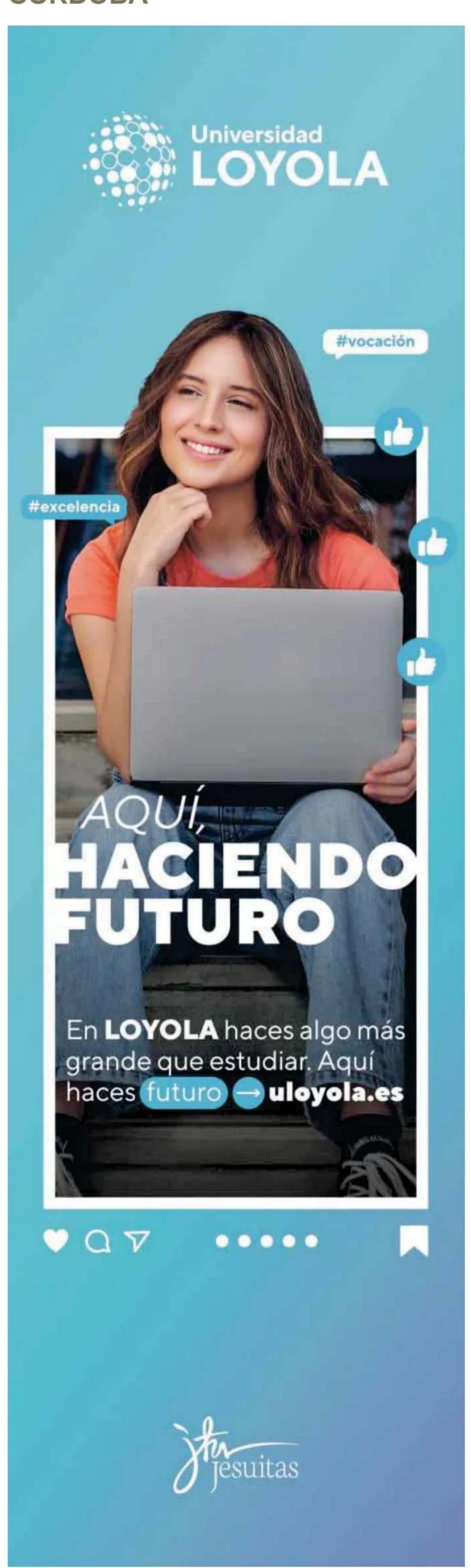

## Crespo pide a agricultores y empresarios agrarios que "confien en el PP" el 9J

 Afirma la candidata que "la ambición verde hay que trabajarla, pero con el sector, no en contra"

#### E.D.

La candidata número dos del PP al Parlamento Europeo, Carmen Crespo, pidió ayer a los agricultores y empresarios agrarios que "confíen en el PP" en las elecciones europeas del día 9 de junio, después de que el trabajo que se ha hecho en Andalucía por parte de Juanma Moreno y ella como consejera ha sido, con sus "virtudes y defectos", un "gran" trabajo para el sector y "especialmente para el tema hídrico", algo que "queremos trasladar a Europa", defendió.

En una atención a medios en Córdoba tras reunirse con empresarios del sector agrícola, con la asistencia del también candidato del PP Juan Ignacio Zoido; el presidente provincial del partido, Adolfo Molina, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, entre otros cargos del partido, Crespo dijo que "es fundamental que en Europa sepan que la ambición verde hay que trabajarla, pero con el sector, no en contra, como protagonizan algunos", a la vez que "el tema hídrico se implante en Europa, porque hasta el momento las políticas hídricas no existen y tienen que fijarse en



Carmen Crespo, reunida con agricultores y ganaderos.

EL DÍA

los que estamos fabricando alimentos para el exterior y que, además, esos alimentos necesitan agua y están alimentando a muchos europeos", indicó.

Al respecto, la candidata subrayó que "este sector es el que alimenta a Europa y que, además, tiene capacidad para llenar las zonas rurales, para ser sumidero de dióxido de carbono, para ser cada día más sostenibles y, al mismo tiempo, para crear empleo". Igualmente, apoyó "una Europa más conectada", con "los corredores ferroviarios tan importantes para Andalucía", aclarando que el hecho de que "alguna formación política diga que nosotros habíamos votado en contra en Europa" es "porque no han admitido las enmiendas que habíamos planteado con todos los corredores ferroviarios",

de modo que van a defender a "todos los que pasen por Andalucía y por España", dado que "es signo de progreso para las sociedades", aseveró.

Asimismo, Crespo apuntó a la apuesta por "el tema energético y eléctrico, que para Córdoba es muy importante y, si se necesita más capacidad, tendrá que ponerse en marcha por parte del Gobierno de España".

En definitiva, la popular transmitió que "si queremos cambiar las cosas el día 9 de junio hay que votar al PP", de cara a una apuesta por "lo verde en Europa, pero con la agricultura, no en contra, como se estaba protagonizando por parte del Gobierno de España en estos momentos en Bruselas, por parte de los eurodiputados del PSOE y por la lista que lleva Teresa Ribera".

# El PSOE defiende su "potente, sólido y realista" programa joven para Europa

La candidata Pilar Algar subraya el aumento del programa de becas nacionales y de las Erasmus

#### R. L.

La candidata socialista a las elecciones europeas Pilar Algar defendió ayer en Córdoba el "potente, sólido y realista" programa joven del PSOE para España y Europa en materia de "formación, empleo, becas y vivienda", por lo que pidió el voto a los jóvenes junto al edil socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz.

En una atención a medios, Algar afirmó que "tenemos que elegir entre un modelo que es el de Bellido en Córdoba y Moreno en Andalucía, que vota en contra de todas las medidas que vienen a mejorar la vida de la juventud, y el del PSOE, que ha aumentado el programa de becas nacionales y de las Erasmus, que ha sido el propulsor de programas como el de Garantía Juvenil, que trata de dar respuesta al acceso al empleo, y gracias al cual podemos acceder a un primer empleo digno y de calidad".

La candidata puso de relieve la importancia de la reforma laboral auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y su incidencia en el empleo joven, "ya que ha puesto las bases para terminar con la precariedad laboral, y ello pese al voto en contra de PP y Vox".

"Con Moreno también vemos su apuesta por privatizar la educación pública, al crear hasta cuatro universidades privadas en Andalucía, como lo está haciendo también en vivienda, dejando caer y paralizando la buena medida puesta en marcha por el Gobierno progresista de España, como es el Bono de Alquiler Joven para ayudar a la emancipación juvenil", según lamentó la candidata socialista.

### CÓRDOBA



El CEO y fundador de la empresa cordobesa, Rafael Dorado, recibe el reconocimiento.

# Los Premios EmprendeXXI reconocen "la innovación" de la cordobesa Eonesia

 La 'start-up' se dedica a crear experiencias gamificadas de aprendizaje para aprender, repasar o evaluar conocimientos

#### E. D.

CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, junto a sus distintas áreas, divisiones y filiales del Grupo, entregó ayer los galardones de la fase de Retos de los Premios EmprendeXXI. Entre las 12 start-ups premiadas en esta 17 edición de los Premios EmprendeXXI se encuentra Eonesia–Gamificación Inversiva, con sede en Córdoba,

que se dedica a crear experiencias de aprendizaje de forma gamificada en mundos virtuales donde aprender, repasar o evaluar conocimientos, dando lugar a una nueva herramienta en los procesos formativos.

Eonesia-Gamificación Inmersiva (Andalucía) fue la start-up ganadora del desafío a la mejor iniciativa que capacita a las personas para adaptarse a las nuevas tecnologías, el reciclado y la inclusión laboral, impulsado por

MicroBank. La compañía se dedica a crear experiencias de aprendizaje de forma gamificada en mundos virtuales donde aprender, repasar o evaluar conocimientos, dando lugar a una nueva herramienta en los procesos formativos.

Esta convocatoria tiene el objetivo de reconocer a las empresas de España y Portugal que ofrecen las mejores soluciones a algunos de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad

actual, como la conservación del planeta o el envejecimiento de la población, entre otros. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, en España, y del Banco BPI en Portugal.

Los premios se entregaron en CaixaForum Madrid, en un acto que contó con la intervención de Jaume Masana, director de Negocio de CaixaBank; Luis Cabanas, director de Empresas de CaixaBank; Carmen Gimeno, directora general adjunta de Vida-Caixa; Cristina González Viu, directora general de MicroBank; Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, Ministerio de Industria y Turismo, y Borja Cabezón, CEO de Enisa, entre otros representantes.

El jurado, integrado por más de un centenar de personas –representantes del Grupo CaixaBank, Enisa, Banco BPI y partners más relevantes del ecosistema emprendedor—, destacó el 
elevado nivel de las empresas 
participantes y, especialmente, 
de las ganadoras, por ofrecer las 
mejores soluciones a los principales desafíos de la sociedad en 
la actualidad desde una perspectiva innovadora.

Además de la remuneración económica, los ganadores de cada uno de los desafíos y los accésits tendrán acceso a un programa de formación en Cambridge. Se trata de una formación especialmente diseñada para startups con alto potencial de crecimiento, Moonshot Thinking for Entrepreneurs, en colaboración con el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) e impartido por profesorado de Esade y miembros del ecosistema emprendedor de Boston.

Las empresas galardonadas tendrán la oportunidad de estar en los Investors Day EmprendeXXI, jornadas donde mantendrán contacto con inversores y empresas interesadas en colaborar con el ecosistema emprendedor.

# Más de 4.700 estudiantes cordobeses realizarán la Selectividad

EP

Un total de 4.743 estudiantes cordobeses se han matriculado para realizar las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) que se realizarán los próximos días 4, 5 y 6 de junio, dándose la circunstancia de que 2.741 son mujeres, lo que supone un 59,79% del total.

La Universidad de Córdoba (UCO) detalló ayer que del global, 4.287 matrículas pertenecen a estudiantes de Bachillerato LOE, Lomce y Lomloe (3.990 de ellas dentro de la fase de acceso y 297 de la fase de admisión). Por último, un total de 456 matrículas corresponden a alumnado procedente de los distintos ciclos formativos.

Para la realización de las pruebas se han habilitado un total de 22 sedes repartidas por la provincia de Córdoba. De ellas, siete corresponden a Córdoba capital y están situadas tres en el Aulario Averroes del Campus Rabanales; la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales; Facultad de Ciencias del Trabajo; la Facultad de Medicina y Enfermería (Edificio Sur); el anexo Turismo (Aulario Menéndez Pidal).

El resto se distribuyen por la provincia en las localidades de la provincia de Baena, Belmez, Cabra, Fernán Núñez, La Carlota, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Rute.

# Un concurso artístico conmemorará los 40 años de la Mezquita-Catedral como Patrimonio Mundial

El Cabildo pretende con el certamen dar visibilidad a los valores universales del monumento

#### EP

El Cabildo Catedral de Córdoba ha convocado el Concurso Artístico Mezquita-Catedral, un certamen con el que conmemorará el 40 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de la Mezquita-Catedral. El certamen, que tiene como finalidad dar visibilidad a los valores universales del monumento,

repartirá premios de 4.000 y 2.000 euros para las dos mejores obras en cada una de las cinco modalidades convocadas: pintura, escultura, fotografía, orfebrería y poesía. El concurso artístico lo presentaron ayer el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el canónigo responsable de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico, Jesús Daniel Alonso.

Según recogen las bases generales del concurso, expuestas por el canónigo responsable de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico del Cabildo, y que pueden consultarse a través de la web de la institución, podrán presentarse



Joaquín Alberto Nieva y Jesús Daniel Alonso presentan el concurso.

artistas de cualquier procedencia y nacionalidad, siendo la inscripción libre y gratuita.

En cuanto a los premios y categorías, se establecen diez, dos en cada una de las siguientes modalidades: pintura, escultura, orfebrería, fotografía y poesía, con una dotación de 4.000 euros para el primer clasificado y de 2.000 euros para el segundo, en cada una de las modalidades convocadas.

La referencia será el propio recinto de la Mezquita-Catedral y su significado como Patrimonio de la Humanidad. No se trata de realizar una reproducción fiel del recinto, sino una interpretación libre que puede centrarse en la totalidad o en un detalle, o incluso un elemento externo inspirado en la Mezquita-Catedral, y se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas, así como cualquier material y soporte en las obras, salvo excepciones indicadas en las bases.

## PROVINCIA

# La cosecha de almendra crecerá más del 52%, hasta las 8.700 toneladas

 La superficie de producción en la provincia ha aumentado en 3.120 hectáreas, de las que 2.130 son de regadío
 La Mesa Regional de Frutos Secos estima el incremento regional en un 25,49%



Un cultivo de almendro.

#### E. D.

La cosecha de almendra en Córdoba de 2024 crecerá por encima del 52% hasta alcanzar las 8.700 toneladas. Es sin duda la provincia que presenta las estimaciones más favorables de Andalucía, principalmente gracias al importante aumento de la superficie en producción, según los datos ofrecidos por la Mesa Regional de Frutos Secos, integrada por las organizaciones agrarias Asaja y COAG, Aeofruse y Cooperativas Agro-alimentarias. En ella se estima que el incremento medio en la comunidad llegará al 25% respecto a la campaña de 2023.

Concretamente, la previsión es que la cosecha de almendras sea un 25,49% superior en Andalucía, con aforo previsto de 41.582 toneladas, frente a las 33.135 del año anterior. Así, la producción estimada en Córdoba se acercaría al 21% del total, siendo la tercera provincia que más aporta tras Granada, donde el incremento se estima en el 7,84%, con más cosecha que el año pasado –11.000 toneladas frente a 10.200– y también con un incremento de superficie productiva; y Sevilla.

La provincia hispalense es precisamente la que marca el paso en Andalucía, pues hay más cosecha que el año anterior, alrededor de un 15% de incremento, pero también se da un gran aumento de la superficie en producción, 1.833 hectáreas, de las cuales 1.571 son de regadío, por lo que el incremento de la cosecha con respecto a la campaña pasada se eleva al 38,89% y un aforo de 12.500 toneladas.

De hecho, los miembros de la Mesa de Frutos Secos advirtieron que hay que tener en cuenta que en esta campaña hay un aumento de 7.133 hectáreas productivas, de las que 4.440 son de regadío. En la provincia cordobesa, la subida de la superficie destinada a este cultivo asciende a 3.120 hectáreas, de las que 2.130 son de regadío. Co-

mo es natural, este crecimiento incide directamente en la estimación de cosecha.

Con todo, también han influido mucho las lluvias registradas en primavera, especialmente en la zona Occidental, donde los días con precipitaciones fueron más intensos y numerosos que en la Oriental, donde el agua caída no ha sido suficiente para superar la sequía, pues en muchas zonas la situación sigue siendo crítica. "Es necesario que llueva algo más para que toda la cosecha se mantenga en los árboles", incidieron desde la Mesa Andaluza de Frutos Secos.

Al margen de la situación ya reseñada en Córdoba, Granada y Sevilla, la situación en el resto de provincias andaluzas es mejor que hace un año, con la excepción de Huelva, que es la única en la que se prevé un ligero descenso de la producción... porque también lo hay de la superficie.

Así, en la provincia de Almería, que es la que menos lluvia ha recibido, en general hay más cosecha que el año pasado, en torno a un 10% más, aunque con el incremento de superficie el diferencial se sitúa en el 13,68%, con un aforo de 4.500 toneladas, frente a las 3.962 del año anterior. Cádiz, por su parte, tiene las fincas un poco más cargadas que el año pasado, en torno a un 10% más, pero el incremento de la superficie productiva eleva el aumento de cosecha a un 10,76%, con un aforo de 885 toneladas.

La provincia de Huelva es la única que presenta una disminución del -0,94%, y es que hay una disminución en la superficie productiva en regadío en 156 hectáreas, por lo que el aforo se queda un poco por debajo de la campaña anterior, a pesar de que los árboles estén más cargados (+10% campaña pasada). El aforo se situará en 1.267 toneladas.

En la provincia de Jaén se espera una cosecha mejor que la campaña pasada, en torno al 15%, pero hay un aumento importante de la superficie productiva en regadío (307 hectáreas), lo que eleva la cosecha un 38,11% sobre la del año pasado, alcanzando un aforo de 1.330 toneladas.

Málaga, por su parte, espera una cosecha superior en un 15-20%, aunque amenazada porque no ha llovido suficiente, una situación muy similar a la de Almería y Granada. Con el incremento de la superficie en regadío, finalmente el aumento queda en el 19,45% hasta las 1.400 toneladas.

# Unos 200 profesionales sanitarios reclaman la división del Área Sanitaria Sur

#### ΕP

Unos 200 profesionales sanitarios, según los sindicatos, se concentraron ayer ante la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba para exigir "la división del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba en dos zonas bien diferenciadas, una con la cabecera

en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, que abarque la Subbética, y otra que tenga como referencia los hospitales de Montilla y Puente Genil y en la que se incluya la Campiña cordobesa".

La concentración, convocada por la Junta de Personal del Área Sanitaria de la Campiña y con el respaldo de CCOO, UGT, CSIF, Satse, SAE y SMA, también sirvió para expresar la protesta de los provesionales sanitarios de la actual Área Sanitaria Sur, "ante la constante pérdida de personal y servicios y el deterioro de la prestación sanitaria a la ciudadanía".

Entre tanto y según señalaron desde CCOO, "las cifras de listas de espera, de falta de profesionales,

de servicios cerrados o bajo mínimos, demuestran que la Macroárea Sanitaria Sur de Córdoba no funciona y no está dando respuesta a las necesidades reales de la población de la Campiña y la Subbética", y la última muestra "del desastre de gestión" del Área Sanitaria Sur de Córdoba es la prácticamente nula actividad de los quirófanos

del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil".

Además y según lamentaron desde CSIF, en el actual Área Sanitaria Sur "un gran número de profesionales están solicitando traslado a otros hospitales, tras muchos años prestando sus servicios" en esta zona, mientras que "otros se marchan tras ofertarles contratos de pésima calidad, con renovaciones mes a mes, además de que tampoco se ofertan las plazas de facultativos que se van a jubilar de forma inminente, con lo que la atención sanitaria está sufriendo una degradación continua".

#### **PROVINCIA**

#### LOS BLÁZQUEZ

#### E. D.

Un grupo de 16 jóvenes recibieron ayer en el municipio cordobés de Los Blázquez el chaleco que los acredita para desarrollar el trabajo de pastor, una profesión con un "futuro brillante", como dijo el delegado de Agricultura y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Acosta. El grupo concluyó la XII Escuela de Pastores de Andalucía, una formación singular en ganadería extensiva coordinada por el Ifapa.

"Con esta formación ponemos de manifiesto la importancia y el papel estratégico que tiene la ganadería extensiva como eje vertebrador del mundo rural", declaró la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, que agradeció el compromiso y el esfuerzo de los alumnos y del equipo de la Escuela y de los pastores-tutores.

"El Ifapa apuesta por la formación para ampliar las posibilidades de empleabilidad, facilitar el relevo generacional y fijar población al territorio", defendió Bosquet, que recordó la función de la ganadería extensiva "no solo a nivel económico y social, sino también a nivel medioambiental con la prevención de incendios y manteniendo la biodiversidad".

Por su parte, Francisco Acosta puso en valor la importancia de la ganadería en Córdoba, ya que el 28% de la cabaña ovina de Andalucía está en la provincia, con comarcas tan importantes como la del Guadiato. "Estamos ante una profesión con siglos de historia pero que tiene por delante un futuro

 La XII Escuela de Pastores de Andalucía termina tras recibir los alumnos más de 600 horas de formación

# Chaleco de pastor para 16 jóvenes



Autoridades y alumnos clausuran la Escuela de Pastores en Los Blázquez.

brillante", subrayó. Y destacó las políticas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para apoyar al sector extensivo "tanto económicamente como a través de la investigación del Ifapa".

En el acto de clausura, al que acudieron profesionales del sector y familiares de los alumnos, tuvo lugar la imposición del chaleco de pastor a los 16 alumnos que este

año han cursado dicha formación, que se ha desarrollado en modalidad tanto teórica como práctica en el centro Ifapa Camino de Purchil (Granada) y en la comarca del Alto Guadiato (Córdoba).

Durante la actividad, la veterinaria y profesora Verónica Cruz y una representación de los estudiantes hicieron un resumen de la edición, poniendo en valor los nuevos conocimientos y las oportunidades laborales y de emprendimiento que algunos alumnos se plantean iniciar a continuación.

Asimismo, se celebró una mesa redonda sobre las nuevas estrategias para impulsar la ganadería extensiva en Andalucía en la que participaron varios ganaderos y pastores-tutores, el técnico especialista del centro Ifapa de Hinojosa del Duque, Francisco A. Arrebola, y la directora de la Oficina Comarcal Agraria del Valle del Guadiato, Ana Isabel Anguiano.

Para finalizar el acto, se entregó el Premio a la Comunicación en Ganadería Pastoral 2024, una iniciativa por la que los propios alumnos desarrollan actividades de comunicación y graban vídeos dedicados a la ganadería extensiva con el objetivo de poner en valor este sector tradicional y apoyar el necesario relevo generacional.

Para este curso de 2024, la Escuela de Pastores de Andalucía recibió más de 30 solicitudes de todas las provincias andaluzas y de otras comunidades autónomas. La formación ha tenido una duración total de 610 horas en las que los alumnos han recibido la formación necesaria para iniciar una explotación ganadera extensiva tanto de producción de carne como de leche.

Esta edición ha recuperado además el carácter itinerante que tuvo la Escuela desde su inicio y que fue suspendido por la pandemia del Covid-19. Así, además de las actividades desarrolladas en el centro Ifapa Camino de Purchil, parte de la formación se ha impartido en una comarca ganadera pastoral andaluza como la del Alto Guadiato en Córdoba.

En concreto, los alumnos han asistido a lecciones sobre manejo del ganado, gestión empresarial, gestión medioambiental y bienestar animal, entre otras temáticas. La formación también permite a los estudiantes solicitar las ayudas de incorporación a la actividad agraria tanto para explotaciones ligadas a la tierra como para explotaciones lecheras.

## 'Mujeres en acción' ofrecerá una residencia artística para 15 creadoras

La propuesta, coordinada por Dani Ruz, se desarrollará del 28 de agosto al 4 de septiembre

#### R.P.

Los Blázquez acogerá la primera edición de Arte viva: mujeres en acción, iniciativa que se desarrollará del 28 de agosto al 4 de septiembre organizada por la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba.

El promotor de la iniciativa, Dani Ruz, afirmó en la presentación que "nos encontramos ante una oportunidad única para crear redes colaborativas entre las creadoras de la provincia, al mismo tiempo que se generan sinergias enriquecedoras que darán lugar a un proyecto singular".

"Serán seis las ponentes que participarán en la parte formativa de este proceso creativo en el uso de los distintos elementos del que Los Blázquez se convertirá en el escenario perfecto para aunar procesos creativos desde una perspectiva femenina", apostilló Ruz.

Según las bases de participación, podrán presentarse mujeres artistas emergentes o con una trayectoria consolidada, de manera individualizada. Junto al formulario deberán adjuntar un portafolio con los trabajos anteriores, una carta de motivación, biografía, premios y una propuesta de proyecto.

Las 15 mujeres seleccionadas disfrutarán, durante su periodo de residencia artística, de un espacio de trabajo en el albergue municipal de Los Blázquez, con la infraestructura básica necesaria para realizar sus actividades y la cobertura de aquellos gastos relacionados por la estancia y desarrollo del proyecto.

Del mismo modo, las autoras autorizan a la organización y a la Diputación de Córdoba a hacer proyecto y, en su caso, de sus resultados, exclusivamente para fines promocionales y biográficos de la residencia.

En relación con esta propuesta, la diputada provincial de Igualdad, Auxiliadora Moreno, explicó que "está diseñada para fomentar la presencia y el empoderamiento de las mujeres en el mundo artístico de nuestros pueblos". Según Moreno, "está dirigida a mujeres creadoras, nacidas o residentes en la provincia, que buscan expandir sus horizontes profesionales, a través de una experiencia única de formación y colaboración".

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 9 de julio, pudiendo realizarse a través de la página web artevivamujeresenacción.com. Mientras, el fallo del proceso de selección tendrá lugar una semana después de finalizar la convocatoria, en base a los criterios de valoración descritos en las bases de participación.

## **G**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días: 02 de junio

Baena (16498539): 08:30 a 15:00 c albaicin, c amador de los rios, c arrabalejo, c barras de oro,c benito perez galdos,c cardenal herranz casado,c francisco lopez,c juan valera,c nicolas alcala,c puerta de cordoba,c ruiz frias,c salvador muñoz, c san gonzalo, c torre isunza, c virgilio olmo, c zarco, c/ juan valera s/n,lg baena,pj recoletos,pz clemente valverde,pz españa,pz llano del rincon, tr cardenal herranz casado

Córdoba (16420889,16421199,16422447): 07:30 a 17:00 c diego de leon,c jose cruz conde,c libertador hidalgo costilla,c victoriano rivera,plaza de las tendillas esquina diego leon, pz marmol de bañuelos, pz tendillas (de las) (16438839): 08:00 a 16:00 c juan bautista escudero,pg industrial quemadas, polig.las quemadas p.204b

Lucena (16492823): 08:00 a 09:00 c antonio eulate, c fray alonso de jesus ortega,c maquedano,c parroco joaquin jimenez muriel (16492847): 09:00 a 10:00 c condesa carmen pizarro(meson.),c parra (la),c parroco joaquin jimenez muriel, c vendimia la. (16492863): 10:00 a 11:00 c cerro san cristobal, c erillas blancas,c fray alonso de jesus ortega,c hermano jose daniel fernandez,c maquedano,c parroco joaquin jimenez muriel,cr puerta la mina,pz coso, el,ur huerta del carmen (16492887): 11:00 a 12:00 c antonio eulate, c palacios, c parroco joaquin jimenez muriel, c vendimia la, (16492949): 12:00 a 13:00 c parra (la), c parroco joaquin jimenez muriel, c vendimia la,, c viña, la,cj parra, la,cr puerta la mina (16492991): 13:00 a 13:55 c antonio eulate,c maquedano,c parroco joaquin jimenez muriel (16493029): 14:30 a 15:30 c antonio eulate, c parroco joaquin jimenez muriel, c pedro angulo

03 de junio Córdoba (16397277,16397671,16397761): 07:30 a 18:30 c felipe ii,c gonzalo ximenez de quesada,c infanta doña maria,c julio pellicer,c rodolfo gil,c siete de mayo,c/ felipe ii nº 14

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840** 

#### **PROVINCIA**

#### **POZOBLANCO**

La Fundación Prode celebra los

I Juegos Prodeportivos con motivo del 40 aniversario de su nacimiento

# Unos Juegos por la inclusión

#### Rosa G. Aperador

La Fundación Prode en Pozoblanco encendió ayer la llama olímpica para celebrar el 40 aniversario de su nacimiento. Los I Juegos Prodeportivos reunieron a centenares de deportistas con discapacidad intelectual de distintos rincones de la provincia cordobesa y hasta una delegación extremeña, en la que quisieron demostrar que los valores del deporte están muy presentes en la vida, como son el compañerismo, la superación y el trabajo en equipo.

El Pabellón Polideportivo Juan Manuel Sepúlveda fue el escenario donde se celebraron estas primeras olimpiadas de la inclusión en las que no se obvió ningún detalle, desde la presentación del alumnado del ciclo de deportes del instituto Antonio María Calero como equipo de voluntarios, junto a voluntarios de Fundación La Caixa, a la presentación oficial de los siete equipos que disputaron estos primeros juegos. El

punto de inicio a esta experiencia deportiva y de convivencia fue el encendido de la llama olímpica que alumbró durante toda la jornada a los participantes.

El presidente de Prode, Blas García, quiso agradecer el compromiso tanto de las entidades públicas como el Ayuntamiento de Pozoblanco, a la Delegación Territorial de Deportes de la Junta de Andalucía y a Special Olimpics, como a las entidades privadas que pusieron su grano de arena para que estos juegos pudieran realizase.

Bajo el lema que toda la fundación lleva a fuego en el corazón, Queremos ser felices, el presidente recordó a todos los deportistas que eran los verdaderos protagonistas de estas olimpiadas y que los mejores resultados que "podáis obtener en vuestras pruebas deportivas es que las disfrutéis y hagáis disfrutar".

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en la provincia, Eduardo Lucena, coincidieron en agrade-



Inauguración de los I Juegos Prodeportivos.

En la cita tomaron partida centenares de deportistas con discapacidad intelectual

cer a la Fundación Prode todo el trabajo realizado con las personas con discapacidad intelectual en estos cuarenta años en la localidad, así como en el deseo de que estos primeros Juegos Prodeportivos se vuelvan a suceder anualmente por los valores que representa, así como por el éxito de haber aglutinado en una misma actividad a las entidades participantes con sus respectivos equipos de usuarios como fueron Acopinb, Amara, Disgenil, Futuro Singular, Plena Inclusión de Cabeza del Buey, Promi y, los anfitriones, Prode.

Las distintas pruebas deportivas que se celebraron durante toda la jornada en estos juegos olímpicos fueron especialmente creadas para los participantes, con distintas pruebas de motricidad en las que cada uno puso todo su empeño, así como la participación de todos los equipos en un campeonato de fútbol sala.

Con las gradas en un continuo aplauso, donde el resto de usuarios de las entidades y cuidadores estuvieron animando, fueron el espejo en el que se reflejaron durante toda la jornada las ganas de pasarlo bien, el compañerismo, la deportividad y la superación de todos los participantes.

#### ZUHEROS

## Nace Gastroliva, el primer festival gastronómico de la Subbética



Presentación de Gastroliva en Zuheros.

La cita será el 15 de junio en el Paseo de la Constitución, con los chefs Jonathan Rodríguez y Marta Devesa

#### Ángel Robles

Zuheros será el escenario excepcional para Gastroliva, una cita que convertirá el pequeño municipio en epicentro gastronómico

de la Subbética. La agenda se celebrará el sábado 15 de junio y el lugar elegido es el Paseo de la Constitución. El alcalde, Juan Manuel Poyato, subrayó durante la presentación que la propuesta se incluye en el Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible en la Villa y Señorío de Zuheros.

Habrá un escenario principal basado en la gastronomía, donde estará, por un lado, Jonathan Rodríguez, chef ejecutivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien deleitará a los asistentes con un plato especial unido al mejor aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la zona. Y, por otro lado, desde la Comunidad Valenciana llegará Marta Devesa, chef y propietaria del restaurante Hogar del Pescador, en Villajoyosa (Alicante).

El Paseo de la Constitución contará, además, con la representación de municipios de la Subbética, quienes ofrecerán sus tapas más representativas "a precios populares". Ya han confirmado su asistencia Doña Mencía, Fuente-Tójar, Carcabuey, Cabra, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros. Y, como municipios invitados, estarán Baena y la pedanía de Albendín.

Para rematar la jornada, habrá varios expositores en los que ofrecerán sus productos las Denominaciones de Origen de los aceites de Baena, Lucena y Priego de Córdoba, así como el afamado queso artesano de Los Balanchares.

#### **LUQUE**

#### Muere un hombre de 57 años al salirse su coche de la vía y chocar con un árbol

#### R.L.

Un hombre de 57 años murió en un accidente de tráfico registrado a última hora de la mañana de ayer en la localidad cordobesa de Luque, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112).

El suceso tuvo lugar en el Paseo de Las Delicias, a la altura de las Cruces, sobre las 11:45, momento en el que el 112 recibió un aviso que alertaba del vuelco de un vehículo tras haberse salido de la vía e indicaba que una persona estaba atrapada en su interior. La sala coordinadora activó al 061, a los Bomberos de Baena, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento estabilizaron el coche, que tras salirse impactó contra un árbol. A su llegada, los sanitarios confirmaron la muerte.

# ANDALUCÍA

SALUD | FALTA DE FACULTATIVOS EN LAS ZONAS DE DIFICIL COBERTURA

# El SAS busca 126 médicos para zonas rurales con contrato hasta fin de año

 Los especialistas podrán trabajar una o dos jornadas semanales en los hospitales de referencia
 Urología, cirugía, traumatología y medicina intensiva son las más ofertadas

#### Stella Benot

Faltan médicos para cubrir todas las necesidades de la sanidad pública andaluza. En eso están de acuerdo todos los implicados, empezando por los gestores del SAS y terminando por los partidos políticos, además de los sindicatos que han mostrado su preocupación también por el alto volumen de jubilaciones de facultativos previstas los próximos años. Cada vez que se produce una convocatoria MIR, la consejera de Salud pide más plazas para Andalucía, pero la realidad es que tampoco el Ministerio de Sanidad es capaz de dar respuesta a las tensiones del sistema público de salud en toda España. Formar a un médico es lento y muy costoso.

Uno de los puntos débiles del sistema en Andalucía está en las zonas rurales a los que técnicamente el SAS denomina "de difícil o muy difícil cobertura" ya que

Se ofertan los puestos a los MIR que acaban de finalizar sus contratos de formación

los sanitarios que terminan su formación MIR buscan destinos urbanos y con más opciones profesionales para el futuro. La realidad es que hay plazas vacantes de especialistas en todas las provincias de Andalucía por lo que el SAS ha preparado una oferta pública de empleo extraordinaria.

La Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud se reunió ayer para comunicar a los directores de personal de los hospitales públicos de referencia su plan para tratar de captar a los médicos que finalizan su formación MIR en este mes de mayo. La oferta pasa por un contrato de larga duración, hasta fin de año como mínimo, o una plaza interina, y la posibilidad de que los profesionales trabajen una o dos jornadas semanales en el centro hospitalario de referencia. Una novedad que permitirá a los médicos prestar servicio en zonas rurales pero también mantenerse en contacto con un gran hospital donde seguir completando su formación y sus contactos.





La puerta de las Urgencias del centro de salud de Estepa, en al Área Sanitaria de Osuna, en la Sierra Sur de Sevilla.

JUAN CARLOS MUÑOZ

|           |                       | PLAN DE ACTUACIÓN DE 2024 |   |                       |      |  |  |
|-----------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|------|--|--|
| Provincia | Especialidad          | Oferta de plazas          |   | Provincia             |      |  |  |
| ALMERÍA   | Cardiología           | AGS NORTE ALMERÍA         | 1 | HUELVA                |      |  |  |
| ALMERÍA   | Cirugía General       | AGS NORTE ALMERÍA         | 1 | HUELVA                |      |  |  |
| ALMERÍA   | Cirugía Maxilof       | H. TORRECÁRDENAS          | 2 | HUELVA                |      |  |  |
| ALMERÍA   | Cirugía Orto y Trauma | AGS NORTE ALMERÍA         | 4 | HUELVA                |      |  |  |
| ALMERÍA   | Cirugía Orto y Trauma | H. TORRECARDENAS          | 1 | HUELVA                |      |  |  |
| ALMERÍA   | Medicina Intensiva    | AGS NORTE ALMERÍA         | 2 | HUELVA                |      |  |  |
| ALMERÍA   | M. Intensiva          | H. PONIENTE               | 1 | HUELVA                |      |  |  |
| ALMERÍA   | M. Interna            | AGS NORTE ALMERÍA         | 2 |                       |      |  |  |
| ALMERÍA   | Neurocirugía          | H. TORRECÁRDENAS          | 3 | JAÉN                  |      |  |  |
| ALMERÍA   | Oncología Médica      | H. TORRECÁRDENAS          | 4 | JAÉN                  |      |  |  |
| ALMERÍA   | Urología              | AGS NORTE ALMERÍA         | 2 | JAÉN                  |      |  |  |
| ALMERÍA   | Urología              | H. TORRECÁDENAS           | 3 | JAÉN                  |      |  |  |
|           | TOTAL ALMERÍA         | 26                        |   | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Angiología            | H. PUERTA DEL MAR         | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Cardiología           | AGS GIBRALTAR OESTE       | 3 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Cirugía General       | H. PUERTA DEL MAR         | 2 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Cirugía Orto y Trauma | AGS GIBRALTAR ESTE        | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Cirugía Plástica      | AGS JEREZ                 | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Cirugía Torácica      | H. PUERTA DEL MAR         | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | M. Interna            | H LA JANDA                | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | M. Interna            | AGS GIBRALTAR OESTE       | 2 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Oncología Médica      | H. PUERTO REAL            | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÁDIZ     | Urología              | H LA JANDA                | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| V-        | SUBTOTAL CÁDIZ        | 14                        |   | JAÉN                  |      |  |  |
| CÓRDOBA   | Cardiología           | AGS SUR CÓRDOBA           | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÓRDOBA   | Cirugía General       | AGS NORTE CÓRDOBA         | 1 | JAÉN                  |      |  |  |
| CÓRDOBA   | Cirugía General       | AGS SUR CÓRDOBA           | 2 |                       |      |  |  |
| CÓRDOBA   | Cirugía Orto y Trauma | AGS SUR CÓRDOBA           | 1 | MÁLAGA                |      |  |  |
| CÓRDOBA   | Cirugía Orto y Trauma | AGS NORTE CÓRDOBA         | 2 | MÁLAGA                |      |  |  |
| CÓRDOBA   | M. Intensiva          | AGS NORTE CÓRDOBA         | 1 | MÁLAGA                |      |  |  |
| CÓRDOBA   | M. Intensiva          | AGS SUR CÓRDOBA           | 4 |                       |      |  |  |
| CÓRDOBA   | M. Interna            | AGS NORTE CÓRDOBA         | 2 | SEVILLA               |      |  |  |
| CÓRDOBA   | Urología              | AGS NORTE CÓRDOBA         | 2 | SEVILLA               |      |  |  |
| CÓRDOBA   | Urología              | AGS SUR CÓRDOBA           | 2 | SEVILLA               |      |  |  |
|           | SUBTOTAL CÓRDOBA      | 18                        |   | SEVILLA               |      |  |  |
| GRANADA   | Cirugía Plástica      | H. VIRGEN DE LAS NIEVES   | 1 | SEVILLA               |      |  |  |
| GRANADA   | M. Intensiva          | AGS NORDESTE GRANADA      | 1 | SEVILLA               |      |  |  |
| GRANADA   | Urología              | AGS SUR GRANADA           | 1 | 38                    |      |  |  |
| GRANADA   | Urología              | AGS NORDESTE GRANADA      | 3 |                       |      |  |  |
|           | SUBTOTAL GRANADA      | 6                         |   | Fuente: Consejería de | Salı |  |  |

| Provincia | Especialidad                        | Oferta de plazas     |   |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|---|
| HUELVA    | Angiología                          | H. JUAN RAMÓN        | 1 |
| HUELVA    | Cirugía General                     | H. INFANTA ELENA     |   |
| HUELVA    | Cirugía General H. JUAN RAMÓN       |                      | 1 |
| HUELVA    | Cirugía Orto y Trauma H. JUAN RAMÓN |                      | 3 |
| HUELVA    | M. Interna                          | AGS NORTE HUELVA     | 1 |
| HUELVA    | Neurocirugía H. JUAN RAMÓN          |                      | 1 |
| HUELVA    | Urología                            | H. INFANTA ELENA     | 1 |
|           | SUBTOTAL HUELVA                     | 9                    |   |
| JAÉN      | Cirugía General                     | AGS NORDESTE JAÉN    | 3 |
| JAÉN      | Angiología H. JAÉN                  |                      | 1 |
| JAÉN      | Cardiología                         | H. JAÉN              | 1 |
| JAÉN      | Cirugía General                     | AGS NORTE JAÉN       | 1 |
| JAÉN      | Cirugía Maxilof                     | H. JAÉN              | 1 |
| JAÉN      | Cirugía Orto y Trauma               | AGS NORDESTE JAÉN    | 3 |
| JAÉN      | Cirugía Orto y Trauma               | AGS NORTE JAÉN       | 3 |
| JAÉN      | Cirugía Orto y Trauma               | H. JAÉN              | 1 |
| JAÉN      | M. Intensiva                        | AGS NORDESTE JAÉN    | 1 |
| JAÉN      | M. Intensiva AGS NORTE JAÉN         |                      | 2 |
| JAÉN      | M. Intensiva                        | H. ALTO GUADALQUIVIR | 3 |
| JAÉN      | M. Interna                          | AGS NORDESTE JAÉN    | 3 |
| JAÉN      | M. Interna                          | AGS NORTE JAÉN       | 3 |
| JAÉN      | Neurocirugía                        | H. JAÉN              | 1 |
| JAÉN      | Urología                            | AGS NORDESTE JAÉN    | 4 |
| JAÉN      | Urología                            | AGS NORTE JAÉN       |   |
| JAÉN      | Urología                            | H. JAÉN              | 1 |
| JAÉN      | Urología                            | H. ALTO GUADALQUIVIR | 2 |
|           | SUBTOTAL JAÉN                       | 37                   |   |
| MÁLAGA    | Cirugía General                     | AGS SERRANÍA MÁLAGA  | 1 |
| MÁLAGA    | M. Intensiva                        | AGS SERRANÍA         | 1 |
| MÁLAGA    | Urología                            | AGS SERRANÍA         | 1 |
|           | SUBTOTAL MÁLAGA                     | 3                    |   |
| SEVILLA   | Cardiología                         | AGS OSUNA            | 1 |
| SEVILLA   | Cirugía General                     | AGS OSUNA            | 3 |
| SEVILLA   | Cirugía Orto y Trauma               | AGS OSUNA            | 4 |
| SEVILLA   | Cirugía Pediátrica                  | H. VIRGEN MACARENA   | 1 |
| SEVILLA   | M. Intensiva                        | AGS OSUNA            | 3 |
| SEVILLA   | Urología                            | AGS OSUNA            | 1 |
|           | SUBTOTAL SEVILLA                    | 13                   |   |
|           | TOTAL SAS                           | 126                  |   |

Fuente: Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

### ANDALUCÍA

#### SALUD | FALTA DE FACULTATIVOS EN LAS ZONAS DE DIFICIL COBERTURA

▶▶ Viene de la página anterior

Una de las claves de esta propuesta pública de empleo del SAS es realizar todas las ofertas a la vez para que los facultativos sepan todas las opciones que tienen para elegir.

Se ofertan 126 plazas en toda Andalucía repartidas de la siguiente manera: 26 en Almería, 14 en Cádiz, 18 en Córdoba, 6 en Granada, 9 en Huelva, 37 en Jaén, 3 en Málaga y 13 en Sevilla. Llama la atención el hecho de que en Almería no sólo haya plazas vacantes en la zona Norte o en el Poniente sino también en el Hospital Torrecárdenas, donde se ofertan hasta cinco plazas para los nuevos contratos de los facultativos. En el otro extremo, en Sevilla, la zona difícil de cubrir es el área sanitaria de Osuna aunque hay una plaza vacante para un cirujano pediatra en el Hospital Virgen Macarena.

Jaén es la provincia que necesita más médicos, el SAS busca hasta 37 especialistas de los que seis están en el hospital de la capital, aunque la mayoría de las plazas se necesitan en las zonas sanitarias Norte y Nordeste. En Málaga, sin embargo, hay pocas palzas por cubrir ya que sólo se demandan tres facultativos, cirugía general, medicina intensiva y urología, en el área de gestión sanitaria de la Serranía.

Y hay demanda de varias especialidades aunque las más de-

Jaén es la provincia que tiene más plazas disponibles y Málaga la que menos dispone

mandadas son medicina interna, medicina intensiva, cirugía ortopédica y traumatología, pero también se necesitan 5 cardiólogos y dos médicos especialistas en Angiología.

La consejera Catalina García pretende con esta medida, "una mejora significativa de la accesibilidad y la equidad en la atención sanitaria, más si cabe, ante el grave déficit de profesionales médicos a nivel nacional".

#### **EL FUTURO**

La intención de la Consejería de Salud es mantener este tipo de ofertas abiertas para que los médicos que vayan finalizando su formación también puedan acceder a estos puestos en las zonas rurales.

La oferta pública de empleo que propone el SAS tendrá dos vueltas más que ya tienen fecha concreta. Así, a los que no acepten las ofertas en primera instancia se les ofrecerá la opción de una segunda vuelta que será el 4 de junio, o incluso una tercera para dos días más tarde. Con todas estas opciones, el SAS pretende garantizarse la cobertura de estas plazas de especialistas en las zonas rurales.



Personal sociosanitario de una asociación andaluza de esclerosis múltiple trabaja con un paciente.

• Los pacientes denuncian las excesivas demoras en las citas, con hasta 242 días de media, que afectan de lleno a la detección, diagnóstico y tratamiento precoz

# Ocho meses esperando una cita con el neurólogo

#### Cristina Valdivieso

"En esclerosis múltiple no existe la equidad". Quién pronuncia estas palabras es Águeda Alonso, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía (Fedema). Se refiere tanto a los tiempos para ser atendidos por el neurólogo, dispares, no sólo entre provincias en Andalucía, y España en general, sino también entre los hospitales de una misma ciudad; al acceso a los especialistas y a los mejores tratamientos desde el principio; y a la espera de las valoraciones de discapacidad, así como a la obtención del grado que corresponde, teniendo o no en cuenta situaciones y síntomas invisibles que también se dan pero que, al no verse, dificultan el diagnóstico.

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, los pacientes han puesto el foco en las demoras excesivas que rodean, básicamente, a todo lo que tiene que ver con esta enfermedad autoinmune, desmielinizante y neurodegenerativa del sistema nervioso central, de ahí que el lema internacional este año sea Mi diagnóstico con EM.

Respecto a lo primero, según las cifras oficiales que recoge el último informe del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud, los andaluces esperan de media ocho meses para conseguir una primera consulta con el neurólogo. Son 242 días y el reflejo de la situación que viven y denuncian los pacientes y familiares de aquellos que necesitan visitar al especialista para conseguir un diagnóstico.

Los pacientes agrupados en Esclerosis Múltiple España (EME) han puesto sobre la mesa este problema ante lo "desamparados" que se sienten aquellos que necesitan visitar al neurólogo y que llevan años reivindicando una mayor protección social desde la detección hasta el diagnóstico y posterior tratamiento. "En esclerosis múltiple, al igual que en otras enfermedades neurodegenerativas, el tiempo es oro, porque el tiempo es cerebro. Que una persona de media tenga que esperar más de cuatro meses, y hasta ocho en Andalucía, para ser atendida por neurología, puede condicionar el resto de su vida", subraya la presidenta de EME, Ana Torredemer.

En esta línea, y según las mismas fuentes, "el código postal determina cómo será la vida de un pacien-

#### "Un año lleno de esperanza"

La doctora Sara Eichau, coordinadora de la Unidad de Esclerosis
Múltiple del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y Unidad de Referencia Nacional asegura que este año "ha sido crucial para el progreso en el tratamiento de la esclerosis múltiple". La especialista sevillana destaca la publicación del Consenso Nacional en torno a la enfermedad por parte de la Sociedad Española de Neurología, "destacando importantes recomendaciones y cambios en el enfoque terapéutico". En esta línea,

la doctora pone en valor la recomendación de iniciar la terapia inmunomoduladora "lo antes posible". "Esta estrategia incluso contempla el tratamiento de pacientes que aún no han presentado brotes, pero tienen lesiones compatibles con la enfermedad", detalla. Por otro lado, otro avance gira en torno a la mayor evidencia sobre el uso de biomarcadores éricos "que ayudarán en el futuro a identificar perfiles más agresivos, permitiendo una intervención más precisa y temprana", añade. te". Con ello se refieren a la existencia de unidades especializadas,

que en Andalucía existen en Sevilla, que es CSUR, es decir, centro de referencia en el Sistema Nacional de Salud, y Málaga, pero están "muy carentes" de neurólogos otras provincias como son Huelva y Almería. La situación

se repite en toda España. "No todas las Comunidades tienen unidades especializadas, por lo que la calidad de la atención se ve afectada de forma importante en función de dónde se viva. Mientras que unas personas pueden recibir atención especializada por parte de neurólogos o enfermeras, otras son atendidas por profesionales generalistas", alertan.

A estas reivindicaciones se suma Fedema. Su presidenta, Águeda Alonso es contundente: "faltan neurólogos", afirma. Como consecuencia, "el diagnóstico y tratamiento temprano se retrasa" y, con ello, la evolución de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes se ve "condicionada".

Alonso es también concluyente en cuanto al acceso a los tratamientos. Reclama el concierto de plazas de rehabilitación en Andalucía. "Las asociaciones de pacientes cuentan con poco apoyo de la Administración, para llevar a cabo su labor, la burocracia y las exigencias aumentan cada día, pero las ayudas disminuyen. Hacemos nuestra labor como centros de cuidados intermedios sociosanitarios y es necesario que se nos reconozca el trabajo", reivindica.

Las federaciones que representan a los pacientes coinciden en que, en esclerosis múltiple, el tiempo, no es sólo oro en cuanto al diagnóstico temprano. Alonso alerta de demoras en los centros de valoración de discapacidad que, en algunas provincias pueden alcanzar los 32 meses. "Hemos normalizado un atraso de año o año y medio de espera y no podemos seguir tolerándolo porque complica el acceso a ayudas y subvenciones y merma el respeto a los derechos como ciudadano", apostilla.

En cuanto a la investigación, la consejera de Salud, Catalina García, ha puesto recientemente en valor la apuesta del Gobierno andaluz en este sentido. Así, destacan los 64 estudios clínicos activos actualmente para esta patología, que afecta a unos 9.000 andaluces.

Estos trabajos se corresponden con 44 son ensayos clínicos (el 15% en fases tempranas), 19 son estudios observacionales y una investigación clínica con producto sanitario. Muchos de ellos son multicéntricos y se están realizando simultáneamente en varias provincias. Contabilizan 132 participaciones y se encuentran repartidos a lo largo de la geografía andaluza, siendo el Hospital Virgen Macarena y el Hospital Regional de Málaga los centros con un mayor porcentaje de participación.

### ANDALUCÍA

#### **PARLAMENTO**

#### S. Benot SEVILLA

La Junta, los ayuntamientos y los empresarios andaluces van a crear un Observatorio para la Sostenibilidad local que tiene como objetivo analizar cómo debe ser el modelo turístico en Andalucía, si hay o no que implantar una tasa turística y cuáles son las molestias de las que se quejan los vecinos de algunas capitales turísticas. Se ha abierto un debate con los sectores implicados y, en medio de esa negociación, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha pronunciado abiertamente.

En la sesión de control al Gobierno que tuvo lugar ayer en la Cámara andaluza, Moreno fue contundente mostrándose en contra de la imposición de esta tasa, apoyando así la opinión de su consejero de Turismo, Arturo Bernal, y situándose enfrente de algunos alcaldes del PP (como los de Málaga, Francisco de la Torre; Sevilla, José Luis Sanz; o Cádiz, Bruno García) que se han

"Un andaluz no quiere pagar una tasa por un hotel de aquí", afirma el presidente de la Junta

# Moreno se pronuncia contra la tasa turística en pleno debate sobre su aplicación

mostrado claramente a favor de la misma para poder así hacer frente al sobrecoste de los servicios municipales.

"Un andaluz no quiere pagar una tasa por un hotel andaluz", afirmó Juanma Moreno, quien recordó que se ha creado una mesa y un observatorio entre las partes implicadas que serán los que tendrán que decidir qué solución se toma finalmente aunque advirtió que siempre

con argumentos "reflexionados".

En su respuesta a portavoz de Adelante Andalucía, José Igna-

Defiende el cobro por entrar en los museos, que supone "ingresos para muchos artistas" cio García, en el Parlamento, el presidente lo instó a realizar un sondeo entre los andaluces para verificar que la mayoría de ellos está en contra de esta fórmula de pago para los turistas, "nosotros lo hemos hecho".

Asimismo, el presidente andaluz también defendió la iniciativa de su Gobierno de cobrar la entrada a los museos argumentando que si los museos siguen siendo gratuitos, "muchos artistas dejarían de tener ingresos", además de defender que se trata de una "vieja reivindicación" de los operadores culturales.

Para afianzar su argumento, Juanma Moreno también citó el precio de las entradas que se cobran en los museos nacionales como el Museo del Prado, cuyo precio está en 15 euros; o el Reina Sofía, que tiene una entrada de 12 euros, además de defender que habrá muchas bonificaciones a estos precios públicos. Así detalló que no pagarán los menores de 18 años, quienes tengan el carné joven o los parados y que habrá un día de entrada gratuita.

Pero sus argumentos no convencieron al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien considera que en Andalucía "no gobierna el PP sino las cadenas hoteleras", por lo que le pidió que se "dé a valer y no se arrodille tanto" ante estas empresas hoteleras, de forma que en la comparación de las tasas "se le están viendo las costuras".



El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ayer en el Pleno del Parlamento.

La guerra de cifras sobre los fondos europeos que llega a Andalucía

# Europa interesa o, al menos, su dinero

S.B.

En las campañas electorales clásicas, los partidos políticos organizan grandes mítines los fines de semana y actos sectoriales entre semana. Unos actos, por cierto, a los que sus propios organizadores reconocen que cada vez acude menos gente. Y en esta campaña a las europeas que se celebran el domingo día 9 la estrategia está cambiando. Será quizás porque los andaluces ven muy lejos a Bruselas, pero lo cierto es que estas elecciones no levantan pasiones.

Claro que los partidos andalu-

ces se juegan más de lo que quieren admitir en estos comicios y por eso todos los del arco parlamentario han utilizado la Cámara andaluza para tocar la fibra sensible a los electores, léase el bolsillo. Porque los fondos europeos, su reparto, su gestión y lo que reciben otras comunidades autónomas comparadas con Andalucía han sido los argumentos de todos los portavoces.

El mensaje está claro: el envío de fondos de la UE es clave en el desarrollo económico autonómico, de manera que hay que votar para que sigan llegando a la comunidad autónoma. Así, el presi-

dente andaluz, Juanma Moreno, insistía durante sus intervenciones en la Cámara en la mejor gestión que su Gobierno ha hecho de este dinero: "Desde que llegamos hemos gestionado 1.354 millones; hemos multiplicado por 4,5 la certificación de fondos europeos". Desde el PP, el propio Moreno lo recordaba también, insisten en que estos fondos europeos no provienen de Pedro Sánchez sino de Bruselas.

A pesar de ello, el presidente andaluz sacaba a relucir el agravio que el Gobierno central hacía a Andalucía ya que llegan hasta la comunidad autónoma menos de

lo que le corresponde por población. Andalucía recibe el 10,7% del total del fondos resueltos por el Estado, con el 18% de la población mientras que Cataluña sí ha recibido el 16% de los mismos, exactamente el porcentaje de sus habitantes del Estado.

La respuesta de Juan Espadas, presidente del grupo parlamentario socialista, no se hacía esperar. "El 34% de todos los fondos estructurales que se distribuyen a las comunidades autónomas en España viene a Andalucía", el doble de lo que representa la población andaluza. El fondo del asunto está, para Espadas en que el Gobierno andaluz gestiona mal, "no hay una remodelación, cambie al Gobierno entero empezando por el presidente", fue su consejo.

En una dialéctica de cifras, datos y contradatos, sólo el portavoz de Vox se centró en los asuntos europeos que, a su juicio, son más relevantes para los andaluces: agricultura, pesca, ganadería, inmigración, agua... Para Manuel Gavira es un escándalo que el Manifiesto del PP para las elecciones europeas, asegura que no tiene programa electoral, no mencione ni uno sólo de estos asuntos.

La bancada de Por Andalucía se aferraba a la relevancia de la justicia social que suponen los fondos europeos para los andaluces. La portavoz, Inma Nieto, recordaba la amenaza de los "hombres de negro" en 2008, "y lo que provocó en Andalucía con tanta ruina".

Claro que la campaña electoral actual no se puede sustraer a los debates de la política nacional. En este sentido, el Parlamento andaluz fue ayer menos autonómico replicando los mismos debates, los mismos argumentos y los mismos enfrentamientos que se habían producido unas tres horas antes en el Congreso de los Diputados.

Moreno inició la sesión de control acusando a Pedro Sánchez de mentir para espetar a Juan Espadas que se "mimetiza con Sánchez", una acusación en la que insistía el portavoz del PP, Toni Martín, dirigiéndose directamente al socialista: "Ya sabemos que España tiene a un mentiroso compulsivo como presidente del Gobierno. Su esposa sí está siendo investigada por la Justicia, imagino que los problemas comunes unen mucho", deslizaba en referencia a la esposa de Juan Espadas que trabaja en la extinta fundación Faffe, inmersa en procesos judiciales. Es la campaña.

#### ANDALUCÍA

# El fiscal no perdona a UGT y critica su "voracidad" para el fraude

Anticorrupción denuncia que la Junta de Andalucía "se desentendió" de las ayudas que concedió

#### **Luis Lastra**

El juicio a la antigua cúpula de UGT-Andalucía por presuntamente defraudar más de 40 millones de euros procedentes de subvenciones de la Junta de Andalucía, que deberían haberse utilizado para cursos de formación a trabajadores, se acerca a su fin y terminará sin que la Fiscalía Anticorrupción rebaje un sólo día de cárcel de su petición de condena para los cinco sindicalistas que se sientan en el banquillo de los acusados. En sus conclusiones definitivas, expuestas ayer ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el Ministerio Público ratificó su calificación provisional respecto a estos encausados. Eso significa que sigue solicitando siete años de cárcel para el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el entonces tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, así como cinco años para la responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño.

El fiscal tampoco les perdonó ni un euro de responsabilidad civil. Por tanto, pide que Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjuntamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, que es el total de lo presuntamente defraudado, y que Montaño pague 4.288.707,74 euros. Para todos ellos, además, solicita una multa de 50 millones.

Anticorrupción casi repitió el mismo patrón para los otros diez procesados, distintos proveedores del sindicato que según la acu-



Panorámica de la sala de vistas durante el primer día del juicio.

ma fraudulento. La única diferencia es que el fiscal Fernando Soto retiró la acusación contra uno de ellos, el responsable de una agencia de viajes. Para cada uno de los

sación participaron de ese siste-

otros nueve empresarios reclama tres años de prisión y una multa de 3.600 euros.

En consonancia con la dureza de su calificación, el acusador público fue igualmente rotundo en su informe final. Denunció la "voracidad en la defraudación" del sindicato, que se quedaba "el 12,5%" de todo lo que facturaba, y criticó también a la Junta de Andalucía, que "permitió que UGT defraudara" porque "se desentendió totalmente del control de las ayudas" que le concedió durante años. Que fueron tantas que el fiscal afirmó que el sindicato se financiaba "exclusivamente" con ese dinero. "¿Alguien realmente

#### La Junta: "Se pudo hacer mejor, no lo dudamos"

La Junta de Andalucía retiró la acusación contra el mismo proveedor que el fiscal y otras dos empresarias y redujo en 638 euros el total de la supuesta cantidad defraudada. En su informe, el abogado replicó a Anticorrupción con mesura y autocrítica: "La Junta tiene los auditores que tiene. Se podía haber hecho mejor el trabajo, no lo dudamos, pero se dio el apoyo que en ese momento se pudo dar dentro de sus posibilidades", dijo. El PP rebajó la petición para Dolores Sánchez Montaño a cinco años de prisión y se adhirió "íntegramente" al informe de la Fiscalía.

cree a estas alturas que UGT no se financia en exclusiva de subvenciones? ¿De verdad alguien cree que se va a financiar con las cuotas de los afiliados?", se preguntó.

Soto desgranó durante algo más de una hora los "indicios sobrados" que en su opinión existen sobre el fraude en subvenciones y la falsedad documental que atribuye a la decena y media de encausados, empezando por las declaraciones de los testigos y los acusados. El fiscal seleccionó las de dos empleados del sindicato "aún hoy en día" que "reconocieron con la boca pequeña la existencia de un bote para pedir facturas a los proveedores" o las de varios proveedores que "punto por punto explicaron cómo UGT inducía directamente a la realización de facturas falsas".

Otros "indicios poderosos y tozudos" fueron los correos elec-

trónicos que UGT intercambió con sus proveedores. Como ejemplos puso el de una empresa que proporcionó material para una huelga general y que recibió del sindicato la orden de poner como concepto "cursos de formación"; o el de otra empresa que organizó un concierto y facturó por "un curso de orientación sobre la discriminación de la mujer". "El sindicato que tanto defiende a la mujer utiliza a la mujer para sus fiestas...", dijo. "Este modo de actuar fue transversal y constituyó una forma de ser del sindicato", sentenció.

"Si UGT recibía subvenciones, era para que hiciera un uso fiel de esos recursos públicos y no para que se lucrara con las diferencias de lo que podía sacar a sus proveedores", denunció. "Si era capaz de sacar un buen precio a sus

"Si UGT recibía subvenciones era para hacer un uso fiel de ellas, no para lucrarse"

proveedores, eso debería haber redundado en las arcas públicas, pero no quedárselo ellos", agregó. Y se lo quedaron, siempre en opinión del fiscal, con distintos mecanismos como el rápel, el bote o el alquiler "ficticio" de aulas para impartir los supuestos cursos a trabajadores. "Llegaron a montar tanta complicación que ni ellos mismos se enteraban", ironizó Soto, que mencionó un correo de la responsable del departamento de Compras en el que "llega a decir que le estaban entrando facturas de rápel que no sabía de qué eran".

Fue en este punto cuando dejó caer las críticas a la Administración, a la que llegó a achacar que no empleó a sus auditores para investigar las cuentas del sindicato sino que recurrió a "una empresa subcontratada irregularmente. Lo único bueno que deslizó respecto a la Administración fue que era "puntual pagadora".

Los proveedores tampoco se libraron de las puyas del fiscal. "¿No sabían que el dinero procedía de subvenciones públicas?", se cuestionó retóricamente. "Se colocaron en una situación de ig-

norancia deliberada", sentenció.

## Las defensas piden la atenuante de reparación por el convenio Junta-UGT

#### L. A. L.

Las defensas elevaron ayer a definitivas sus peticiones de absolución para todos los acusados pero, como opción subsidiaria o alternativa, solicitaron que en caso de condena se los beneficie con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas (por la tardanza del proceso judicial) y la atenuante de reparación del

daño. La base para reclamar esta última es el convenio que la Junta de Andalucía y UGT firmaron a finales de 2022 para que el sindicato pague en cómodos plazos durante 25 años la gigantesca deuda que mantiene con la Administración, que puede llegar hasta los 70 millones de euros.

De hecho, en la primera sesión del juicio, el abogado de UGT pidió que compareciera como testi-

go el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para testificar sobre ese convenio aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2022 para el reintegro de las subvenciones que recibió el sindicato entre 2008 y 2018, incluidas las que son objeto del juicio. El tribunal desestimó su solicitud.

La defensa que más se extendió ayer en sus conclusiones definiti-



Francisco Fernández Sevilla.

vas fue precisamente la del propio sindicato. Su letrado insistió como petición principal en que UGT-A no es responsable civil subsidiario y por tanto no debe abonar ninguna indemnización incluso "aunque hubiese delito". Además, en vista de que la Junta persistió en su petición de que el sindicato pague a pesar de ese convenio extrajudicial de hace dos años, reclamó la "expresa imposición de costas" a la Administración. Es decir, que la Junta de Andalucía le pague a él su trabajo como abogado de UGT en este caso si la sentencia es favorable al sindicato.



#### ANDALUCÍA

# La UICN decidirá la reinclusión de Doñana en la Lista Verde en 2025

 Los técnicos del organismo evaluador examinarán in situ el estado del espacio natural durante los próximos seis meses

#### M. Lasida

El regreso de Doñana a la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se conocerá en 2025. Antes, a lo largo de los seis meses que quedan de año, los técnicos del organismo conservacionista evaluarán el estado de la reserva natural y, conforme a los resultados obtenidos, comunicarán el certificado de calidad que supone formar parte de espacios naturales que integran la citada Lista Verde.

Ésa es la información que proporcionó ayer la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente mediante una nota remitida a los medios después de la reunión mantenida ayer en Sevilla con la UICN. Los asistentes a la cita informaron del compromiso de coordinación de ambas partes con el objetivo de que "antes de final de 2024" haya culminado el procedimiento de evaluación del Espacio Natural de Doñana. Será el paso previo a la determinación de la reinclusión en la Lista Verde después de haberlo hecho desde 2014 hasta 2022.

El director general de Espacios Protegidos Naturales, José Enrique Borrallo, explicó al término de la reunión, que se alargó hasta media tarde, que los evaluadores estudiarán en los próximos seis meses "el cumplimiento de los criterios y los objetivos necesarios" de índole medioambiental. Borrallo espera el reingreso de Doñana en esta lista de prestigio en 2025 "si se cumplen los plazos previstos y todo va bien".

El proceso de reevaluación de la reintegración en la lista se lleva a cabo, en primer lugar, a través del grupo de expertos de la Lista Verde, que efectuará un análisis exhaustivo del expediente de Doñana y de la autoevaluación realizada por el gestor del Espacio Natural, informa la Junta de Andalucía. En segundo lugar, como siguiente paso del procedimiento, la decisión final sobre la ampliación de certificado será tomada por el Panel de la Lista Verde de la UICN después de que se haya recibido la documentación en su totalidad.

La Lista Verde – continúa explicando la nota de la Consejería de Sostenibilidad de la Junta – es un sello concedido por la UICN y está dirigido a apoyar a los espacios naturales para que mejoren sus prácticas de gestión y consigan sus objetivos de conservación. El Espacio Natural de Doñana fue incluido en la Lista Verde por primera vez en 2014 entre



Un grupo de aves se alimenta en las marismas de Doñana.

23 espacios de prueba del programa. La adhesión a esta lista se otorga por un período de cinco años y es renovable.

Después de la evaluación realizada al término del lustro desde 2014, la UICN anunció la exclusión de la reserva natural de su lista de excepción. Aquella decisión levantó no poca polvareda en la Administración andaluza, que lamentó no haber sido informada de primera mano de la expulsión de Doñana de la

El portavoz de la entidad afirma que "ayudará" en el proceso de certificación ambiental

Lista Verde. Y así fue, informó entonces la Junta, a pesar de que la directora de la UICN coincidió con el presidente de la Junta y el consejero de Sostenibilidad en la cumbre del clima celebrado el año pasado en Dubái. En aquel encuentro, pese a existir un intercambio de impresiones entre ambas partes, lo único que le quedó claro a la Junta es la reclamación de la UICN de los 180.000 anuales que recibía desde 2018. El Gobierno andaluz optó por no vincular esa interrupción del pago a la exclusión de Doñana de la Lista Verde, aunque admitió que la pertenencia al organismo conservacionista tiene un coste anual de 4.000 euros.

Nada sobre estos particulares trascendió sobre la reunión

mantenida ayer en Sevilla. Aparte de los sucintos datos acerca de los plazos de la reevaluación aportados por el director general de Espacios Protegidos Naturales, la UICN calificó la cita de "hito importante" para la conservación medioambiental. El portavoz de la comitiva del UICN, James Hardcastle, expresó su deseo de que el espacio natural vuelva a ser admitido en la Lista Verde después de que vuelva a cumplir todos los parámetros y criterios evaluadores. "Queremos que Doñana esté en la Lista Verde y que sea un ejemplo para Andalucía, España y el mundo y, para ello, vamos a ayudar en el proceso en todas las formas apropiadas", informó la nota de prensa enviada por la Consejería.

## Comienzan las reuniones con los municipios del entorno para fijar los planes sostenibles

El Gobierno se citará en junio con los 14 consistorios que recibirán los 70 millones de euros públicos

#### R. A. HUELVA

Los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han comenzado la ronda de reuniones con los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana para definir el procedimiento por el que se repartirán los 70 millones de euros en ayudas acordados entre las administraciones central y locales en el contexto de la pre-

servación de la reserva natural.

El Ministerio ha informado de una calendario de reuniones que se llevarán a cabo a lo largo de la primera quincena de junio y en las que se planificarán los proyectos del Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Espacio Natural de Doñana. La definición de los proyectos es el paso previo a la firma del convenio que concretará la distribución de los 70 millones de euros entre los municipios situados en el entorno de Doñana. El convenio será suscrito en noviembre, fecha en la que se abonará la mitad de la financiación, según recogió Europa



Un pozo sellado en uno de los municipios del entorno de Doñana.

Press, y los proyectos tienen un plazo de ejecución hasta 2027. La primera reunión, ha informado el Ministerio, se llevó a cabo en La Puebla del Río el lunes. Ayer se produjo otra en Moguer y mañana, día 31 de mayo, los técnicos se reunirán con los ayuntamientos de Villamanrique de la Condesa y de Isla Mayor.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico firmó el reparto de los 70 millones de euros con los alcaldes del entorno de Doñana el 13 de mayo en Sevilla y contempla dos tipos de actuaciones: el primero, destinado a la protección y restauración medioambiental del Parque Nacional de Doñana; y el segundo, enfocado en el desarrollo social y económico de su entorno, garantizando un futuro compatible con la supervivencia del Parque natural.

### ANDALUCÍA

# Localizan a un niño de dos años de Puerto Real que "se escapó" de casa

 La familia del menor tuvo conocimiento de la ausencia al recibir la llamada de la Policía

#### C. Perdigones CÁDIZ

Hace solo unos días fue en la playa de El Palmar, y la pasada madrugada en Puerto Real. Son dos casos distintos, aunque con un punto de partida común: un niño de corta edad deambulando solo por la calle en plena noche.

Alrededor de las cuatro y media de la madrugada de ayer, la Policía Nacional recibió una llamada alertando de que había un menor, de unos dos años de edad, deambulando solo por la calle, por la barriada 512 viviendas, concretamente en plaza de la Soleá. Rápidamente, los agentes localizaron al menor, que caminaba descalzo y solo, y comenzaron la búsqueda de sus familiares.

Al mismo tiempo, los agentes contactaron con los servicios sanitarios para una primera asistencia y exploración. Una vez los sanitarios asistieron al menor y tras comprobar que estaba en buen estado de salud, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda. Para intentar localizar a los padres o tutores del menor, debían primero identificar al pequeño. Para ello, la Policía Nacional pidió colaboración a la Policía Local, y juntos comenzaron el dispositivo. A través de una fotografía que realizaron al niño, preguntaban a los

pocos vecinos que a primera hora de la mañana salían a trabajar o en aquellos bares que ya habían levantado la persiana. De hecho, los agentes llegaron a acudir de madrugada a algunas viviendas en la que viven menores de edad similar, señalados por otros vecinos, según han relatado sus propias familias en redes sociales.

Fue una trabajadora de una Escuela Infantil de la zona, en la que el pequeño está matriculado, la que pudo identificar al niño, una vez que este centro abría

Una trabajadora del centro donde estaba matriculado el niño identificó al menor

sus puertas para el aula matinal. La Policía Nacional contactó con la familia sobre las 07:30, que no se había percatado de la ausencia del menor porque aún estaban durmiendo.

Según fuentes conocedoras de los hechos, el origen fue la inconsciencia de un niño de dos años, que se despertó a medianoche, abrió la puerta de su casa (en una planta baja) que no estaba cerrada con seguridad, y salió de ella con total tranquilidad mientras su familia dormía.

Tras los primeros momentos de angustia vividos por los padres, fueron trasladados hasta dependencias policiales donde les hicieron entrega del menor, informando de todas las actuaciones llevadas a cabo tanto a la autoridad judicial competente como a los servicios sociales de la localidad.



Instalaciones del IES Santa Teresa de Jaén.

# Detenido un profesor de Jaén tras varias denuncias de agresión sexual

El juez ha decretado una orden de alejamiento y la Consejería lo suspende de todas sus funciones

Jesús Mudarra JAÉN

La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Teresa de la capital jiennense, se encuentra conmocionada en estos momentos y es que uno de sus profesores fue detenido el pasado día 15 por agentes de la Policía Nacional, por un supuesto delito de agresión sexual, ante de las denuncias de varias alumnas que aseguran que tenía con ellas comportamiento impropios. Estos habrían sido, presuntamente, desde tocarles el pelo y agarrarlas de la cintura hasta piropos fuera de lugar, tal y como han confirmado fuentes cercanas al caso a este periódico.

Ante estos hechos, se produjo

el arresto de este hombre al que se tomó declaración y que posteriormente pasó a disposición judicial, hasta que el magistrado decretó la orden de alejamiento y ordenó su puesta en libertad hasta la fecha del juicio. Por el momento son varias las alumnas que han formalizado sus denuncias, aunque no se descarta que sean más las que se han visto implicadas en alguno de estos sucesos.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de

Andalucía, mantienen el hermetismo sobre esta información aunque han confirmado a este periódico que "el profesor ha sido suspendido de sus funciones por parte de la Consejería para dar cumplimiento a la orden de alejamiento dictada por un juez". Además también se ha manifestado desde la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta que "mientras se resuelve la vía judicial, la Consejería ha incoado un expediente disciplinario a este profesor, como se hace siempre en estos casos".

María Isabel Rodríguez es la presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de este instituto capitalino y ella define la situación como "violenta" porque "duele que hablen por esto de un centro que es ejemplar y que tiene un equipo docente maravilloso". "Como madre, si el juez determina que esto ha ocurrido así, que lo pague, porque no es una persona que pueda estar con niños. Que no vuelva", señalaba Rodríguez respetando en todo momento la presunción de inocencia de este docente.

Deja claro que su intención es la de "estar al lado de los padres" y afirma que se han enterado del caso a través de los medios de comunicación. "Eso quiere decir que el protocolo ha funcionado desde el principio, pues nosotros mismos no sabemos ni quién es el profesor y quiénes son las niñas que han denunciado", explicó a este periódico esta madre, que tiene a dos menores estudiando en las aulas del centro educativo donde se han producido los hechos. "Hay garbanzos negros en todos lados", resumió María Isabel Rodríguez, defendiendo la buena labor del equipo directivo y docente de este instituto jiennense.

#### Encuentran en el mar objetos personales del desaparecido en Rota

P. M. E. CÁDIZ

La Guardia Civil retomó ayer las tareas de búsqueda del hombre desaparecido ayer en las aguas de Rota tras un accidente náutico con otra embarcación de mayor eslora. Este periódico pudo saber que agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) habían encontrado una bolsa en el agua en la que apareció la documentación del desaparecido, un varón nacido en 1967 y natural de Rota.

Los agentes dieron aviso a sus familiares de que la situación es de extrema gravedad. En la bolsa aparecieron también las llaves del coche de esta persona, que dejó aparcado en el puerto deportivo antes de iniciar su jornada de pesca, un día que, todo hace pensar, pudo terminar de la peor manera.

Sobre las 15:30 del martes se recibió aviso a la central COC del piloto de una embarcación recreativa que sospe-

Agentes del GEAS se han sumado a las tareas de búsqueda, aún infructuosas

chaba haber podido abordar a alguna embarcación pequeña pero que lo desconoce a simple vista. El hombre que pilotaba esta embarcación es de avanzada edad. Se realizan gestiones por parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz que localizaron una embarcación semi hundida, una barquita de unos cuatro metros de eslora, que con la colaboración de Salvamento Marítimo fue remolcada hasta el puerto de Rota.

Por parte de la Guardia Civil se trabaja con la hipótesis de un abordaje entre ambas embarcaciones y la posible desaparición de esa persona, por lo que se están realizando labores de búsqueda y se está batiendo la zona donde interviene la unidad del Servicio Marítimo, unidades aéreas con drones con el apoyo de Salvamento Marítimo y un helicóptero.

La Guardia Civil informó de que va a continuar con la búsqueda para intentar hallar a esta persona que podría haber perdido la vida en un accidente todavía sin explicación.

#### ANDALUCÍA

# La Guardia Civil arresta al fugado tras atrincherarse en su casa de Campillos

 Fue detenido anoche a pocos metros de la vivienda de la que escapó el lunes armado con una escopeta

#### María José Díaz Alcalá

El Chumbo, el hombre de 37 años que se atrincheró con una escopeta en la casa donde vivía en Capillos (Málaga) tras personarse la Policía Local en el inmueble el lunes y después se fugó, fue capturado ayer por agentes de la Guardia Civil en la entrada al municipio, a tan solo unos metros de su casa, confirmaron a este periódico fuentes próximas a la investigación.

La Policía Judicial del Instituto Armado localizó y detuvo al sospechoso sobre las 22:30 en los alrededores de la vivienda en la que residía junto a su madre y en la que se parapetó cuando acudieron los agentes locales, a los que supuestamente recibió con amenazas y una escopeta, por un "problema vecinal". Efectivos de la Guardia Civil desplegaron un amplio dispositivo en torno a la vivienda y, cuando accedieron a la misma ante la imposibilidad de contactar con el atrincherado, ya se había esfumado.

Desde entonces, agentes del Instituto Armado -en su mayoría, de paisano- han mantenido un operativo en el municipio y alrededores tendente a la localización del individuo. Fue en un se-



Agentes de la Guardia Civil vigilan la vivienda del sospechoso.

máforo, junto a una gasolinera ubicada frente a su vivienda, donde finalmente lograron capturarlo.

El alcalde del municipio, Daniel Gómez, agradeció en declaraciones a este periódico la labor de Guardia Civil y Policía Local, que –recordó- "ha prestado apoyo y asesoramiento" durante estas 48 horas para resolver "un desafortunado incidente" que, espera, no se vuelva a repetir.

Como si hubiera podido teletransportarse, desapareció. Pero, no estuvo solo todo el tiempo. Su madre abandonó el inmueble -

del que ella misma es dueña- sobre las 3:00 del martes 28 de mayo, tras el despliegue de un amplio dispositivo de agentes del Instituto Armado, en estado aparente de nerviosismo. Horas más tarde, efectivos de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Instituto Armado acudieron para tratar de mediar con el individuo, en busca y captura por supuestamente dar una paliza y robar a una vecina. Ante la imposibilidad de los agentes de contactar con el individuo, se decidió entrar en la vivienda, con el consentimiento expreso de la propie-

taria, que aseguró a los agentes que no estuvo retenida en ningún momento, pudiendo así entrar y salir cuando quisiera, ha podido saber este periódico.

Las fuentes jurídicas consultadas, por su parte, precisan que al tratarse de un delito flagrante, los investigadores pueden irrumpir e inspeccionar el inmueble sin una orden judicial.

La sorpresa al acceder, la vivienda vacía, a pesar de la vigilancia exhaustiva por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la casa, que cuenta con rejas en las ventanas y carece de puerta trasera. Tras un registro "extremo" con detectores térmicos incluso, el operativo se retiró de las inmediaciones del domicilio del individuo para continuar en zonas aledañas ya pasado el mediodía. Unos minutos antes, la progenitora y uno de los hermanos del fugitivo abandonaron la barriada en compañía del Instituto Armado para prestar declaración. Por el momento, no consta que ninguno de los dos esté siendo investigado por presunta vinculación con los hechos.

El Chumbo está siendo investigado por supuestas amenazas a la Policía Local y tenencia ilícita de armas. Si bien, ya estaba en busca y captura por su presunta comisión en un delito de lesiones graves y otro de robo con violencia e intimidación. Ocurrió el pasado jueves 23 de mayo, de madrugada. La víctima pidió auxilio a un conocido que residía en un domicilio cercano. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que trasladaron a la víctima en ambulancia al centro de salud de la localidad, pues visiblemente presentaba magulladu-

Su madre, que abandonó de madrugada la casa, asegura que no estaba secuestrada

ras y moretones -entre otras lesiones-, según han informado a este periódico fuentes cercanas al caso. La Policía Local trasladó a su domicilio a la víctima, que ya ha denunciado los hechos.

Según el relato de la propia víctima a los periodistas, se encontraba en la puerta de su casa también en San Benito- "tomando el fresco" cuando *El Chumbo* le ofreció que fuese con él a fumar un cigarro. Ella accedió y se montó en su coche. Ambos de desplazaron apenas 500 metros, a una zona de campo situada junto a una fábrica de hormigón.

# El Tribunal Supremo aprecia delito en la práctica sexual 'stealthing'

Afirma que la pena a imponer es la que corresponde a una penetración sin consentimiento

Jorge Muñoz SEVILLA

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado por unanimidad que el stealthing, una práctica sexual en la que el hombre se quita el preservativo durante el acto sexual sin conocimiento ni consentimiento de su pareja, es un delito. El Alto Tribunal informó ayer de que en la deliberación

sobre la pena a imponer, cinco magistrados –entre los que no obstante se anuncia un voto particular–, entienden que ha de imponerse la pena propia de una penetración sin consentimiento. La sentencia será publicada y notificada en las próximas semanas.

La Sala de lo Penal ha resuelto sobre el stealthing (en castellano, "sigilosamente"), en relación con una sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a un hombre a cuatro años de cárcel por abuso sexual y otros seis meses por un delito de lesiones, pues contagió a su pareja una enfermedad sexual por chlamydia trachomatis de la que necesitó tratamiento médico.

La Audiencia de Sevilla condenó al acusado, en un fallo que fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero la defensa presentó un recurso de casación y de esta forma el Tribunal Supremo va a pronunciarse por primera vez sobre esta práctica sexual, dado que los otros dos precedentes fueron sendas sentencias dictadas de conformidad con los acusados, por lo que no dieron lugar a recursos.

La defensa del encausado alegó que el *stealthing* no está tipificado en el Código Penal y que José A. fue condenado por un delito distinto, pues fue acusado de agresión sexual y finalmente resultó condenado por abuso sexual.

Se produjo una "infracción del principio acusatorio que establece que no se puede condenar con base a delitos que no fueron objeto de acusación y debate contradictorio en el juicio oral", argumentó entonces el letrado.

El acusado y la mujer habían quedado en diferentes ocasiones desde abril de 2017 con el solo propósito de mantener relaciones sexuales, y con esa intención se citaron de nuevo el 22 de julio en el interior de un turismo estacionado en un descampado próximo a la avenida de la Paz de Sevilla, según la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, a la que tuvo acceso este periódico.

El condenado sabía que padecía una infección en sus órganos genitales y así se lo comunicó a la mujer, por lo que ella sólo aceptó mantener las relaciones sexuales con preservativo y para ello se lo proporcionó ella misma dentro de su envoltorio. Pero el acusado, de nombre José y 37 años, no llegó a ponérselo pese a ser "conocedor y consciente de la alta probabilidad de transmitir a su pareja la enfermedad para la que seguía medicándose", por lo que los jueces le imponen seis meses de prisión por un delito de lesiones y el pago de 13.000 euros de indemnización a la víctima.

## PANORAMA

# La Audiencia avala investigar a Begoña Gómez al existir indicios de delito

 Los jueces rechazan la petición de archivo de la Fiscalía sobre el apoyo de la mujer de Sánchez a la UTE de Barrabés
 El Gobierno está tranquilo y "en absoluto" preocupado

#### Redacción MADRID

La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso de la Fiscalía que reclamaba el archivo de las diligencias abiertas por el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Avaló, por tanto, la decisión del instructor, pero matizó que considera que no procedía decretar el secreto de las actuaciones.

Así consta en un auto de este tribunal, que responde al recurso de apelación que presentó a finales de abril el Ministerio Público en el que, según fuentes fiscales, se pedía que se revocara el auto de 16 de abril por el que Peinado adoptó la decisión de abrir diligencias de investigación a raíz de la denuncia del sindicato Manos Limpias. En concreto, la Sección 23 de la Audiencia Provincial, con ponencia del magistrado Enrique Jesús Bergés, señaló que "pese al contenido algo deslavazado de la denuncia" de Manos Limpias, sí que existen "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.

Esa denuncia de Manos Limpias fue registrada por su secretario general, Miguel Bernad, el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostenían, y añadían que la cátedra de Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

El tribunal explica ahora al respecto que, de la documentación unida a la denuncia, se desprende que Innova Next SLU –del entramado empresarial de Barrabés– obtuvo contratos con Red.es "ganando a ofertas económicas más atractivas" y que, "al parecer, la denunciada Be-



Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, muestra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios titulares de prensa sobre el caso de Begoña Gómez.

### Feijóo ataca: "La Moncloa está investigada por corrupción"

Alberto Núñez Feijóo espetó ayer a Pedro Sánchez que "la Moncloa está investigada por corrupción" y le pidió "acabar con esto", en alusión a su petición de poner fin a la legislatura y convocar elecciones. El presidente del Gobierno cargó contra PP y Vox por seguir con la "máquina del fango" y dijo a la bancada del Grupo Popular: "Esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos". Este cruce de reproches se produjo en la sesión de control al Gobierno en

goña Gómez recomendó su contratación por carta".

Sin embargo, sobre lo que sostiene la denuncia de Manos Limpias de que Gómez habría podido mediar en el rescate público de Air Europa gracias a su supuesta conexión con el ex consejero delegado de la compañía Javier Hidalgo, la Sala aseveró que es "una simple conjetura" más allá "de llamativas coincidencias temporales y personales". "De lo anterior se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo para el comienzo de la instrucción acordada mediante el auto recurrido y que son suficientes en relación

el Pleno del Congreso, un día después de que el juez haya atribuido a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, la "condición de investigada" desde finales de abril. El PP ya acusó el martes a Sánchez de "ocultar" esa condición que, a su juicio, "sabía" antes de su carta a los españoles. Ese mismo argumento repitió ayer Feijóo. "Como le dije cuando se destapó la trama Koldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25

a lo que el Tribunal Constitucional exige para la incoación de un procedimiento", añadió.

E incidió en que la denuncia proporciona "indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos, respecto de los hechos concretos referidos a la UTE formada por Innova Next SLU y la Escuela de Negocios The Valley, actividad que legitima una investigación". Apuntó que no es necesario por el momento anticipar una calificación jurídica.

En este sentido, trasladó al Ministerio Público que con indepen-

de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles", aseveró. En este punto, le exigió que explique esa "investigación judicial por corrupción por tráfico de influencias" que afecta a su mujer. "La Moncloa está investigada por corrupción. Lo que debe de hacer, señor Sánchez, acabe con esto. Le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se puede ir así", demandó. En su turno, el jefe del Ejecutivo echó en cara al líder del PP sus pactos con Vox y de "se-

dencia del resultado de la investigación abierta, "no es el momento de valorar los indicios para imputar un delito" y, por tanto, "resulta completamente improcedente el análisis detallado del hecho delictivo denunciado para ser calificado jurídicamente".

Además, afeó a la Fiscalía que "su pretensión de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, ab initio, en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer". guir chapoteando en el fango".

"Hazte Oír, el de la motosierra,
Manos Limpias, Netanyahu, toda
la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido
Popular. Fango, fango y más fango señor Feijóo", arremetió. Sánchez recordó que Feijóo dijo que
"venía a no insultar y a elevar el
debate político" cuando, a su juicio, lo que hacen PP y Vox es poner "en marcha esa máquina del
fango para tapar sus gobiernos
de la vergüenza" con el partido
de Santiago Abascal.

Por otro lado, ministros y dirigentes del PSOE señalaron que están tranquilos y "en absoluto" preocupados por la investigación a Gómez, ya que en el momento actual inciden en que no hay "ninguna trascendencia penal". "El que no está tranquilo es el PP y Feijóo que necesitan recurrir a esto en su estrategia por vincularse con la extrema derecha", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, subrayó que "no hay nada de nada" y recordó que hace un mes y medio el juzgado emitió el auto y a partir de ahí la investigación de la Guardia Civil dice "claramente" que no hay nada.

#### PANORAMA | España

# El TS rechaza la recusación del fiscal general contra los jueces que decidirán su futuro

 García Ortiz cuestionaba la imparcialidad de los cuatro magistrados y pedía apartarlos

#### **Agencias MADRID**

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Eduardo Calvo rechazó por "extemporánea" la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que tienen que resolver el recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó contra su nombramiento como jefe de la Fiscalía. Así lo decidió el magistrado instructor del incidente, quien además indica que "sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone, baste señalar que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (...) la formulación de la recusación es extemporánea".

Calvo coincide con la postura que los cuatro magistrados recusados defendieron en un informe conjunto en el que aseguraron que la petición era "manifiestamente extemporánea". El instructor recuerda que dicho artículo establece que la petición de apartar a un magistrado debe plantearse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa, ya que, de lo contrario, no se admitirá a trámite, que es lo que ha pasado en este caso.

Fuentes fiscales indicaron que desde la jefatura del Ministerio

Álvaro García propone a la fiscal de 'la manada' tras la anulación de la elección de Delgado Público reiteran su "respeto absoluto" a la resolución judicial e inciden en que no se ha entrado "en el fondo del asunto".

Al inadmitir la recusación, el instructor acuerda también imponer las costas del incidente a García Ortiz "al no concurrir ninguna circunstancia excepcional que justifique su no imposición". Además, afea al fiscal general que presentara un escrito el 19 de abril en el que solicitaba que se le comunicase si se había designado ponente en este procedimiento, así como la composición de la Sala, algo que"no era en realidad sino un artificio procesal para intentar reabrir un plazo para recusar que ya había expirado".

Por otro lado, García Ortiz propuso a la fiscal del Supremo responsable del caso de la Manada, Isabel Rodríguez Mateo, como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal, por su "gran conocimiento técnico" y su "sobresaliente visión de género", después de que el Gobierno ejecutara la sentencia del propio TS que anuló la designación de Dolores Delgado para dicho cargo.

# Irene Montero cierra la puerta a una reagrupación con Sumar

**Agencias MADRID** 

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, cerró la puerta a la reunificación con Sumar al destacar que su formación "ha pasado página" de esa etapa, que tiene su "propio camino" y que existen muchas formas de colaborar juntos entre fuerzas de izquierda.

También recriminó que el PSOE y Pedro Sánchez "han tirado la toalla" para aplicar transformaciones sociales y de combatir la estrategia "golpista" de la derecha, pues no han aplicado medidas concretas contra el lawfare y tiene un Gobierno en "parálisis" que sólo busca titulares. Es más, alertó de que existe una "operación política" para "cortarle las alas" a la izquierda alternativa y manifestó que el propio PSOE les ha recriminado que han ido "demasiado lejos" en el avance de derechos progresistas e incluso achacarles poner en riesgo gobiernos progresistas.

"Reivindico lo que nuestra fuerza aporta (a la política)", insistió Montero, para dejar claro que aunque tienen su propia hoja de ruta política van a encontrar e incluso "inventar" formas de colaboración entre la izquierda.



AGRADECIMIENTO A ESPAÑA. Los países árabes agradecieron miento a al Gobierno español la valentía de reconocer a Palestina en estos mo-

mentos y situarse "del lado correcto de la historia", e hicieron un llama-

miento a que los países europeos que no han dado aún este paso emulen a España, Irlanda y Noruega. En la imagen, Pedro Sánchez y José Manuel Albares junto a varios ministros de Exteriores de países árabes.

## Albares acusa a Abascal de abrazar la política de "falsedades" de Netanyahu

#### Agencias MADRID

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusó al presidente de Vox, Santiago Abascal, de abrazar "la política de bulos y falsedades" de los "elementos más extremos del Gobierno Netanyahu". A raíz de la visita el pasado martes de Abascal al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Albares subrayó que "mientras unos atizan guerras, otros intentamos encontrar soluciones para la paz".

A su vez, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ironizó con la visita de Abascal: "Vox está de romería electoralista contra el PP, hasta Jerusalén ha llegado. Como siga así habrá que concluir que su agenda 2030 es que Pedro Sánchez siga en el poder". La diputada del PP aprovechó su intervención en una pregunta que ha dirigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre los aliados políticos del Gobierno, para criticar la re-

unión de Abascal con el dirigente israelí. Por su parte, Bolaños acusó al PP de comprar "por completo" las técnicas y el contenido de la ultraderecha. "Son ustedes el PP más ultra de la historia: el que utiliza el fango y las mentiras cada día", opinó.

Mientras, el candidato de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, justificó ayer los ataques de Israel a Palestina, que describió como "operaciones antiterroristas", y dijo que deben continuar hasta "que no quede ni un solo terrorista" de Hamas en los territorios.

#### Arrancan la placa en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en Vitoria

Agencias VITORIA

La placa que el Ayuntamiento de Vitoria colocó el pasado enero en homenaje al concejal del PP de Ermua (Vizcaya) asesinado por ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco, fue arrancada, aunque el Consistorio tiene previsto reponerla.

El pasado 17 de enero, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, descubrieron la placa y colocaron flores en un acto solemne al que asistieron concejales de todos los partidos y autoridades.

La placa apenas ha durado cuatro meses, ya que fue arrancada del soporte metálico sobre el que estaba colocada. Fuentes municipales confirmaron que la placa se repondrá y que, de hecho, ya se ha encargado una nueva.

#### España | PANORAMA

# Camps desea volver al ruedo político: "Estoy más ilusionado que en 1991"

"Esto no le puede pasar a ningún español", afirma el ex presidente valenciano tras ser absuelto

#### **Agencias VALENCIA**

El ex presidente valenciano Francisco Camps aseguró ayer que en doce años no ha podido ejercer la política como le habría gustado y que su nombre se ha mancillado porque "alguien decidió abrir instrucción" contra su persona, y ha afirmado: "Esto no le puede ocurrir a ningún español". Camps anunció que tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el líder del PPCV y presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, lo felicitaron por la absolución en el caso Gürtel y señaló que cuando su agenda lo permita hablará con Mazón porque le gustaría volver a la política y está ilusionado con poder hacerlo.

Camps convocó a los medios de comunicación tras conocerse su absolución por la Audiencia Nacional por el último fleco del caso Gürtel que tenía abierto, al considerar que "no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión" por su parte para que se adjudicase un contrato a la trama. Junto a su abogado Pablo Delgado, aseveró que nada debía a nadie ni nadie le debía nada, algo que se ha demostrado en una "lucha feroz" en la que siempre ha confiado en jueces y fiscales, y recordó a la ex alcaldesa Rita Barberá, con quien tuvo "la suerte de compartir años extraordinarios". "Hace 15



El ex presidente valenciano Francisco Camps ofrece ayer una rueda de prensa tras ser absuelto.

años que fui imputado, 15 años investigado o procesado en diez causas, más de 100 personas de la justicia han leído los escritos de mi abogado, a 400 personas se les ha preguntado sobre mi comportamiento como presidente", relató ante su abogado, quien calificó de "caso único internacional" el haber logrado "diez absoluciones".

Según defendió, su dimisión como presidente autonómico (en julio de 2011) no era una necesidad pero "alguien decidió" abrir un juicio "por el hipotético regalo de cuatro trajes" y decidió quitarse "el oropel de la presidencia" y ser "un ciudadano más". Camps lamentó que cuando alguien se compromete en política

–ha ocupado cargos como los de concejal, conseller, vicepresidente primero del Congreso o delegado del Gobierno-, no puede sucederle lo que a él, pero tampoco ha ido "llorando por las esquinas" –en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-y no ha pensado que era víctima de la judicialización de la política.

Se refirió también al periodo de reflexión del presidente del Gobierno, a su juicio, "una dejación de funciones", y consideró que debe dar explicaciones por el caso de su esposa, Begoña Gómez, como hizo él "desde el minuto uno".

"He sufrido escraches reiterados en la puerta de mi vivienda y en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, he tenido que meterme en una sacristía por insultos y defendí mi tesis en la Universidad Miguel Hernández de Elche abucheado por una persona que luego fue consellera de Ximo Puig", agregó. Pero, "en la vida, (hay que tener) valentía para soportar cualquier cosa", defendió antes de comentar que tanto Feijóo como Mazón le han dado ya la enhorabuena por la absolución y señaló que cuando su agenda lo permita hablará con el segundo porque le gustaría estar en política. "Estoy casi más ilusionado que en 1991, cuando empecé como concejal de Valencia" con Barberá como alcaldesa, dijo.

### El PP cita a Armengol por el caso Koldo y aún no llama a Sánchez

**Agencias MADRID** 

La Mesa de la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, en la que el PP cuenta con mayoría, fijó para el viernes de la próxima semana la comparecencia de la presidenta del Congreso y ex presidenta balear, Francina Armengol. Por el momento, los populares no han puesto fecha a la declaración del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Así lo decidió el órgano de dirección de la comisión de investigación del Senado, que se reunió ayer por la tarde para aprobar la ampliación de la lista de comparecientes propuesta por el PP, en la que se incluye a Sánchez.

En cualquier caso, las comparecencias que ya ha fijado la Mesa de la comisión son las de Armengol para el 7 de junio a las 10:00, coincidiendo con el cierre de la campaña de las elecciones europeas. Además, en esta última semana de la campaña ha citado al presidente de ADIF, Angel Contreras, para el próximo martes a las 10:00, mientras que la abogada Leticia Lauffer declarará en esta comisión el miércoles a las 16:00 después de la sesión plenaria. La ex ministra de Exteriores Arancha González Laya está citada el jueves a las 10:00. Eso sí, el PP no ha fijado de momento la comparecencia de Sánchez en esta investigación parlamentaria, aunque ha advertido de que la Mesa de la comisión se podría reunir de urgencia en cualquier momento para llamarle a declarar.

## La ley de amnistía afronta su última votación parlamentaria

Gabriel Rufián asegura que el referéndum será la "próxima parada" después de aprobar hoy el texto

#### **Agencias MADRID**

La ley de amnistía afronta hoy en el Pleno del Congreso su última votación parlamentaria, en la que se necesita mayoría absoluta (al menos 176 diputados) para levantar el veto del Senado. Si no hay sorpresas, la norma podría estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana o el sábado para su entrada en vigor. Esta Ley

Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.

Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las

investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no va a ver la luz hasta más de seis meses después. Si no hay sorpresas de última hora, será la segunda ley que apruebe el Parlamento desde la llegada del Gobierno de Sánchez en diciembre, además de la reforma constitucional para eliminar el término disminuido de la Carta Magna.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, resumió



Gabriel Rufián.

con tres palabras, "próxima parada: referéndum", lo que espera que ocurra a partir de que hoy sea aprobada previsiblemente la ley de amnistía de forma definitiva. Así contestó a los periodistas ayer en los pasillos del Congreso, la víspera de que en la Cámara Baja se vote levantar el veto a la ley que fue aprobado por la Cámara Alta.

"Próxima parada: referéndum, es nuestra idea, y nadie se lo tiene que tomar como un desafío, como una amenaza, aunque lo calificarán" de ese modo, añadió el portavoz de Esquerra, que recordó que el referéndum figura en el programa electoral de su partido y es la solución que proponen "al conflicto político que existe en Cataluña". "Hay dos millones de personas, guste más o menos, que quieren votar el estatus político de Cataluña", señaló Rufián.

#### PANORAMA Mundo

# Un ministro israelí pide incrementar la presión militar sobre Cisjordania



Un niño palestino espera para recoger agua en Jan Yunis.

El ultraderechista titular de Finanzas,
 Bezalel Smotrich, asegura que es necesario
 "erradicar el terrorismo en cualquier lugar"

Agencias JERUSALÉN

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, quien también tiene competencias en Defensa, incitó ayer a una mayor presión militar en el noroeste del territorio palestino ocupado de Cisjordania "incluso si eso significa que Tulkarem se parezca a Gaza".

Sus palabras se producen después de que Hamas publicara un vídeo en el que se ve a tres milicianos disparando al aire desde la ciudad palestina de Tulkarem, en el noroeste de Cisjordania, contra la urbe israelí de Bat Hefer, colindante y al otro lado de la línea verde.

"No debemos permitir que hagan en Sharon (región central donde se localiza Bat Hefer) lo que hicieron el 7 de octubre", tuiteó en X Smotrich. "Es necesario erradicar el terrorismo en cualquier lugar, incluso si eso significa que Tulkarem tenga el aspecto que hoy tiene Gaza", añadió.

El ministro de extrema derecha dijo también que actos como éste son un "recordatorio" de que aceptar un Estado palestino "en el corazón del territorio" supondrá un peligro existencial para Israel.

En un comunicado en hebreo,

el Ejército israelí aseguró que no se produjeron víctimas en el incidente, y que están buscando a los perpetradores.

El brazo armado de Hamas, las brigadas de Al Qasam, se atribuyeron la responsabilidad del tiroteo, según explican en el vídeo del mismo, en respuesta a "la masacre que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza" y el asesinato de civiles.

Se trata del segundo incidente de este tipo esta semana, según medios israelíes, después de que el lunes decenas de residentes de Bat Hefer se manifestaran a la entrada de la ciudad denunciando la entrada de hombres armados de Hamas.

Desde el estallido de la guerra en Gaza, Israel ha incrementando sus redadas en la ya frecuentada Cisjordania ocupada que vive su mayor espiral de violencia desde

#### Qatar advierte sobre los ataques a los desplazados

Qatar, clave mediador para una tregua en Gaza, advirtió ayer de que los recientes ataques israelíes contra campamentos de desplazados palestinos, que causaron la muerte de decenas de personas, "socavan el curso de las negociaciones" para un pausa entre Israel y Hamas. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores gatarí dijo que el país del golfo "considera que la continuidad de los bombardeos contra las tiendas de campaña de los desplazados representan un flagrante desafío de las leyes y normas internacionales, además de socavar el curso de las negociaciones".

la Segunda Intifada (2000-05. Sólo en la gobernación de Tulkarem al menos 50 personas, del total de 192 víctimas en lo que va año, han muerto por fuego israelí, la mayoría de ellos milicianos.

Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza dejaron ayer 75 muertos, 21 de ellos por nuevos ataques en campos de desplazados en el oeste de la ciudad sureña de Rafah, y cerca de 300 personas heridas, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas.

Así, desde el estallido de la guerra en Gaza, el número de muertos llega ya a 36.171, el 75% de ellos mujeres y niños; y la de heridos a 81.420, cifras que las autoridades gazatíes insisten en que están desactualizadas, ya que estiman que hay al menos 10.000 personas bajo los escombros.

Ni el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del viernes, ni las peticiones por parte de la comunidad internacional han tenido efecto alguno en la ofensiva israelí en Rafah, donde los tanques penetraron el martes en el centro de la urbe y sus ataques, en el ya incendiado

Los bombardeos obligan a evacuar un hospital de campaña localizado en Rafah

campamento del oeste Tal al Sultan o Al Mawasi, persisten, según el Ministerio gazatí.

La agencia palestina Wafa denunció ayer nuevos bombardeos aéreos al este de Rafah que causaron la muerte de un civil palestino y dejó a decenas de heridos.

La Media Luna Roja palestina (PRCS) informó ayer de que se vieron obligados el martes a evacuar uno de sus hospitales de campaña localizado en Rafah y trasladarlo a la zona de Jan Yunis, debido a los "continuos bombardeos aéreos y de artillería" que han estado sufriendo en sus alrededores.

Este centro hospitalario suponía un refuerzo sanitario para esta zona sureña, donde todos los hospitales gestionados por el Ministerio de Sanidad gazatí se encuentran inoperativos, a excepción del Hospital materno Emirati, en el noroeste de Rafah.

# Moscú amenaza a la OTAN con impulsar su programa de desarrollo de misiles

Efe moscú

Las acciones agresivas de la OTAN podrían obligar a Rusia a adelantar su programa de desarrollo de misiles de corto y mediano alcance, sobre el cual ya no pesan las limitaciones del Tratado INF, denunciado por Moscú y Washington en 2019, alertó ayer

el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov.

"Las acciones cada vez más agresivas por parte de la OTAN en contra nuestra y la necesidad de darles la respuesta más dura posible, pueden ejercer determinada influencia en esta esfera desde el punto de vista de la compresión de los gráficos", afirmó a la pren-

sa, citado por la agencia Interfax.

Riabkov recordó que tras la retirada de Moscú y Washington del acuerdo que restringía este tipo de misiles, Rusia informó que llevaba a cabo las correspondientes investigaciones para la creación de este tipo de sistemas.

El vicecanciller ruso respondió así a las declaraciones del secreta-

rio general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necesidad de permitir a Kiev atacar Rusia con armamento occidental, al que se han sumado otros políticos europeos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó la víspera a Europa con "graves consecuencias" en caso de que los países de la OTAN permitan a Ucrania el uso de armamento occidental contra objetivos en territorio ruso.

"Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de Estados con territorios pequeños, pero densamente poblados", alertó.

Insistió que los militares ucranianos no están lo suficientemente calificados para operar este tipo de armamento, lo cual implica directamente a la OTAN en el conflicto en Ucrania.

#### Mundo | PANORAMA

#### **ELECCIONES EUROPEAS**

• Los socios de la primera ministra italiana compiten para ganar peso en la derecha nacional y continental

# La discreta pugna en el seno de la coalición de Meloni



DANIEL CÁCERES / EFE

Un autocar con publicidad electoral para las elecciones europeas en una calle de Roma

#### Gonzalo Sánchez (Efe) ROMA

La coalición con la que Giorgia Meloni gobierna Italia desde hace año y medio, aliada con Matteo Salvini y Antonio Tajani, afronta tranquila las elecciones europeas aunque, a nivel individual, cada uno se ha fijado sus propios objetivos, compitiendo entre sí por ganar peso en la derecha nacional y continental.

Italia, un país tradicionalmente en perenne crisis política, vive una situación atípica, gobernada sin sobresaltos desde octubre de 2022 por los ultraderechistas Hermanos de Italia (HdI) de Meloni y la Liga de Salvini, junto a la conservadora Forza Italia (FI) de Tajani. Este tridente no sólo ha logrado llegar al Ejecutivo, sino también acaparar gran parte del poder regional en los últimos años con una estrategia efectiva: yendo unidos a las urnas.

Sin embargo, en las elecciones al Parlamento Europeo del 8 y 9 de junio cada uno irá por su cuenta en tres familias europeas distintas: Meloni con los Reformistas y Conservadores (ECR), Salvini con los ultraderechistas Identidad y Democracia (ID) y Tajani con el Partido Popular Europeo (PPE).

La cita electoral –con unos comicios municipales paralelos en 3.700 ciudades – brindará a la tríada la ocasión para cotejar la fuerza de su alianza gubernamental y la de sus miembros por separado.

Aunque los analistas, con los sondeos en la mano, descartan turbulencias en su continuidad. "Los resultados no tendrán grandes efectos sobre el Gobierno. No habrá crisis porque el poder es un aglutinante fortísimo", afirma a Efe el politólogo Giovanni Orsina.

La primera ministra aspira al resultado electoral que le dio el poder (un 26%), algo más que factible, pero también a que su grupo europeo, el mismo que el español Vox, sea determinante en la formación de la futura Comisión.

Para ello ha asumido una "posición intermedia" entre populares y la extrema derecha de Salvini y Marine Le Pen, explica Orsina, profesor de la Universidad LUISS de Roma. "Su objetivo, más complicado, es influir en los juegos europeos", sostiene el politólogo Oreste Massari.

Meloni, jefa de un partido de origen posfascista, se codea con el resto de líderes, en junio presidirá el G-7 y exhibe buena sintonía con la presidenta saliente de la Comisión, Ursula von der Leyen, del PPE, que la ha bendecido para futuras negociaciones.

Mientras Meloni duerme tranquila, dentro de su coalición se vive una apretada pugna por la segunda posición entre Salvini, tótem ultra en declive, y Tajani, delfín del difunto Silvio Berlusconi.

En los últimos años, FI ha representado un partido menor y algunos creyeron que podía perecer junto a su histórico fundador, pero no ha sido así. Tajani de hecho ya no se conforma con el 8% de las generales, sino que quiere subir al 10%, es decir, sorpasar a su socio. Quien más arriesgará, según los

La mandataria pretende influir

pretende influir en la formación de la futura Comisión

expertos, será Salvini, que podría quedar relegado a la tercera posición de la derecha italiana... él, que hasta hace poco la dominaba.

Por eso ha optado por elevar el tono de la campaña postulándose como fuerza radical y reclutando al general Roberto Vannacci, expedientado por un libro superventas repleto de opiniones homófobas y xenófobas.

Salvini y Tajani representan dos derechas distintas, una euroescéptica y otra moderada, y el resultado de su competición podría marcar el tono del Gobierno.

En esta campaña, Meloni y Salvini han mostrado su deseo de replicar una alianza similar a la suya en Bruselas uniendo a populares, conservadores y ultraderechistas para excluir a los socialistas.

Pero esa idea es "absolutamente impracticable", según Orsina. No sólo por las previsiones demoscópicas, que no vislumbran esa opción, sino por la incompatibilidad jurada entre familias europeas escoradas a la derecha.

### Las ejecuciones alcanzan su máximo nivel mundial desde 2015

**Efe** LONDRES

El número de ejecuciones de 2023 en todo el mundo ascendió a las 1.153, el máximo desde 2015, según un informe publicado ayer por Amnistía Internacional (AI), que desveló un aumento del 31% respecto al año anterior.

En su análisis global Penas de muerte y ejecuciones 2023, la ONG destacó el aumento de estas condenas en Irán como una de las principales causas de que el año pasado fuera el récord en cuanto a número de ejecuciones.

Allí se produjeron 853, cifra que supone el 74% del total de ejecuciones registradas, si bien Amnistía Internacional no dispone de la suma de las que se produjeron en China, donde la organización estima que miles de personas murieron por este hecho.

En cuanto al número de penas de muerte en 2023, también se incrementó respecto al año anterior, con 2.428 nuevas condenas, un aumento del 20% respecto a las 2.016 del año anterior.

Pese a todo, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, se mostró optimista con el trabajo de la organización en pos de eliminar las ejecuciones en todo el mundo.

"Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados; nuestra campaña contra este castigo abominable funciona y continuaremos hasta que hayamos terminado con la pena de muerte", expresó Callamard a través de una nota de prensa.

Pese a la ausencia de datos de China, que mantiene sus cifras en secreto, según Amnistía, la organización consideró que fue el país que más ejecuciones llevó a cabo, con una estimación de miles.

# El jurado ya delibera su veredicto en el proceso contra Trump por el caso Stormy Daniels

S. Y. R. (Efe) NUEVA YORK

La defensa y la Fiscalía en el caso contra Donald Trump por el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels concluyeron el martes sus alegatos finales, tras una jornada de 11 horas, y desde ayer el caso está en manos del jurado.

Según el procedimiento, el

juez Juan Merchan leyó a los 12 miembros del jurado unas instrucciones detalladas de lo que pueden y no pueden hacer mientras duren las deliberaciones, y tras ello los envió a deliberar a puerta cerrada.

La última en tomar la palabra fue la Fiscalía, que subrayó que a Donald Trump lo acorralan pruebas irrefutables de que falsificó documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016.

El abogado Joshua Steinglass, en su último intento de dejar huella en el jurado antes de que decidan si Trump es "culpable" o "no culpable", pintó a Trump como el centro de este juicio penal, el primero a un ex mandatario en la historia de EEUU. "En realidad, Michael Cohen-el antaño abogado y mano derecha de Trump que hizo el pago a Daniels- era más un conseguidor del acusado que su abogado (...) Un tipo con las botas en el barro que podía acosar a la gente y amenazarla con demandas", anotó Steinglass.

Los cargos por delitos graves contra Trump se derivan de pagos a Cohen para reembolsar como un gasto legal el pago que el abogado hizo a la estrella porno Stormy Daniels.

El pago se hizo unos días antes de las elecciones de 2016 y, según los fiscales, si la historia de infidelidad en 2006 hubiese salido a la luz, podría haber costado a Trump su victoria electoral.

Cohen testificó desde el estrado en este juicio que una vez que Trump estaba asentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, le reembolsó el dinero.

#### PANORAMA | Sociedad

# El tabaquismo pasivo afecta al 45% de los no fumadores en las terrazas

 Seis de cada diez españoles se muestran a favor de aumentar las restricciones
 El tabaquismo pasivo se dispara en los hogares

#### Efe MADRID

Al 73% de la población le molesta respirar el humo ambiental del tabaco y un 66% estaría a favor de aumentar las restricciones, mientras que el 45 % de los españoles no fumadores está expuesto al tabaquismo pasivo en terrazas, bien sea de cigarrillos convencionales o de los nuevos dispositivos. Así consta en los resultados preliminares del cuarto Estudio de tabaquismo pasivo en España presenta-

do ayer por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que también revela que el 12,5% de los españoles no fumadores están expuestos al tabaquismo pasivo en lugares de ocio cerrados donde puede haber niños, y pese a las prohibiciones por ley.

Los resultados de la encuesta de Separ, presentada en vísperas del día mundial sin humo, por la miembro del área de tabaquismo de la sociedad Inmaculada Gorordo, ha sido realizada sobre una muestra de 3.000 entrevistas telefónicas entre población de 16 y 80 años. Según el estudio, en lugares de ocio, como terrazas, el 52% de los no fumadores están expuestos al humo ambiental del cigarrillo convencional y un 37% al humo de los otros productos de tabaco.

Si bien el 73% de los encuestados dicen sentirse molestos y un porcentaje similar (72%) conocer las limitaciones legales para fumar en lugares públicos, sólo un 10% han presentado quejas en alguna ocasión por estar expuestos al humo y un reducido 5% han recibido ayuda o información médica para evitar este humo ambiental.

El tabaquismo pasivo también se dispara en el hogar. El 56% de los fumadores de cigarrillos y el 60% de adictos a nuevos dispositivos fuman en casa, lo que constata que la prevalencia ha subido de forma significativa en los últimos 13 años hasta 21 puntos, del 8% al 19%, según el ex presidente de Separ Carlos A. Jiménez.

Y es que en el 19% de los hogares españoles hay exposición al tabaquismo pasivo y en el 30% de las casas al menos una persona fuma, bien sea tabaco convencional o nuevos dispositivos.

Cuando se trata de centros de trabajo, el 7% de no fumadores admiten respirar humo ambiental en la empresa, siendo la hostelería la que se lleva el porcentaje más alto (16%), y la empresa privada (7%) por encima de la pública (4%).

En cuanto a los nuevos productos, el porcentaje de empleados no fumadores expuestos en el lugar de trabajo también es más alto si se trata de hostelería (22%), mientras que en la empresa privada y pública el nivel de exposición es igual (3%). Los empleados no fumadores de la hostelería están siete veces más expuestos que el resto de otros sectores. En los centros educativos, el 7,5% de los no fumadores que estudian están expuestos al tabaquismo pasivo.

### Prisión permanente para una mujer por matar a su hija de 4 años

**EP** BARCELONA

La Audiencia de Barcelona ha condenado a prisión permanente revisable a Cristina Rivas, la mujer que confesó matar a su hija Yaiza en Sant Joan Despí (Barcelona) el 31 de mayo de 2021, cuando la niña tenía cuatro años.

De acuerdo con el veredicto del jurado, que la declaró culpable por unanimidad, el magistrado presidente de la sala ha redactado la sentencia, que le aplica la máxima pena teniendo en cuenta como agravante que la víctima era su hija y como atenuante la confesión.

El juez también le ha impuesto una orden de alejamiento durante 10 años respecto al padre de la niña (su ex pareja) y los abuelos paternos de la menor, y deberá indemnizar al padre con 250.000 euros y a los abuelos con 75.000 euros cada uno.

Una vez la sentencia sea firme, se derivará a otro juzgado para que valore si investigar a la mujer por maltratar psicológicamente a su ex pareja, algo que pidió el fiscal al considerar que la finalidad del crimen fue "hacerle el mayor daño posible no sólo con la muerte sino en recalcarle que es por venganza y por su culpa".

### el Princesa de Asturias de Cooperación

La OEI recibe

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el mayor organismo de cooperación multilateral entre países de habla española y portuguesa, fue galardonada ayer con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. La OEI se ha hecho con esta distinción por ser un "significativo puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica" y desempeñar una "fructífera labor de fomento del multilateralismo" en los países en los que actúa, según recoge el acta del jurado -en la imagen- que falló el premio en Oviedo.



J. L. CEREIJIDO / EFE

# Detenido un profesor lucense por abusar de un grupo de alumnas

El consejero de Educación calificó los hechos de "reprochables" y el centro guarda silencio

#### **EP** LUGO

La Policía Nacional detuvo en la tarde de ayer en Lugo al profesor del CEIP Albeiros denunciado por, presuntamente, haber abusado sexualmente de un grupo de alumnas menores de edad de este centro, una investigación que se abrió tras recibir "varias denuncias" del entorno de las afectadas.

La Consellería de Educación confirmó que tienen "constancia de los hechos denunciados" y que se han iniciado diligencias informativas para esclarecer lo sucedido y poder adoptar las medidas oportunas también desde el ámbito administrativo. Al tratarse de un tema especialmente sensible que involucra a menores de edad, la Xunta no ofreció más detalles al respecto pero trasladó su

firme compromiso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que ofreció su estrecha colaboración.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, entregó su valoración sobre el caso desde Málaga, donde participó en un foro: "De confirmarse estas denuncias, esperamos que la persona que hizo esto no salga impune y de no ser cierto evidentemente también que su honor sea recuperado. Por eso es muy importante que se investigue y se llegue al fondo de es-

te asunto", manifestó el consejero. Rodríguez, que calificó los hechos investigados como "completamente anómalos y reprochables" en el caso de confirmarse, hizo un llamamiento a seguir colaborando con las autoridades para arrojar luz sobre lo sucedido.

En las instalaciones del CEIP Albeiros, el centro educativo en el que cursan estudios las menores, la jornada lectiva se desarrolló con aparente normalidad, si bien la puerta principal de acceso al colegio se encontraba sellada a mediodía con un candado. Tanto la dirección del centro como los responsables del ANPA declinaron hacer declaraciones sobre un caso que se encuentra en manos de la Policía Nacional y en el que no se descartan nuevas denuncias.

#### Una anciana asfixia a su compañera en una residencia de Valencia

**EP** VALENCIA

Una anciana de 92 años ha asfixiado a su compañera de habitación, de 96 años, en una residencia de la tercera edad de la localidad valenciana de Chiva, según ha informado la Guardia Civil.

El suceso tuvo lugar en la noche del martes en una residencia de Chiva, cuando una de las internas mató a su compañera por motivos que no han trascendido.

El intsituto armado está investigando las causas del homicidio y destacó la vulnerabilidad de la víctima, tanto por su avanzada edad como por el momento en el que se produjeron los hechos.

Según avanzó ayer *Levante-EMV*, fueron responsables de las residencia pública las que alertaron a los agentes del fallecimiento de la residente en extrañas circunstancias.

#### Economía PANORAMA

# Incertidumbre sobre la prórroga de IVA reducido de los alimentos

La medida expira el 30 de junio y el Gobierno afirma que decidirá en el último minuto, cuando se sepa el IPC de ese mes

#### T. Monago

El Gobierno esperará hasta tener el dato del IPC de junio para decidir si prorroga la rebaja del IVA a los alimentos básicos, que expira el próximo 30 de junio. "Hay que esperar algunos días hasta ver cómo se ha comportado la inflación en esa cuestión (la de los alimentos) en el máximo de meses que podamos, si es posible también los datos del mes de junio", subrayó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Congreso.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el avance de la inflación de junio el 28 de ese mes. Ese día no se sabrá específicamente el dato del IPC de los alimentos, pero sí una tendencia general. Para conocer el dato definitivo –y, sobre todo, el desglose de los productos que tienen rebaja o supresión de IVA- habrá que esperar al 12 de julio.

Montero no especificó si el Gobierno podría esperar, incluso, más allá del 30 de junio para decidir, una vez que se conozcan los datos desglosados. "Nosotros vamos a trabajar hasta el último día para ver cómo se va a comportar el precio en los

mercados", se limitó a decir la vicepresidenta.

La rebaja del IVA de los alimentos más básicos entró en vigor el 1 de enero de 2023 y supuso su supresión en el caso de pan, cereales, leche, huevos, frutas, verduras, legumbres. Todos estos productos pasaron del 10% al 0%. En el caso de los aceites y las pastas, la rebaja fue menor, del 10% al 5%.

El pasado enero, PSOE y Junts llegaron a un acuerdo para introducir una enmienda en el decreto de medidas anticrisis que permitiera situar el IVA de aceite de oliva en el 0%. La enmienda fue registrada a finales de marzo pero los trámites parlamentarios están retrasando su aprobación y parece improbable que se apruebe antes del 30 de junio, cuando ese decreto decae. Si se produce esa rebaja tendría que introducirse en su caso en la prórroga.

Recordemos que el Gobierno ya ha prorrogado dos veces el IVA de los alimentos más básicos, una en junio de 2023 y otra en enero de 2024.

Desde su aplicación la mayoría de los precios de estos productos han ido moderando su IPC, pero no todos.



Mercado de frutas y verduras.

Así, el pan ha pasado de un IPC del 13,6% en enero de 2023 al 1,6% en abril de 2024, último dato publicado, y los huevos han evolucionado del 27,2% al 1,3%. En estos dos casos la inflación se mantiene en positivo, lo que significa que los precios siguen subiendo, aunque de forma mucho menos acusada.

Por su parte, legumbres y hortalizas pasan del 11,5% al -4,5%; cereales y derivados (entre los que se incluyen las pastas) del 22,8% al -0,2% y la leche del

Legumbres, hortalizas, cereales y leche tienen un IPC más bajo ahora y aceites y frutas más alto

33% al -1,6%. En estos tres últimos casos los precios sí han bajado en el último año (al registrar un IPC negativo), frente a las fuertes subidas cuando el Gobierno implantó la medida.

Sin embargo, aceites y grasas y frutas frescas registran datos peores que cuando se implantó la medida, incluso con el IVA rebajado. Los aceites pasan del 31% de enero de 2023 al 49,1% de 2024, muy afectados por la evolución del aceite de oliva. Este último producto tiene en abril un IPC del 68,1%, frente al 30,3% que tenía cuando se empezó a aplicar la rebaja del IVA. Y las frutas, que tenían un moderado incremento del 4% a principios de 2023, se han disparado en abril de 2024 al 17,1%, por lo que se convierte en el grupo de productos con el IVA al 0% más inflacionista con diferencia.

En este transcurso de tiempo, el IPC general ha pasado del 5,9% al 3,3%, mientras que el de los alimentos sin elaboración (entre los que se incluyen los del IVA rebajado) se ha reducido al 5% desde el 10,7%. Aquí estarían incluidos, también, la carne y el pescado fresco, que mantienen el IVA del 10% pese a la petición del PP para que se reduzca, con la inclusión de las conservas también.

Montero comentó ayer que si la perspectiva que hay por delante no termina de abaratar el precio de la compra, el Ejecutivo tomará las medidas "correspondientes" para que siga siendo una cesta" accesible para todo el mundo". La ministra no detalló en qué consisten esas medidas.

## ECONOMÍA DE LA INESTABILIDAD

Tribuna Económica

JOAQUÍN **AURIOLES** 



N gobierno débil es compatible con el crecimiento, pero el desarrollo exige instituciones fuertes y gobernanza, de manera que difícilmente encaja con la corrupción y los privilegios, que son fuente de desigualdad. Dicho de otra forma, el desarrollo se nutre del crecimiento duradero y sostenible, que solo es posible cuando las instituciones son sólidas e independientes y existe estabilidad política.

La inestabilidad es consustancial a los gobiernos débiles, es decir, a aquellos que necesitan de apoyos extraordinarios para sacar adelante sus proyectos. La negociación conduce irremediablemente a soluciones no óptimas de los problemas porque obligan a concesiones que suponen costes no contemplados en la oferta política a su electorado. La economía política de la inestabilidad implica por tanto estrategias sub-óptimas debido a la corrección de objetivos propia de toda negociación, que en casos de extrema debilidad puede llegar incluso a convertirse en antagónicos.

Cuando de la negociación se derivan compensaciones económicas, las consecuencias pueden ser un crecimiento excesivo

del gasto y/o de la recaudación de impuestos. En el caso de España, el incremento del gasto público entre 2018 y 2023 ha sido de 175.000 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 35% en tan solo seis años. En términos de PIB la cuantía ha sido de 4,6 puntos porcentuales, pese a la caída de un punto en 2023 con respecto al año anterior. En materia de impuestos, un estudio del Instituto de Estudios Económicos señala que la recaudación no solo se encuentra en máximos históricos (271.000 millones de euros en 2023), sino que crece más rápidamente que el PIB, lo que determina que el aumento de la presión fiscal es de los más acusados de Europa, aunque todavía se encuentre ligeramente

por debajo de la media. El problema es que la renta media española es también inferior a la europea, lo que determina que el esfuerzo fiscal sea en estos momentos un 17% mayor que en el resto de la Unión. Esto significa que el contribuyente español paga más impuestos que el europeo medio con el mismo nivel de ingresos.

La consecuencia es que la competitividad fiscal se resiente (ocupamos el puesto 31 de 38 países analizados por la OCDE) y el potencial del crecimiento a medio y largo plazo también lo hace. La inestabilidad política perjudica a la economía porque los gobiernos han de dejar la política económica en manos de gestores de marcado corte político, como es el caso de la minis-

tra Montero, o de notable perfil técnico, pero de influencia política limitada, como el del ministro Cuerpo. En estas circunstancias, proyectos urgentes como la renovación del sistema de financiación autonómica o los Presupuestos Generales del Estado, quedan paralizados debido a los enormes costes de compensación que plantea la negociación. La prioridad se desplaza a iniciativas de contenido exclusivamente político, como la ley de amnistía, pero igualmente consumidoras de importantes recursos compensatorios, destinados a satisfacer las precarias condiciones de estabilidad. El resultado es que la inestabilidad política da lugar a calendarios voluntaristas y objetivos inalcanzables.

#### **PANORAMA**



#### **EMPRENDEMOS CONTIGO**



EPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS MUÑOZ

El subdirector de 'Diario de Sevilla' Alberto Grimaldi; el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Junta, Francisco Javier González; el socio y administrador de Hippie Crew S.L., José María Lacort; el director de la Cámara de Comercio de Sevilla, Ramón Bullón; y el responsable del Segmento Pymes de la Territorial Sur de BBVA, Juan José Sánchez Infante.

# La colaboración, clave para impulsar el emprendimiento en Andalucía

 Junta de Andalucía, Cámaras de Comercio, BBVA y los propios emprendedores buscan potenciar el éxito empresarial en la comunidad, proporcionando un apoyo integral

Redacción SEVILLA

En el dinámico y competitivo mundo empresarial actual, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el corazón económico de Andalucía. Estas entidades, cargadas de innovación, creatividad y espíritu emprendedor, son fundamentales para el desarrollo regional y la generación de empleo. Sin embargo, para que las pymes andaluzas alcancen su máximo potencial, es crucial el papel de los facilitadores que las apoyan y guían en su camino hacia el crecimiento sostenible.

Con el objetivo de arrojar luz sobre este asunto, BBVA y Grupo Joly organizaron el debate Emprendemos contigo en la Sala NHUBE del Hotel NH Collection Sevilla. Contó con la presencia de destacados ponentes, quienes compartieron la visión de sus respectivos campos. Mª Ángeles Muñoz, socia del restaurante La Tizná y consultora de restauración, y Silvia Palomo, directora de desarrollo empresarial de Ased Integralis, como ejemplos de emprendimiento en Andalucía, estaban invitadas al evento, pero no pudieron acudir por motivos de salud. Así, intervinieron el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González; el socio y administrador de Hippie Crew S.L.,

Fomentar la cultura emprendedora es trascendental para el desarrollo

José María Lacort; Ramón Bullón, director del área de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Sevilla, y el responsable del Segmento Pymes de la Territorial Sur de BBVA, Juan José Sánchez Infante. Todo moderado por el subdirector de Diario de Sevilla, Alberto Grimaldi.

análisis de la situación actual del emprendimiento en Andalucía. Francisco Javier González destacó que la tasa de emprendimiento en la región está en alza, sugiriendo que es solo cuestión de "perder el miedo a la inversión para aprovechar las buenas perspectivas económicas". Este optimismo fue reforzado por José María Lacort, quien subrayó tres asuntos claves para los emprendedores: las cuestiones burocráticas, los aspectos sociológicos centrados en apoyar a los jóvenes y en reemplazar el miedo con ambición y entusiasmo, y el acceso a la financiación.

Desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, Ramón Bullón resaltó que, en comparación con años anteriores, la situación para emprender en Andalucía ha mejorado notablemente. Andalucía se presenta como "un excelente ejemplo de una región propicia para el emprendimiento, gracias a las múltiples ayudas disponibles desde diferentes vías que cubren

de Ased Integralis, como ejemplos El encuentro comenzó con un las primeras necesidades econó- prendimiento desde una perspecde emprendimiento en Andalucía, análisis de la situación actual del micas y ofrecen seguimiento cons- tiva práctica. Si bien Juan José estaban invitadas al evento, pero emprendimiento en Andalucía. tante a los proyectos". Sánchez reconoció que "empren-

Uno de los aspectos destacados fue la importancia de fomentar la visión emprendedora entre los jóvenes. La Cámara subrayó el reto cultural que supone eliminar el miedo al fracaso. "Es crucial recorrer el camino del emprendimien-

Andalucía se erige como un territorio idóneo para ejecutar proyectos innovadores

to con confianza y sin complejos", puntualizó Bullón. En este contexto, cambiar la percepción del fracaso como un paso natural en el proceso de aprendizaje y crecimiento se convierte en una meta fundamental.

Por su parte, BBVA abordó los desafíos y oportunidades del em-

prendimiento desde una perspectiva práctica. Si bien Juan José Sánchez reconoció que "emprender no es tarea fácil", enfatizó que "tampoco es imposible". La clave, según BBVA radica en conocer bien los recursos disponibles, identificar a los clientes potenciales y establecer cómo financiar el proyecto adecuadamente.

Además, Sánchez destacó la importancia de la fase previa de estudio del mercado y la planificación. También señaló tres pilares esenciales para el éxito con las condiciones actuales: la transición sostenible, la inclusión y el aspecto cultural. Estos elementos son fundamentales para el desarrollo empresarial. Por otra parte, resaltó que "hay que contar con buenos compañeros de viaje, es decir, elegir cuidadosamente a los socios y colaboradores que puedan aportar valor y conocimiento al proyecto".

La Junta de Andalucía, representada por Francisco Javier González, destacó varios sectores emergentes con notable éxito em-

#### **PANORAMA**



prendedor. El turismo, especialmente el rural y sostenible, ha experimentado un crecimiento significativo. Andalucía sobresale en el sector agrario y alimentario, con el aceite de oliva como máximo exponente, así como en la producción de vino y jamón ibérico. Asimismo, los puertos de Algeciras y Huelva son estratégicos para el transporte y la exportación. En tecnología y digitalización, ciudades como Málaga y Sevilla son líderes, atrayendo inversiones y talento. Por ello, González resaltó "la importancia de la formación y adaptación a las nuevas necesidades del mercado en la educación".

Respecto al perfil del emprendedor, Ramón Bullón ilustró que "ya tenemos un perfil de emprendedor que nace para dar servicios al mundo entero; que busca un li-

#### Hay que focalizar en el impacto social, ambiental y cultural de los proyectos

derazgo mundial". El marco del emprendedor ha pasado de una visión más nacional, a unas metas internacionales, siempre guiado a través de un crecimiento sostenible.

José María Lacort, como portavoz de emprendimiento en Andalucía, compartió su propia experiencia, enfatizando que "reconocer cuándo y cómo ajustar el enfoque empresarial es crucial para capitalizar las oportunidades emergentes". Continuó diciendo que "la dedicación y el esfuerzo es necesario para superar los desafíos y alcanzar los objetivos establecidos".

También comentó que resulta un gran reto encontrar el equilibrio adecuado entre la ambición y la prudencia. Este balance es esencial, y ahí los bancos, como BBVA, tienen mucho que decir para determinar cómo y en qué gastar el dinero.

En este sentido, la misión de BBVA es proporcionar tranquilidad a los empresarios, ofreciéndoles tiempo y herramientas necesarias para superar los desafíos. La entidad pone a disposición de los emprendedores recursos como el big data y apoyo en la transición sostenible. El objetivo de BBVA es posicionarse como el banco de los emprendedores, acompañándolos en cada paso de su proceso empresarial.

Juan José Sánchez subrayó que "hay que poner el foco en el impacto social y medioambiental de las empresas". "Aunque obtener beneficios es esencial, las empresas deben ser conscientes de su entorno", subrayó.

Respecto a la influencia de las administraciones en el emprendimiento, Francisco Javier González aseguró que "necesitamos cambiar la cultura del miedo al fracaso y convertirlo en una



Un momento del debate 'Emprendemos Contigo'.

oportunidad de aprendizaje". En cuanto a la normativa, "es esencial encontrar un equilibrio adecuado y ofrecer un acompañamiento legal para facilitar el proceso a los emprendedores".

También comentó que en la Junta de Andalucía trabajan en tres frentes: incentivando la búsqueda de financiación, simplificando trámites y fomentando colaboraciones público-privadas. Esto implica ayudar en la elaboración de estudios de viabilidad para presentar a los bancos.

Para los futuros emprendedores, Ramón Bullón recalcó que "el proceso de introspección personal es el primer paso a seguir para emprender, para luego establecer un plan de negocio lo más cercano a la realidad posible, investigando sobre los posibles colaboradores durante el proceso".

Desde la Cámara de Comercio, se están llevando a cabo proyectos para acercar al ciudadano a emprendedores "de carne y hueso" que puedan asesorar y contar Los emprendedores tienen recursos al alcance para desarrollar sus planes

su experiencia a los que todavía tienen dudas.

El emprendedor José María Lacort puntualizó que "lo más importante es alcanzar la validez de tu entorno empresarial". Seguía, "si cumples con los plazos, con los bancos, con las nóminas, con el uso de las redes sociales, y, en definitiva, le echas muchas horas de esfuerzo y trabajo, estarás más cerca de conseguir un respeto que será esencial para conseguir los objetivos".

Lacort valoró positivamente los esfuerzos de los actuales emprendedores a la hora de compartir conocimientos y pidió que la sociedad deje de "penalizar el éxito ajeno". Por otro lado, la sostenibilidad es otro de los puntos que se trataron durante el debate. Juan José Sánchez, de BBVA, comentó que "la Agenda 2030 marca el devenir de la sociedad y los proyectos futuros. Hay una mutación del emprendedor hacia el interés por el impacto social, ambiental e inclusivo". La digitalización, asunto clave en etapas anteriores, ya es un asunto que se da por descontado.

De cara a acompañar al emprendedor, Junta de Andalucía y Cámara de Comercio argumentaron sus responsabilidades. Francisco Javier González, de la Junta de Andalucía, destacó la labor de la fundación Andalucía Emprende, que asesora, forma y acompaña de forma gratuita a los interesados en emprender. Asimismo, recalcó que "queremos que en las universidades se hable de emprendimiento, y con nuestro Plan General de Emprendimiento de Andalucía 2021-2027, estamos preparados para amoldarnos a las nuevas necesidades y reciclar nuestras

ayudas". Por su parte, Ramón Bullón, de la Cámara de Comercio de Sevilla, comentó que "a la Cámara están adheridos 138.000 negocios, a los que intentamos acercar ejemplos de grandes éxitos de emprendimiento en Andalucía, para potenciar su optimismo y ambición, además de acompañarles en sus iniciativas empresariales".

Al final del encuentro, los ponentes dejaron su mensaje. Para Franscico Javier González, emprender es "un desafío ilusionante y gratificante" e invitó a poner "la admiración por delante de la envidia". José María Lacort destacó que "la alegría de uno por lograr algo por sí mismo hace que el esfuerzo merezca la pena". Ramón Bullón resaltó que "la esencia del ser humano es emprendedora". Y, Juan José Sánchez, destacó que "es esencial la ilusión y la pasión, además de rodearte de un ecosistema de ayuda. En BBVA queremos acompañar no solo financieramente, sino en todo el proceso".

#### LAS FRASES

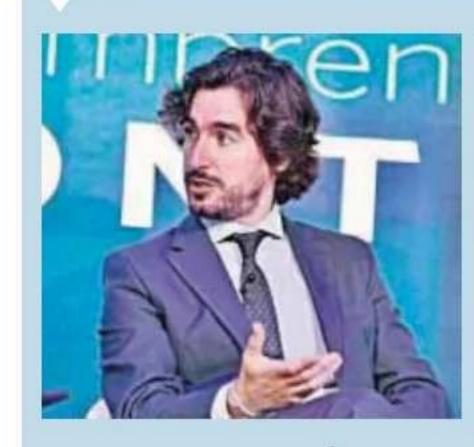

FRANCISCO GONZÁLEZ

"Aunque el emprendimiento está creciendo, hay que seguir luchando por perder el miedo al fracaso"



JOSÉ MARÍA LACORT

"Para acercarte al éxito, lo más importante es obtener la validez de todo tu entorno empresarial"



**RAMÓN BULLÓN** 

"El objetivo es que haya emprendedores andaluces que sirvan de ejemplo y apoyo a los futuros interesados"

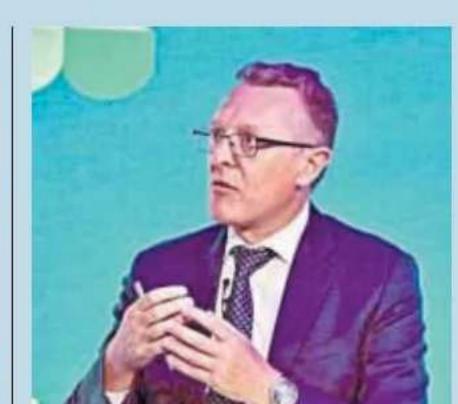

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ

"BBVA se esfuerza por crear un ecosistema acogedor para los emprendedores"

#### PANORAMA | Economía | Bolsas

# Andalucía ofrece un mercado de 3.000 millones en certificados de ahorro energético hasta 2030

 La compañía Delcae empieza a operar en la región con el objetivo de ayudar a obtener retornos en la inversión en eficiencia

#### Alberto Grimaldi SAN FRANCISCO

Certificar las inversiones realizadas para mejorar su eficiencia energética permite a las empresas que las ejecutan vender ese ahorro obtenido y obtener un retorno casi inmediato de parte de ese gasto, en un mercado potencial que la compañía Delcae cifra en 3.000 millones de euros en Andalucía.

La firma, primera empresa independiente de certificación de ahorros energéticos (CAE), anunció ayer que inicia sus operaciones en la comunidad autónoma, al considerar que hay una gran oportunidad de negocio para su actividad y para el tejido productivo andaluz.

La certificación del ahorro energético proporciona un siste-

ma, en virtud de la Directiva europea 2023/1791, que obliga a España a alcanzar una reducción acumulada de 53.593 kilotonela-

das equivalentes de petróleo

(ktep) entre 2021 y 2030.

La normativa crea un mercado por el que se puede vender el certificado del ahorro energético conseguido con inversiones en todo tipo de compañías e incluso comunidades de vecinos o particulares. En cada país, la directiva designa una serie de sujetos obligados a comprar ese ahorro energético. En España son las empresas productoras y comercializadoras de petróleo, gas y electricidad. En 2024, estas empresas tienen que justificar en CAE un montante de 795 millones de euros. Si no compran certificados, están obligados

a ingresarlo en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

La norma también crea la figura de los sujetos delegados, que son quienes certifican el ahorro y pagan a las empresas que invierten en eficiencia energética. Posteriormente, pueden revender esos certificados a los sujetos obligados. Ése es el papel que juega Delcae, que es uno de los 30 sujetos delegados autorizados en España, pero el único que ése es su único negocio.

La empresa, fundada por Honorato López Isla y Elena González, estima que esta actividad puede superar un valor de 22.000 millones de euros en todo el país hasta 2030, por lo que, tomando como referencia el PIB de Andalucía, calcula para la comunidad un mercado potencial de 3.000 millones.

González, CEO de la compañía, que ayer estuvo en Sevilla dando a conocerla, aseguró que incluso las inversiones que se han hecho en todo 2023 aún pueden certificarse y aportar ingresos a quienes las acometieron.



Los trabajadores de Acerinox, concentrados ayer a las puertas de la sede de servicios de la Mancomunidad.

# Acerinox anticipa una reducción de plantilla al pasar de 5 a 3 los turnos

La compañía reanudará la negociación del convenio con los trabajadores "desde el nuevo modelo organizativo"

#### J. Chaparro · A. Rodríguez

La dirección de Acerinox decidió ayer reducir de cinco a tres los turnos de trabajo en la planta de Palmones, en Los Barrios, "a la vista de las condiciones de mercado y de los resultados económicos de los últimos años, y la necesidad de

implantar un nuevo modelo organizativo y de producción". La decisión tendrá como resultado directo una reducción del número de trabajadores en el momento en que pueda reiniciarse la actividad en la factoría, paralizada desde hace 115 días por una huelga indefinida en demanda de un nuevo convenio colectivo.

La decisión de Acerinox se produce tras la reunión mantenida ayer por el consejo de administración de Acerinox Europa, donde se acordó también el cese total de la actividad en la planta Bahru Stainless, en Malasia, deficitaria desde hace años.

La planta de Acerinox en Los Barrios cuenta en la actualidad con 1.800 trabajadores, a los que hay se sumar unos quinientos más, empleados por las contratas de la empresa y que, hasta el comienzo de la huelga, también venían prestando sus servicios a diario en la fábrica.

Las decisiones de reducir los turnos y de cerrar las instalaciones de Bahru se dieron a conocer a través de un comunicado de prensa.

#### ÍNDICES BURSÁTILES



Madrid Íbex 35 -1,16% 11.145,1



Nueva York Dow Jones 30 -1,06% 38.441,54



Tokio Nikkei 225 -0,77% 38.556,87



Euro Stoxx 50 PP valores -1,33% 4.963,2

| Nombre           | Último  | Var % | Var € | Ac. Año* | Máximo  | Minimo  | Volumen    | Capital |
|------------------|---------|-------|-------|----------|---------|---------|------------|---------|
| ACCIONA          | 115,000 | -3,20 | -3,80 | -13,73   | 118,800 | 114,700 | 120.372    | 6.309   |
| ACCIONA ENER     | 20,480  | -4,30 | -0,92 | -27,07   | 21,340  | 20,320  | 610.487    | 6.743   |
| ACERINOX         | 10,040  | -0,40 | -0,04 | -2,77    | 10,090  | 9,945   | 689.186    | 2.716   |
| ACS              | 40,880  | -1,02 | -0,42 | 2,96     | 41,380  | 40,640  | 457.886    | 11.106  |
| AENA             | 177,000 | -0,17 | -0,30 | 12,60    | 177,900 | 175,500 | 85.004     | 26.550  |
| AMADEUS IT GROUP | 64,020  | 0,57  | 0,36  | -0,64    | 64,420  | 62,780  | 960.771    | 28.841  |
| ARCELORMITTAL    | 23,190  | -3,05 | -0,73 | -8,92    | 23,740  | 22,980  | 505.017    | 20.356  |
| BANCO SABADELL   | 1,902   | -0,99 | -0,02 | 74,56    | 1,934   | 1,887   | 14.811.840 | 10.347  |
| BANKINTER        | 7,920   | -0,63 | -0,05 | 38,83    | 7,996   | 7,876   | 2.113.390  | 7.119   |
| BBVA             | 9,766   | -1,71 | -0,17 | 23,08    | 9,950   | 9,740   | 11.273.613 | 57.013  |
| CAIXABANK        | 5,136   | -0,89 | -0,05 | 49,89    | 5,212   | 5,108   | 6.622.259  | 37.866  |
| CELLNEX TELECOM  | 33,140  | -1,81 | -0,61 | -7,07    | 33,900  | 33,120  | 906.779    | 22.513  |
| COLONIAL         | 6,070   | -1,70 | -0,11 | -7,33    | 6,175   | 6,045   | 645.983    | 3.275   |
| ENAGAS           | 13,800  | -1,15 | -0,16 | -9,60    | 13,990  | 13,780  | 1.154.975  | 3.615   |
| ENDESA           | 18,015  | -1,66 | -0,31 | -2,41    | 18,270  | 18,010  | 997.591    | 19.073  |
| FERROVIAL        | 36,100  | -1,10 | -0,40 | 9,33     | 36,440  | 35,940  | 560.386    | 26.739  |
| FLUIDRA          | 23,120  | -1,11 | -0,26 | 22,65    | 23,340  | 22,980  | 179.041    | 4.523   |
| GRIFOLS          | 9,006   | -3,62 | -0,34 | -41,73   | 9,290   | 8,980   | 2.256.949  | 3.838   |
| IAG              | 1,987   | -2,62 | -0,05 | 11,54    | 2,005   | 1,967   | 18.105.168 | 9.876   |
| IBERDROLA        | 11,925  | -1,85 | -0,22 | 2,17     | 12,110  | 11,915  | 9.506.492  | 76.598  |
| INDITEX          | 43,580  | -0,50 | -0,22 | 12,44    | 43,950  | 43,360  | 1.107.565  | 135.824 |
| INDRA            | 20,740  | 1,87  | 0,38  | 48,14    | 20,760  | 20,340  | 435.398    | 3.664   |
| LOGISTA          | 26,300  | -0,83 | -0,22 | 13,03    | 26,520  | 26,300  | 105.524    | 3.491   |
| MAPFRE           | 2,190   | -0,64 | -0,01 | 17,18    | 2,216   | 2,188   | 1.567.269  | 6.744   |
| MELIÁ HOTELS     | 7,650   | -1,03 | -0,08 | 28,36    | 7,725   | 7,640   | 307.749    | 1.686   |
| MERLIN PROP.     | 10,580  | -1,21 | -0,13 | 7,46     | 10,750  | 10,480  | 421.761    | 4.970   |
| NATURGY          | 24,360  | -1,30 | -0,32 | -7,99    | 24,760  | 24,320  | 385.874    | 23.620  |
| REDEIA           | 16,210  | -1,16 | -0,19 | 10,72    | 16,410  | 16,180  | 681.584    | 8.771   |
| REPSOL           | 15,050  | -0,66 | -0,10 | 15,30    | 15,340  | 15,050  | 3.113.196  | 18.322  |
| ROVI             | 88,100  | -0,45 | -0,40 | 46,35    | 89,950  | 87,700  | 30.823     | 4.759   |
| SACYR            | 3,372   | -0,94 | -0,03 | 9,98     | 3,414   | 3,362   | 2.864.808  | 2.570   |
| SANTANDER        | 4,689   | -1,52 | -0,07 | 26,56    | 4,758   | 4,674   | 19.043.432 | 74.206  |
| SOLARIA          | 11,040  | -4,00 | -0,46 | -40,68   | 11,650  | 11,030  | 973.796    | 1.379   |
| TELEFÓNICA       | 4,182   | -0,69 | -0,03 | 18,34    | 4,237   | 4,182   | 9.390.758  | 23.713  |
| UNICAJA BANCO    | 1,315   | 0,23  | 0,00  | 54,45    | 1,327   | 1,305   | 8.780.920  | 3.491   |

### NUEVA SESIÓN EN ROJO

#### El parqué

#### **JAIME SICILIA**

Analista senir de renta variable de Singular Bank

OS índices europeos tuvieron una sesión en rojo, con todos los sectores en negativo, tras varias sesiones de ligeros avances. El Íbex 35 cerró con una caída del 1,16%, el FTSE MIB fue el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 1,47% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 1,33%. Por otro lado, el FMI ha elevado la previsión de crecimiento de China del 4,6% al 5%, citando el rápido arranque de 2024.

El Tesoro estadounidense ha realizado tres subastas esta semana, con una demanda menor de la esperada. Ayer puso a la venta 44.000 millones de dólares en bonos a siete años. El viernes se publica el

indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal: se espera que el deflactor del PCE haya aumentado en abril un 2,7% anual, continuando con la tasa de marzo. Mientras, los banqueros de la Fed, siguen esperando a pruebas de que la inflación sigue reduciéndose, antes de recortar los tipos de interés. Todo ello, en un contexto en el que los datos de confianza del consumidor y las declaraciones de la Reserva Federal, han aumentado las expectativas de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo del esperado.

En el lado empresarial, BHP ha anunciado que por ahora no va a realizar una nueva oferta tras la de 49.000 millones de dólares para adquirir Anglo American, hasta que haya tratado cuestiones como la estructura de la transacción, la comisión de ruptura y temas regulatorios. Por su parte, ConocoPhillips está en conversaciones para adquirir Marathon Oil.

#### Cultura | PANORAMA

#### **BIENAL DE FLAMENCO**

• El homenaje a Paco de Lucía abre la programación que la cita jonda ha preparado para el teatro, un escenario por el que pasarán Farruquito, Argentina, Arcángel y el BFA

# El 'Caudal' del mejor flamenco se desborda en el Maestranza

**Braulio Ortiz SEVILLA** 

El director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, promete que el Teatro Maestranza será el templo en el que grandes nombres de lo jondo presentarán sus "grandes proyectos. En el flamenco nunca se sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir, pero lo que está claro es que estos artistas darán lo mejor de sí mismos", promete sobre una oferta en la que participan, entre otros, Eva Yerbabuena, Miguel Poveda, Argentina, Aurora Vargas, Farruquito o el Ballet Flamenco de Andalucía.

Tras el pregón que pronunciará Sara Baras y un flashmob a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, el 11 de septiembre, la programación del Maestranza arrancará al día siguiente con Caudal, un homenaje a Paco de Lucía a propósito de Fuente y caudal, un disco "emblemático y mítico", como resaltó Ybarra, que cumplió el medio siglo el pasado año y al que se vuelve en un espectáculo que reúne a un plantel de figuras, veteranos y jóvenes que recuerdan al genio de la guitarra una década después de su muerte: Tomatito ejercerá de "hilo conductor" en

Aurora Vargas define a Paco de Lucía como un símbolo de la "época dorada" del flamenco

una fiesta a la que están invitados Miguel Poveda, Israel Fernández, Aurora Vargas, Farruquito, Diego del Morao, José del Tomate, David de Arahal, Antonio Sánchez, Paquete y Piraña.

"Hacer la música del maestro es casi irresponsable, por lo que representa", advierte Diego del Morao, "pero estaría orgulloso del cariño y el respeto con el que afrontamos este proyecto", dice el tocaor, que encara el "reto" de interpretar Almoraima en esta gala que aviva el recuerdo en la gran Aurora Vargas. "¿Qué vamos a

decir de Paco? Todos sabemos lo que fue y lo que sigue siendo. Él cambió la guitarra flamenca y la música", sostiene la cantaora, que al hacer memoria valora que "yo he vivido una época dorada". Vargas, que además protagoniza una Noche única en el Alcázar el 16 de septiembre, adelanta que aún están dando forma a Caudal, el montaje que inaugura la Bienal de Flamenco. "Pero triunfaremos", afirma convencida, "porque hay mucha materia prima".

David de Arahal, que también hace doblete y presentará su segundo disco Callejón del Arte el 27 de septiembre en el Espacio Turina, contempla su actuación en el homenaje a Paco de Lucía como una suerte de sueño cumplido. "Hace años me volvía llorando a casa porque no tenía entradas para ver a artistas que admiro y ahora voy a estar con ellos en el escenario", asegura entusiasta.

El 21 de septiembre, Arcángel se "rebuscará dentro" con Un mar de cantes, un espectáculo con el que, tras apuestas en las que probaba con "otras sonoridades" como Hereje, vuelve "a lo que siempre he sido: un cantaor". "Imbuirse del legado musical que nos dejaron nuestros maestros, entender la idiosincrasia de los pueblos a través de ellos y casi visualizar el paisaje de donde proviene cada cante en sus voces y dejes es el propósito de este viaje", se lee en las notas de esta producción que el onubense aguarda con nerviosismo. "Si uno quiere quedar bien en una reunión con la familia, imagínate en la Bienal... Aquí se viene como a una primera comunión, bien vestido y con todo planchadito. Vamos a disfrutar y hacer disfrutar a la gente".

La bailaora Patricia Guerrero se define como una asidua de la Bienal, donde ha mostrado las creaciones de su compañía, Catedral, Giraldillo al mejor espectáculo de 2016, Distopía o Deliranza, y Paraíso Perdido, un diálogo con el violagambista Fahmi Alqhai en el que se atrevía con la Chacona de Bach. "Los años de la Bienal son muy especiales, te encuentras con unos y con otros", resume so-



FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los artistas que visitan el Maestranza en la Bienal, junto al director de la cita Luis Ybarra y la delegada Minerva Salas.



Argentina y Aurora Vargas, dos generaciones del cante.



El bailaor Farruquito,



El cantaor Arcángel.

bre el espíritu de comunidad que se genera entre los artistas. Pero su regreso, en esta ocasión, resulta particularmente emocionante: traerá al Maestranza el 23 de septiembre Pineda, su carta de presentación como directora del Ballet Flamenco de Andalucía, "un espectáculo muy andaluz y muy actual" en el que reivindica a una heroína que "luchó en nombre de la libertad". El dramaturgo y poeta Alberto Conejero se inspira en el texto de Lorca para una pieza en la que Guerrero cuenta con un ballet "joven, fuerte y con mucha personalidad. Para una creadora es un lujo poder ensayar cada mañana con el elenco".

En un escenario por el que pasarán Miguel Poveda, Manuel Liñán, Manuela Carrasco, Eva Yerbabuena o Israel Galván, ausentes ayer por compromisos laborales, Farruquito habló del *Recital de baile* que protagonizará el 27 de septiembre, arropado por las voces de Juana la del Pipa, Esperanza Fernández y Remedios Amaya. Una cita en la que el intérprete celebra "el baile festero de Sevilla. No hay arte más vivo y más moderno que el flamenco que nace en el instante".

Argentina, que ha publicado recientemente un disco, Mi idilio con La Habana, estará en el Maestranza con otro proyecto, Sonoridad M (1842-2024), un espectáculo previsto para el 1 de octubre que sume a la artista en un viaje que arranca con "la primera cantaora documentada, María de las Nieves" y que rememora "a otras mujeres, algunas de ellas injustamente olvidadas. Estoy aprendiendo muchísimo con esta investigación y me ilusiona poder compartirla", confiesa.

#### PANORAMA | Cultura

#### RODAJE



Un momento del rodaje en la jornada de ayer de la película 'Los tigres' con su director, Alberto Rodríguez, en el centro.

FOTOS: JOSUÉ CORREA

#### María Fernández HUELVA

La película Los tigres, del aclamado director Alberto Rodríguez (La Isla Mínima o Modelo 77) llega a su cuarta semana de grabación con Huelva como telón de fondo. Y es que la mayor parte del rodaje se está llevando a cabo en distintas localizaciones de la provincia, siendo la ubicación además, parte fundamental de la apasionante trama. Durante la jornada de rodaje de ayer en el muelle abandonado de la Isla Saltés, el director y guionista de la historia junto a Rafael Cobos, ha explicado las principales singularidades de una producción "que no dejará a nadie indiferente".

La película, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Huelva y la Agencia Destino Huelva, es original de Movistar Plus+, en coproducción con Kowalski Films, Feelgood Media, Mazagón Films AIE y la compañía francesa Le Pacte. Una producción que llega dispuesta a dejar con la boca abierta no solo a los onubenses, que descubrirán "una cara que desconocían de su ciudad", sino a medio mundo, a través de dos hermanos vinculados al mar cuya vida puede dar un vuelco tras encontrar un alijo de cocaína fondeado en el Puerto de Huelva.

El filme es un thriller atmosférico "de personajes" protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en el que la figura del buzo petrolero servirá para crear una atmósfera de tensión que mantendrá al espectador en vilo, sin perder de vista el objetivo humano del filme: "Al final es una historia personal, de dos hermanos y de cómo terminan encontrándose. Quizás sí hay una historia de buceo también, pero de ellos buscando el fondo de cada uno y encontrándose de alguna manera", aclara el director.

 Alberto Rodríguez llega con 'Los tigres' a su cuarta semana de rodaje con Bárbara Lennie y Antonio de la Torre y el papel vital de la provincia como telón de fondo

# Una cara desconocida de Huelva en el cine



Antonio de la Torre y Bárbara Lennie protagonizan esta película.

Esta propuesta de Alberto Rodríguez parte de su estrecho vínculo con la provincia de Huelva y, en concreto, con Mazagón, donde lleva veraneando casi 50 años. Así lo ha desvelado el propio director, asegurando que "siempre me ha llamado la atención, desde que era pequeño, todo lo que tenía que ver con la industria de Huelva, ubicada junta a esta marisma tan increíble". Un día, pasando junto al Polo Químico empezó a pensar en cómo estaba conectado todo eso por debajo del mar. De ahí surgió su interés por la labor que realizaban los buzos en la monoboya de Cepsa en Huelva "y poco a poco la historia empezó a ponerse en marcha".

A pesar del potencial que tiene Huelva, dice, "es una provincia en la que no se ha rodado demasiado y visualmente ofrece mucho", cuenta Alberto Rodríguez, quien define este lugar como una tierra "de contrastes". "Hay un contraste brutal entre todo lo que es la Isla Saltés, la marisma y lo que tiene enfrente, que es la in-

dustria. Algo que sostiene también a la ciudad en parte. Creo que eso es muy interesante. Y visualmente cada orilla te está hablando de una cosa. Desde que una es un paraíso salvaje y la otra es todo lo que puede hacer el ser humano", explica.

Rodríguez también ha hablado de la dificultad que entraña la producción. "La verdad es que es una película muy compleja. No hemos tenido ningún día fácil y son muchos elementos. Aquí, por ejemplo, hace dos días tuve un problema con la marea, con el viento y el barco. Ayer se nos rompió el timón. En fin, todos los días pasa algo porque en el fondo es una propuesta superviva. Y espero que eso también contribuya a que luego se vea así en la pantalla".

Por su parte, Rafael Cobos ha destacado esa profesión que centra la película, la del buceador, a la que ha comparado con la de trabajos verticales, "tiene ese plus de riesgo", pero, a la vez, la del buzo "tiene algo de pirata, de ese marino mítico que está muy relacionado con el canto a esa vida que expone al trabajar".

El guionista ha relacionado este trabajo con el de los mineros.

"Imaginaos trabajar a ciegas, en un agua turbia, a 27 metros de profundidad, sin ver prácticamente nada, utilizando tu pericia y tu habilidad para evitar la fuga de ese petróleo que llega desde la embarcación a la fábrica a través de un túnel bajo el mar. El riesgo de mortandad es muy parecido al de un minero. Nos pareció que era un mundo muy interesante y creíamos que era una realidad a la que había que acercarse y que debíamos contar".

#### ANTONIO DE LA TORRE Y BÁRBARA LENNIE

Los dos actores dan vida a los hermanos sobre los que gira una historia que, dice Bárbara Lennie, "retrata un mundo muy particular. Una historia pequeña y sencilla, que tiene sus reglas, que tiene que ver con el agua, con lo que deciden, con lo que no, con los buques, con los barcos que vienen y que van". Un rodaje que, asegura la protagonista, "a pesar de entrañar una gran dificultad, están disfrutando mucho".

De su personaje ha destacado que "es una mujer cuidadora que ha dejado de lado su carrera, su vida y amistades y amor para cuidar primero al padre y después al hermano y que ve el mundo un poco desde la trinchera; es una mujer profundamente observadora, muy inteligente y, a la vez, con ciertas dificultades para relacionarse".

Antonio de la Torre, que interpreta al hermano y ha tenido que empaparse de la profesión de buzo, es un personaje, según ha apuntado, "muy apasionado de lo que hace, que ha conocido un mundo que le gusta, donde se siente desarrollado y en el que es capaz de generar el reconocimiento de los demás y en torno a eso gira su vida; él se casa, tiene dos hijas pero su centro de prioridades no cambia y eso le termina generando ciertos problemas personales". Como en toda película o toda historia buena, dice, "hay un proceso, un viaje, un proceso de redención, donde es clave la figura de la hermana. Y este hombre veremos si hace o no un viaje hacia

Rodríguez destaca los contrastes visuales de la marisma con la industria justo enfrente

la madurez o hacia aceptar las limitaciones de la vida".

El rodaje se extenderá hasta el 4 de julio, teniendo lugar las escenas terrestres en escenarios de Huelva como Matalascañas, Mazagón, Punta Umbría, la Ría, El Rompido, la Isla de Saltés, Palos de la Frontera, el embalse de Aracena o el Puerto onubense. Tras ello, el proceso de grabación culminará con las complejas escenas acuáticas y subacuáticas que se desarrollarán en Algeciras y Alicante.

**TOROS** 

MADRID I DECIMOSÉPTIMO FESTEJO DEL ABONO DE SAN ISIDRO

# Talavante hizo la faena del ciclo

 La espada privó al extremeño de cortar la segunda oreja al único 'juampedro' toreable de la tarde
 Pablo Aguado encandiló a Madrid con su capote
 Morante se quedó sin opciones

Luis Carlos Peris



#### PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS DE MADRID

**GANADERÍA:** Seis toros de Juan Pedro Domecq cinqueños y tremendamente voluminosos con un solo ejemplar servible, el quinto de la tarde.

TOREROS: Morante de La Puebla, de caldero y oro, bronca y silencio.

Alejandro Talavante, de blanco y oro, silencio y una oreja. Pablo Aguado, de verde botella y oro, aviso y silencio en ambos.

CUADRILLAS: Saludó en banderillas Joao Ferreira y también lucieron Curro Javier, Álvaro Montes y Juan Sierra. INCIDENCIAS: Decimoséptimo festejo de abono en tarde muy calurosa en la que se colgó el cartel de 'no hay billetes'.

ON la tarde despeñándose por la senda del aburrimiento por culpa de un envío ganadero que haría las delicias del carnicero, con más kilos y genio que bravura, entre los mastodontes que envió Juan Pedro Domecq sólo destacó Rebeco con lo que se cumplía el manido dicho de que no hay quinto malo. Fue una tarde que parecía una de esas muchas veladas veraniegas en Las Ventas en las que van saliendo de chiqueros un semoviente tras otro, pero con el sabor inconfundible del llenazo isidril. Una tarde más con el no hay billetes colgado en los ventanucos de taquillas, con lo que se confirma la buena salud de este espectáculo tan nuestro.

Y con la mala noticia del sectarismo imperante que ha prohibido los toros en Colombia arrancaba la segunda comparecencia del torero más esperado, ese José Antonio Morante que anda en una de esas encrucijadas que un torero sufre a lo largo de su carrera. Y sólo con ver el rostro del orfebre cigarrero se atisba que algo se ha desordenado en sus adentros. Ciertamente, su encargado de meter la mano en el sombrero no le da suerte y no hay una tarde de acierto con un toro bueno. Y eso que parece salir con ganas de triunfo, como hizo en el que abrió plaza, un castaño de nombre Valedor al que Curro Javier le hizo una lidia modélica, pero que no sirvió para que el animal aprendiese a embestir. Un torazo descomunal con el que Morante quiso, pero con el que hubo de desistir a la segunda vez que le puso los pitones en el pecho. Morante tiró por la calle de enmedio, cogió la de



FOTOS: KIKO HUESCA / EFE

Los redondos genuflexos fueron el epílogo de la gran faena de Alejandro Talavante al mastodóntico y noble 'Rebeco', quinto del envío de Juan Pedro Domecq.



Grácil chicuelina de Pablo Aguado en una tarde que le consagró como uno de los mejores capoteros del momento.

matar, pero como el hombre no atraviesa su mejor momento con los aceros, la bronca se oyó en la Puerta de Alcalá.

Hubo un amago de hacerse perdonar entrando en quites con el tercero de la tarde. De hecho, Madrid rugió con un par de verónicas, lo que provocó un alto el fuego a la espera del cuarto. Y en ese cuarto, también castaño, otro torazo descomunal de nombre Ollero, Morante sale muy decidido con el capote, pero el toro no

se emplea y hasta paree que topa más que embiste. Tragando mucho y solemnizando el toreo en redondos sin éxito, intenta el natural a un toro que se confirma ya como totalmente vacío de bravura y con una estocada en los blandos precedida de un pinchazo, la tarde segunda de Morante en este San Isidro se da por finalizada.

Y salió el quinto juampedro de la tarde, el de más peso de todos, con 672 kilos y que era el que menos gustaba en el sorteo. El susodicho *Rebeco* cumple con creces en el caballo y a los capotes acude humillando y con clase. Talavante lo ve claro y, sin tantearlo, se pone a estatuarios para enlazarlo con una sensacional serie al natural. Vaya con el mastodonte feo, cómo mete la cara para provecho de un torero que deja a la improvisación gran parte de su personalidad. El epílogo en una serie de redondos genuflexo termina de poner Las Ventas patas arriba para que levite en un sen-

sacional pase de pecho mirando al tendido. Una tarde más, Alejandro encandilaba a Madrid y si la estocada hubiera herido arriba, el premio habría sido de dos orejas y no sólo de una. En su primero estuvo mejor con el capote mediante delantales, chicuelinas y una buena media. En este toro lució Aguado en un hermoso quite a la verónica, pero *Trinador*, negro como una noche sin Luna, avisa con el derecho, desarrolla sentido por momentos y Alejandro lo mata como puede.

Pablo Aguado ha conseguido que Madrid lo espere y eso lo logró cuando tras la apoteosis sevillana de 2019 llevó el silencio a Las Ventas. Y Pablo, ante dos toros absolutamente a contraestilo, dejó su crédito intacto a la par que se consagra como un capotero sensacional. Verónicas en un recital rematado con una media de escándalo a Tamborilero, primero de su lote, y chicuelinas como réplica al quite de Morante a su primero. Su capote de seda ya se ha hecho con un sitio de culto en el toreo y sus verónicas al que cerró plaza fueron como fruto de un sueño. El capote de este torero es sedoso, recortado y dio pie a la esperanza en el sexto, pero el palco no accedió a la petición de cambio de tercio y Pasajero se acabó muy pronto. Pero Pablo tiene el duro, Madrid lo sabe y lo cambiará en cualquier momento, quizás el 8 de junio. Ojalá.

# DP DEPORTES

**CÓRDOBA CF** 

# Un domingo a lo grande

 El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en Vista Alegre para que los aficionados blanquiverdes puedan presenciar el partido de ida de la eliminatoria del 'play off' de ascenso frente a la Ponferradina

#### Rafael Cano CÓRDOBA

Habrá pantalla gigante para seguir el Ponferradina - Córdoba CF de manera colectiva. El Ayuntamiento de Córdoba ultima los detalles para que Vista Alegre se convierta en el punto de reunión del cordobesismo este domingo, en el arranque de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División. Como ha sucedido en anteriores ocasiones similares, en las que el conjunto cordobesista se ha jugado un ascenso de categoría, o incluso con los recientes éxitos de la selección española, la principal instalación deportiva cubierta de la ciudad se convertirá en centro neurálgico del cordobesismo con la esperanza de vivir una noche mágica camino de ese deseado ascenso al fútbol profesional.

Aprovechando que el partido de El Toralín se podrá seguir a través de las cámaras de Canal Sur, el Consistorio se ha movido con rapidez para llevar a cabo esta iniciativa y que los aficionados al Córdoba CF que no puedan acompañar al equipo en Ponferrada se puedan reunir en

Vista Alegre, en un ambiente festivo, para seguir el partido de su equipo.

"Estamos trabajando para que este próximo domingo tengamos un sitio para juntarnos y ver el partido. Será en Vista Alegre, con una pantalla gigante para poder seguir el partido con mucho ánimo y haciéndole llegar desde allí la fuerza al Córdoba CF y con ganas de celebrarlo

José María Bellido Alcalde de Córdoba

El domingo estará todo listo para que Vista Alegre sea un pequeño El Arcángel"

luego", aseguró el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Bellido se mostró convencido de que, pese al corto espacio de tiempo que hay para la organización de este evento estará "todo listo para que Vista Alegre sea un pequeño El Arcángel". "Como a Ponferrada no podremos ir todos, deseo que nos unamos para seguir al equipo y poder celebrar el ascenso directo", apuntó el alcalde.

Vista Alegre para seguir ese domingo el partido del Córdoba CF en esa pantalla gigante será totalmente gratuita y hasta completar aforo, deseando además que así sea y que el pabellón se quede pequeño de cara a un partido tan importante para la temporada del club representativo de la ciudad. "Será acceso libre hasta que aquello esté completo. Vamos contrarreloj para sacar adelante el contrato y que se pueda montar todo a tiempo, pero va a estar. Ya daremos los detalles exactos de horarios de apertura y demás condiciones durante estos días", indicó Bellido.

Esta medida de apoyo se suma a la simbólica impulsada también durante la mañana de ayer por parte del gobierno municipal que, en la figura de su alcalde y junto al CEO del club -Antonio Fernández Monterrubio-, colgaron la bandera del Córdoba CF en el balcón del edificio consistorial, para apoyar esa

El alcalde de Córdoba confirmó también que la entrada a



Monterrubio y Bellido posan con la bandera del Córdoba CF al fondo.

medida divulgada por las peñas del conjunto blanquiverde animando a los cordobeses a engalanar sus balcones y terrazas con los colores blanco y verde.

"Es un gesto simbólico que animamos a que sigan todos los cordobeses, que es poner esta bandera en el frontal del Ayuntamiento para mostrar el apoyo de toda la ciudad. Nos jugamos volver a ser grandes, volver a as-

cender y queremos hacer explícito ese apoyo", aseguró Bellido. "Tenemos dos fines de semana apasionantes, primero con un desplazamiento a Ponferrada y luego con el partido de vuelta, en el que tenemos que tener El Arcángel a reventar para que sea el jugador número 12 y ayude al equipo a pasar a la final por el ascenso", agregó el alcalde.

## La entidad levanta el 'tabú' sobre el objetivo: "Es el momento de hablar de ascenso"

Monterrubio ve al equipo "preparado y con mucha confianza" antes del duelo ante la Ponferradina

#### R. Cano CÓRDOBA

Ya se habla del ascenso. El Córdoba CF ha activado esta semana el modo *play off* y el objetivo que el club se marcó a principios de la temporada ya no es un tabú. Ahora es el propio CEO, Antonio Fernández Monterrubio, el que se atreve a hablar de un reto que considera "de todos" pues "todos nos vamos a beneficiar si se consigue".

Aprovechando el acto en el Ayuntamiento en el que, junto al alcalde, el máximo responsable del CCF colgó una bandera blanquiverde en la fachada del edificio consistorial, Monterrubio dejó claro que el club trabaja en estos días volcado para que todo salga bien y se pueda dar un primer paso hacia el ascenso. "Estamos en un momento importante, llevamos meses trabajando para estar aquí y ahora llega el momento para pelear y para hablar de ascenso, eso que no queríamos hablar durante toda la temporada. Ahora es el momento de hablar del ascenso y de seguir trabajando para conseguirlo", apuntó el directivo.

Monterrubio cree que el equipo llega bien al momento cumbre de la temporada, pero no olvida la dificultad de las eliminatorias: "Esto es un *play off* y las teorías sirven de poco. Los partidos de play off se deciden por detalles. Llegamos bien, preparados y con mucha confianza, pero seguro que nuestro rival piensa lo mismo. Vamos a competirlo. Tenemos la vuelta en casa y creo que eso con nuestra gente es un punto importante".

Tanta importancia otorga a ese factor localía para el partido de vuelta que Monterrubio cree que, más allá de si se agotan antes o después las entradas, "El Arcángel tiene que estar lleno el día 9". "Hemos preparado una Fan Zone que ayudará a generar ese ambiente. Ya estamos viviendo ese ambiente de play off y quedan cuatro días para el partido de ida. Es importante que los cordobeses lo vivan, porque esto es un ascenso de todos, ya que todos nos vamos a beneficiar si se consigue", añadió.

El CEO del club también se mostró optimista respecto a la venta de las 680 entradas para estar con el equipo en El Toralín este domingo, pese a las dificultades que plantea desplazarse hasta Ponferrada. "Yo creo que sí, que vamos a vender todas las entradas para Ponferrada. Es un viaje complicado, la gente tiene otros quehaceres, el regreso

será tardísimo y la mayoría tendrá trabajo el lunes, pero creo que sí, que las venderemos". "Tendremos un gran apoyo allí y aquí. Vista Alegre será una fiesta", apostilló en referencia a esa pantalla gigante que se instalará en el pabellón.

Monterrubio se refirió además a la decisión de cobrar un suplemento a sus abonados para las entradas del partido ante la Ponferradina. "Hemos sido coherentes desde el inicio. Teníamos unos precios de abonos muy bajos, dijimos que el *play off* estaba fuera y queríamos marcar un precio simbólico", comentó el CEO, que aclaró también que necesitarán "liberar los asientos, porque el día del Málaga faltaban 2.000 asientos por completar. Entendemos que si se paga algo es porque la gente va a venir. No estamos pensando en euros, estamos pensando en tener un gran ambiente y para eso estamos trabajando".



En ese sentido, Monterrubio quiso agradecer "a los cordobesistas el apoyo". "Decirles que el equipo se va a dejar la piel. Todos en el club estamos focalizados en el play off de ascenso, nos vamos a dejar la piel y estamos seguros de que todo va a ir bien", agregó el responsable del Córdoba CF.

Con el equipo afilando el colmillo y los aficionados respon-



Monterrubio atiende a los medios de comunicación.

diendo a la llamada de su afición, Córdoba encara los últimos días antes del arranque del play off de ascenso con las sensaciones de las grandes citas deportivas. Como ya sucedió en anteriores ocasiones en estas eliminatorias para lograr un ascenso, el cordobesismo volverá a tener en Vista Alegre un punto de reunión para vivir un domingo a lo grande.



Kuki Zalazar protege el balón ante Carracedo en el entrenamiento de ayer.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

# Kuki Zalazar avisa del potencial de la 'Ponfe'

"Tienes jugadores con mucha calidad", advierte el hispano-uruguayo sobre el que fue su club

R. Cano CÓRDOBA

Mientras que el Córdoba CF trabaja en todos los aspectos que rodean a la participación de su primer equipo en el play off de ascenso a Segunda División, los jugadores y el cuerpo técnico se afanan en preparar el primer compromiso, que llega este domingo ante la Ponferradina, de la mejor manera posible. En el plano deportivo, los hombres de Iván Ania no quieren ni oír hablar de ese favoritismo que desde muchos sectores se les endosa y, como dejó claro Kuki Zalazar en la sala de prensa de El Arcángel, recelan y mucho de una Ponferradina que tiene "jugadores con mucha calidad".

Zalazar, eso sí, aseguró que el Córdoba CF llega en un gran momento al play off de ascenso. "Era importante terminar ganando la liga, que ha sido muy buena, y ahora viene una semana de play off, que es algo que todo jugador quiere jugar. Tenemos una semana para prepararnos y llegar lo mejor posible al partido del domingo. Estamos confiados y con ganas de que llegue", comentó el mediapunta.

Cuestionado sobre el rival, Kuki Zalazar tiene claro que la Ponferradina será un rival duro para comenzar las eliminatorias. "Es un recién descendido de Segunda División y tiene jugadores con mucha calidad. Arriba tiene jugadores con nombre y trayectoria como Borja Valle y Longo. Será un partido difícil. Aunque hayan quedado quintos son fuertes y más en su casa, donde la gente aprieta y

Kuki Zalazar Futbolista del Córdoba CF Estamos confiados y con ganas de que llegue el domingo y ese primer partido"

está muy encima. Será un partido bonito y difícil, como todos los que vamos a jugar en el play off", vaticinó la visita a El Tora-

Zalazar, además, habla con conocimiento de causa sobre un equipo en el que jugó una temporada, por lo que conoce la entidad y a la afición de El Bierzo. "Estuve un año allí y lo que puedo decir es que la Ponferradina tiene una afición volcada, en su campo las gradas están muy pegadas al campo y eso te da una sensación de agobio que cuando

juegas como local te ayuda mucho", expuso.

Pero si de ambiente se trata, el Córdoba CF ya ha comprobado que tendrá a toda la ciudad detrás, con esa instalación de una pantalla gigante en Vista Alegre para el partido de ida y el gran ritmo en la venta de entradas para el partido de vuelta. "Veo una ciudad muy distinta a cuándo llegué. La gente está ilusionada con el equipo, le gusta la forma de jugar que tenemos. Cuando jugamos en El Arcángel eso se nota. Los necesitamos porque ellos van a meter el primer gol en el *play off*. Habrá momentos complicados y ahí los vamos a necesitar. Llenar El Arcángel es una obligación porque nos daría muchísimo, ese último empujón para conseguir los objetivos", indicó el futbolista.

En lo personal, el futbolista blanquiverde se mostró encantado con la temporada que está protagonizando, ganando minutos y confianza de manera progresiva. "Llevaba los últimos años sin jugar en mi posición, que es la de mediapunta, y creo que ahora estoy bien a nivel de juego y confianza. Han ido pasando los partidos y me he ido encontrando mucho mejor, porque he tenido que coger ritmo después de dos años de jugar muy poco. Estoy bien y el equipo también llega en un buen momento. El domingo es la primera piedrita que tenemos que superar", apuntó.

## **DEPORTES**

## CÓRDOBA CF

# Locura en las taquillas

• El cordobesismo responde con expectación y largas colas en el primer día de venta de entradas para los dos encuentros ante la Ponferradina

Rafael Cano CÓRDOBA

El cordobesismo ya vive con pasión la eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División que el Córdoba CF dirimirá en los dos próximos fines de semana ante la Ponferradina. El inicio de la venta de las entradas para ambos partidos levantó ayer una importante expectación, generando colas durante todo el día en las taquillas de El Arcángel y mucho trabajo para los empleados

del club, que se afanan ya en ir despachando todo el papel, ante la previsión de que el feudo blanquiverde registre un lleno total en el partido de vuelta. Para el choque de ida, la demanda de entradas también está siendo importante, lo que augura que las 680 localidades disponibles se agoten pronto, a pesar de todas las compliaciones que conlleva el largo y costoso desplazamiento hasta Ponferrada, la capital de El Bierzo.

Y es que no son pocos los cordobesistas que querían asegurarse lo antes posible su presencia en los partidos decisivos de la temporada, esos que pueden dar al equipo entrenado por Iván Ania el billete para disputar la eliminatoria final por el ascenso a Segunda División. Entre esos primeros abonados, la mayoría de ellos tenían en mente ese partido de vuelta que será decisivo y que el conjunto cordobesista disputará en El Arcángel. Uno de esos socios madrugadores a la hora de adquirir sus entradas fue Sergio Palma, que tenía clara su motivación para estar presente en el tramo final del curso. "Ha sido una temporada larga pero el equipo nos ha hecho disfrutar y ahora no podemos fallar. Había ganas de tener ya las entradas y que pasen los días para estar con el equipo en El Arcángel", comentó este abonado.

A primera hora de la mañana, el club informó de que arrancaba

la venta para las entradas del Córdoba CF - Ponferradina, el choque de vuelta, que se celebrará en El Arcángel. Como ya había expresado de manera indirecta, el club ha establecido unos precios para los suplementos de sus abonados equivalente al 50% del precio normal de una entrada; esto es, los abonados blanquiverdes pagarán 5 euros en Fondos, 7,5 euros en Preferencia, 10 euros en Tribuna y Anfiteatro y 30 euros en la Zona VIP. El club ha puesto un límite que acabará este sábado 1 de junio para mantener la reserva sobre el suplemento de sus abonados, pues después ya la venta será totalmente libre.

Además, el club ha querido también priorizar que sus abonados puedan adquirir entradas extra para sus familiares y amigos, por lo que hasta las 14 de este sábado podrán, además de retirar su suplemento, comprar un máximo de dos entradas más a precio general (el doble de lo que cuesta el suplemento). El Córdoba CF ha informado que cuando ese plazo prioritario pa-

680

**Entradas.** Son las que envió la Ponferradina al Córdoba para el partido de este domingo

ra sus abonados venza, los asientos que sigan sin haber sido reclamados serán liberados para la venta libre. Desde ese momento, los abonados podrán seguir retirando su suplemento, pero ya se exponen a perder su asiento y tener que ubicarse en uno distinto al habitual durante toda la temporada.

Para los no abonados, los precios que ha establecido el Córdoba CF de cara a este partido ante la Ponferradina son los habituales de 10 euros en Fondos, 15 euros en Preferencia, 20 euros en Tribuna y Anfiteatro y 60 euros en Zona VIP. Además, las entradas infantiles (hasta cinco años) estarán al precio de 5 euros para los no abonados y 5 euros para los abonados. En este caso, habrá que acreditar documentalmente la edad del menor al que irá destinada la entrada.



Un aficionado del Córdoba CF muestra las entradas adquiridas ayer para el partido ante la Ponferradina.

# Ania comparece hoy ante la prensa tras el entrenamiento matinal

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, ofrecerá hoy sus sensaciones previas al choque de ida ante la Ponferradina. El técnico asturiano comparecerá ante los medios de comunicación después del entrenamiento matinal que el equipo tiene previsto realizar desde las 10:00. El intenso calor de estos días ha llevado al cuerpo técnico del conjunto cordobesista a adelantar

unos minutos el inicio de las sesiones, con la idea de no apurar mucho antes de que el sol ya haga muy complicado el seguir trabajando. Después de ejercitarse en El Arcángel y cumplir con la rueda de prensa prepartido, la expedición blanquiverde se marchará a primera hora de la tarde con rumbo a León, donde se entrenará en los dos días previos al duelo ante la Ponferradina.



Iván Ania.

# La Ponferradina confirma que Andoni López sigue hospitalizado

La Ponferradina ofreció ayer un parte médico que confirmó que Andoni López sigue hospitalizado y tiene prácticamente imposible estar disponible para poder jugar el partido del domingo en El Toralín. El futbolista natural de Barakaldo sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el entrenamiento de los bercianos del martes y, tras ser atendido, se sintió indispuesto durante el día. Esa circunstan-

cia le llevó a acudir a un centro médico, desde el que fue derivado al hospital para su ingreso. Tal y como confirmó la Ponferradina, el lateral zurdo vasco tendrá que estar 48 horas en observarción, por lo que hoy podría recibir ya el alta. En cualquier caso, se antoja muy complicado que después de este percance esté presente en el partido ante el Córdoba CF.

### **DEPORTES**

**FÚTBOL** ► LIGA DE CAMPEONES

 El héroe ante el Bayern bajó hace un año con el Espanyol y estuvo de hincha en la final de la 'Decimocuarta'

# El gran sueño de Joselu

#### Óscar Maya Belchí (Efe) MADRID

Joselu Mato fue el artífice, con su doblete en dos minutos frente al Bayern Múnich, de que el Real Madrid dispute este sábado la final de la Liga de Campeones. Hace dos años, vivió la 14ª como aficionado, invitado por su cuñado, Dani Carvajal. Hace más de un año, el 28 de mayo de 2023, el Espanyol descendió a Segunda División. En ese equipo estaba Joselu, quien aportó 17 goles que no impidieron ver cómo un equipo suyo perdía la categoría por segundo año consecutivo (el anterior, con el Alavés con el que marcó 14).

Sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino para la parte final de la carrera deportiva de un futbolista con 34 años.

Sus 17 goles en el Espanyol y la salida de Karim Benzema del Real Madrid, le abrieron las puertas del conjunto blanco con una cesión por una temporada que, a la postre, se ha convertido en uno de los mejores movimientos del mercado de fichajes.

Y también rentable. El Real Madrid tiene una opción de compra para hacerse en propiedad con Joselu a final de temporada de unos 1,5 millones de euros. Y el delantero, con su doblete en semifinales, le garantizó 15,5 millones al conjunto blanco; lo que paga la UEFA por lograr la clasificación a la final.

#### DE AFICIONADO A HÉROE

Joselu, antes de su marcha del Alavés rumbo al Espanyol, demostró su madridismo. Un club al que llegó al Castilla en 2009 y del que se marchó en 2012 a buscarse la vida. Pasó por Alemania, Inglaterra y volvió a España; pero siempre con el Real Madrid en su corazón.

Así lo demostró en la final de la Liga de Campeones de 2022. Joselu sorprendió apareciendo en la capital francesa con la camiseta del Real Madrid, junto a su padre, en la zona de reunión de aficionados del conjunto blanco. Como uno más, a pesar de ser un futbolista profesional de otro club.

Y desde las gradas del Stade de France sufrió y celebró la victoria del conjunto blanco, en el que su cuñado Dani Carvajal levantó su quinta Liga de Campeones. Y dos años después, gracias a sus goles, lo vivirá desde dentro.

"Lo hablamos. El destino es caprichoso. Hace dos años fue a verme a París, tras un momento duro con un descenso. Pero ha trabajado mucho y se merece que pueda disfrutar de una final de Champions desde dentro. Ojalá que pueda ayudarnos a conseguirlo", recordó Carvajal en el día abierto a los medios de comunicación antes de la final de Wembley.

"Fue un caos porque vaya partido como aficionado... Carvajal me ofreció si quería ir para disfrutarlo con mi suegro y surgió así. Pero el viaje fue un desastre por la seguridad, pero cuenta lo que vivimos después y que el Madrid consiguió la Champions", rememoró Joselu.

El delantero llegó al Real Madrid asumiendo su papel de delantero suplente. Es más, con el 9 libre tras la marcha de Karim Benzema, el número que más ha portado en su carrera deportiva, eligió el 14. Y durante esta temporada ha sido el *nueve* sin el 9.

LALIGA EA SPORTS



GERMÁN PARGA / EFE

El alemán Hans-Dieter Flick posa junto a Joan Laporta tras firmar como nuevo técnico del FC Barcelona.

# El plan de Flick en el Barça: posesión y fútbol ofensivo

El técnico alemán firma por dos temporadas con el aval de su juego en el Bayern Múnich

Efe BARCELONA

El alemán Hansi Flick, flamante entrenador del Barcelona, aseguró que su libro de estilo se basa en la posesión del balón y el fútbol ofensivo, dos aspectos que le gustan y en los que trabajará para conseguir llevarlos a cabo en el equipo catalán a partir de junio.

En unas declaraciones a través de los medios oficiales de la entidad azulgrana, Flick agradeció "a todas las personas que se han implicado" en su contratación, un compromiso que ha sido firmado para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2026.

"Es un honor y un sueño firmar un contrato como entrenador del FC Barcelona, trabajar para este club, para este gran club", insistió el técnico de Heidelberg, quien aseguró que tiene "muchas ganas de empezar a trabajar para este increíble club".

"Desde que he llegado, he comprobado que todo el mundo quiere a este club y hacen todo lo posible por su éxito", dijo Flick, que llegó este martes a Barcelona, pero que no firmó su contrato hasta este miércoles, puesto que el club catalán tenía que resolver la liquidación del contrato con Xavi Hernández.

Flick también se refirió al potencial de los jóvenes jugadores azulgranas y recalcó que el Barça dispone de "una de las mejores canteras del mundo", además de insistir en que en el primer equipo se produce "una buena mezcla entre jugadores con experiencia y jugadores jóvenes con talento".

El nuevo técnico del Barça se marca como objetivo "trabajar para poder mejorar", algo que se plantea mano a mano con el director técnico, Anderson de Souza, Deco; y el presidente Joan Laporta.

"Para mí es importante trabajar en equipo. Hemos de trabajar juntos en este aspecto. Nos tenemos que focalizar en esta tarea y estoy feliz de hacerlo con esta gente", dijo.

El técnico mostró ambición en esta nueva etapa. Acostumbrado a tiempos difíciles con Alemania tras su fracaso en Catar, recordó que ya con el Bayern ganó "algunos títulos" y le gustaría continuar con este camino en Barcelona.

CONFERENCE LEAGUE

# El Kaabi le da el segundo a Mendilibar

R. Deportes ATENAS

El Olympiacos del español José Luis Mendilibar se proclamó campeón de la Liga Conferencia gracias al gol del marroquí Ayoub El Kaabi en el minuto 116 de la prórroga con el que ganó a la Fiorentina (1-0), en lo que es el primer título europeo de la historia de los equipos griegos en cualquier competición continental. Por contra, es la segunda final consecutiva de esta competición que pierde la *Fiore*.

Fue El Kaabi, el máximo goleador de la competición, el que se encargaría de decidir el partido en un cabezazo casi en el área pequeña. La posición del marroquí invitó a un detenido análisis por parte del videoarbitraje, pero después de cuatro minutos de deliberación se decretaba que la po-

sición era correcta, como así parecía, en el momento del centro.

El júbilo en el estadio de Atenas donde se disputaba la final, aunque sea la sede del AEK, uno de los máximos rivales del Olympiacos, fue absoluto y los griegos fueron capaces de conservar su ventaja durante los cinco minutos de añadido que hubo.

Mendilibar, que hace sólo justo un año se había proclamado campeón de la Liga Europa con el Sevilla en su debut europeo, volvía a repetir sólo un año después para conquistar su segundo título continental, lo que realza la figura del veterano entrenador vasco. También tuvieron una participación estelar durante el partido Vicente Iborra, ex capitán del Sevilla, y el lateral Quini, que militara en el Granada antes de su aventura en Grecia.



José Luis Mendilibar.

40 Jueves 30 de Mayo de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### **DEPORTES**

#### **TENIS** ► ROLAND GARROS



Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jasper de Jong en la pista central de Roland Garros.

# Alcaraz negocia las curvas

• El murciano sabe sufrir y aguantar ante el empuje del desconocido neerlandés Jasper de Jong, quien llegó a ganarle la tercera manga

Efe PARÍS

Carlos Alcaraz sufrió para conseguir el pase a la tercera ronda de Roland Garros, en un partido de oficio y sacrificio frente a un rival desconocido, el neerlandés Jasper de Jong, procedente de la fase previa, 176 del ranking a sus 23 años, que acabó ganando un set, 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2.

En su vigésima victoria del año, el número 3 del ranking se dejó buena parte de las expectativas que traía como favorito final, tembló ante un adversario que, sobre el papel, no debería haberle generado dudas y solo una reacción final le permitió avanzar.

Sólo al final del duelo, que superó las tres horas, se dibujó la sonrisa en el rostro de Alcaraz, pero fue tímida, una mueca de rabia, de haber visto el precipicio. "Estoy contento de haber estado fuerte mentalmente para no irme del partido. Cada rival puede crearte problemas, tienes que estar concentrado en cada punto de cada partido, en cada momento tienes que jugar a tu máximo nivel", dijo. "Hubiera preferido no gastar tanta energía en el partido y guardar un poco para el siguiente rival", agregó.

Por cuarta vez en otras tantas participaciones, Carlitos optará a los octavos de final, dentro de dos días contra el vencedor del duelo entre el estadounidense Sebastian Korda y el surcoreano Soonwoo Kwon.

Pero lo hará habiendo sembrado de dudas su futuro en el torneo, las mismas que él mismo tuvo que espantar cuando De Jong, que disputaba su cuarto partido en un Grand Slam, le arrebató el tercer set y le colocó contra las cuerdas en el cuarto.

El español tuvo que abandonar su apuesta por el espectáculo, la que le ha convertido en un jugador popular, capaz de llenar la pista central en un horario difícil, y tirar de sudor, de paciencia y de mentalidad de sacrificio para sobreponerse a los malos momentos y levantar un partido que tras haber ganado los dos primeros sets se le puso cuesta arriba, con un resultado incierto que no salió cruz por la entidad del rival.

La interrogante recorrió la grada que se preguntaba qué habría sido del español si enfrente hubiera tenido a un tenista de más calibre. El español, que llegaba a París tras haber superado problemas en el brazo derecho que le mermaron en Madrid y le hicieron renunciar a Roma, dejó una de sus

Carlos Alcaraz
Número 3 de la ATP

Estoy contento de haber estado fuerte mentalmente para no irme del partido"

peores versiones, en el mismo escenario donde hace un año los calambres le impidieron rivalizar contra Djokovic en semifinales.

Sin brillo en los dos primeros sets, que se adjudicó casi por el peso de su tenis, estuvo a la deriva durante el tercero, a merced de un tenista correoso y peleón, pero que nunca había actuado en un escenario de esa enjundia.

"No me lo quito de la cabeza", le decía a su banquillo, dejando entender que había vuelto la aprensión a golpearle con ganas que le frenó en Madrid, la que quería quitarse del todo antes de afrontar París, pero de la que, tras su fácil primera ronda, dijo que quedaba algún resquicio.

Los ánimos le mantuvieron a flote tras perder de forma abrupta, casi sin pelea, el tercer set y comenzar el cuarto cediendo su saque, lo que hizo que el neerlandés se creciera. Pero Alcaraz se rehizo con un parcial de 6-1 y puso el partido de su lado, camino de convertirlo en un mero trámite.

**BALONCESTO** ► NBA

# Los Timberwolves salvan el primer 'match ball' en Dallas

Los texanos no aprovecharon los 28 puntos, quince rebotes y diez asistencias de Doncic

Efe CHICAGO

Los Minnesota Timberwolves aplazaron la fiesta de los Dallas Mavericks, que estaban a un triunfo del pase a las Finales de la NBA, y les ganaron por 102-105 a domicilio para forzar el quinto partido de la serie, fijado para es-

te jueves en Minneapolis. Tenían todo preparado los Mavericks para festejar su regreso a las Finales de la NBA por primera vez desde 2011, pero los Wolves, con tres triples del dominicano Karl Anthony Towns en el cuarto período, consiguieron aferrarse a la épica.

Ningún equipo en los 155 precedentes en los que estuvo abajo 0-3 en una serie ha conseguido remontar. Pero los Mavericks todavía tendrán que ganarse el billete. No supieron aprovechar el triple doble de 28 puntos, quince rebotes y diez asistencias de Doncic.



Luka Doncic, ante Anderson.

CICLISMO > DOPAJE

# Cuatro años de suspensión a 'Supermán' López

La UCI sanciona al colombiano, de 30 años, por uso y posesión de Menotropin

Efe BOGOTÁ

El colombiano Miguel Ángel Supermán López apelará la sanción de cuatro años que le impuso el tribunal antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI), al tiempo que insistió en que es inocente.

"Apelaré de inmediato ante la UCI y defenderé mi inocencia como siempre lo he hecho, confío en regresar al mundo competitivo del ciclismo", escribió López en su cuenta de Instagram.

El tribunal de la UCI sancionó con cuatro años de suspensión al corredor de 30 años de edad, al que declaró culpable de una infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida (Menotropin) durante el Giro de Italia de 2022. El periodo de suspensión comenzó el 25 de julio de 2023.

### **DEPORTES**

CICLISMO > LA VUELTA A ESPAÑA

# Un espectáculo rentable

Córdoba se prepara para recibir el final de la etapa del 23 de agosto



Marián Aguilar, Javier Guillén y José María Bellido, en la presentación de la etapa de La Vuelta en Córdoba.

Rafael Cano CÓRDOBA

La Vuelta a España ya calienta motores y Córdoba tendrá un papel importante en una nueva edición de la ronda ciclista española por excelencia, al albergar el final de una de sus etapas. La prueba llegará a la capital cordobesa el 23 de agosto para hacer vibrar a los aficionados con una jornada que, desde la organización, esperan que sea "impredecible" y espectacular, para contribuir así a la difusión de la marca Córdoba que el Ayuntamiento persigue con su firme apuesta por la acogida de este evento deportivo.

Así lo puso de manifiesto Javier Guillén, el director general de Unipublic, la empresa organi-

zadora de La Vuelta, que cifró en unos 400.000 euros el impacto económico directo que tendrá el paso de la prueba ciclista por Córdoba. Unas cifras extraídas de los estudios que manera el propio organizador y que supondrían una amortización inmediata de los 100.000 euros que el Ayuntamiento de Córdoba tiene que aportar para la celebración de esta séptima etapa de la carrera, que tendrá su final en la Avenida Conde de Vallellano.

"La Vuelta vuelve a Andalucía y era obligatorio recalar en Córdoba", señaló Javier Guillén, el director de Unipublic. "La última vez que estuvimos, tuvimos una gran etapa, pero era el año 2021, un año en el que la pandemia seguía muy presente. Desde la organización se utilizaban aún muchas mascarillas. Acabada esa etapa, el alcalde nos pidió que la próxima vez que la Vuelta pasara por Andalucía volviéramos a Cór-

400.000

Euros. Es el retorno económico directo que dejará La Vuelta en la ciudad, según la organización

doba y así lo hacemos", recordó

El responsable de la organización de La Vuelta destacó que la prueba regresa a Córdoba "cum-

pliendo con dos conceptos que son el ciclismo: épica y estética". "Épica la que pondrán los corredores, y estética por las ciudades que tenemos en España", explicó, para añadir que "si hay una postal que puede adornar esta carrera es Córdoba". "Somos una ventana a España y el resto del mundo. Llegamos a 190 países y queremos aprovechar los escenarios que tenemos. La mejor manera es profundizar mucho en Córdoba", recordó Guillén.

Córdoba acogerá el 23 de agosto la que será la séptima etapa de La Vuelta a España, una jornada que arrancará en la localidad malagueña de Archidona y que terminará en la capital cordobesa después de 180 kilómetros de un recorrido que incluye un primer paso por Conde de Vallellano, para acercarse posteriormente a Medina Azahara y la Sierra de Córdoba con esa ascensión al Puerto del 14%, desde donde se bajará de nuevo con dirección a la meta situada en Vallellano.

Dado el trazado de esta séptima etapa, Javier Guillén vaticinó que será "una etapa impredecible, no creo que sea una etapa en la que los sprinters lleguen". "Buscamos espectáculo, que la carrera se pueda romper. En el Puerto del 14% se puede generar una ventaja que traiga emoción a la etapa", aseguró.

Guillén hizo hincapié en lo que supone para una ciudad como Córdoba el acoger durante un día completo a las casi 4.000 personas que arrastra la celebración de este evento deportivo. "El retorno económico es casi 400.000 euros por noche. El retorno pro-

El Ayuntamiento aporta 100.000 euros para acoger una etapa de final "impredecible"

mocional es en 190 países, enseñando lo que es Córdoba y lo que nos puede mostrar. No se puede valorar, pero son millones de euros. Y el retorno emocional, que los cordobeses se puedan sentir orgullosos durante el paso del pelotón", apostilló Guillén.

En ese mismo sentido se expresó José María Bellido, que aseguró que apostar por La Vuelta es "de lo más rentable en materia de promoción que puede haber para una ciudad". "Son horas de televisión en 190 países, con una audiencia muy importante y sirve para mostrar no solo el nombre de Córdoba, también Córdoba y su patrimonio", añadió el alcalde.

Bellido confirmó que la aportación del Ayuntamiento de Córdoba para el paso de La Vuelta por la ciudad será de 100.000 euros, cifra que se amortizará sobradamente con el impacto de la prueba en la ciudad. "El retorno directo son 400.000, más todas las horas de promoción de la ciudad. Lo hacemos y lo hacemos encantados", aseguró.

Guillén.

ATLETISMO ► CAMPEONATO DE EUROPA AL AIRE LIBRE

# Carmen Avilés, en la lista para Roma

La atleta cordobesa forma parte del relevo femenino español del 4x400 que también irá a los Juegos

El Día CÓRDOBA

Carmen Avilés ha sido incluida por la Real Federación Española de Atletismo en la preselec-

ción para el Campeonato de Europa que se celebra en Roma del 7 al 12 de junio. La atleta cordobesa, que forma parte del relevo femenino 4x400, está incluida en una primera lista de 68 atletas que tienen garantizada su presencia en la cita continental que regresa por tercera vez en la historia al Olímpico de Roma.

Avilés tendrá así la oportunidad de estrenarse en un Cam-

peonato de Europa absoluto al aire libre en un escenario imponente como es el Estadio Olímpico de Roma. Y lo hará en un gran momento, pocas semanas después de que la atleta cordobesa, como parte del equipo español, asegurase su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una gran actuación en el Mundial de relevos celebrado en Bahamas.

En el Europeo, España peleará como primer objetivo por meterse en la final en un 4x400 metros muy exigente. Las credenciales del equipo español en el que se integra Carmen Avilés se resumen en ese récord de España que tenía 33 años de vigencia y que quedó pulverizado precisamente en ese Mundial de Bahamas, lo que le valió a la cordobesa y sus compañeras para asegurar el billete olímpico. Junto a Avilés, España desplaza a Roma a cuatro atletas más del 4x400 metros, que completan Berta Segura, Eva Santidrián y Blanca Hervás.

España desplazará hasta el Campeonato de Europa de atletismo de Roma a un mínimo de 68 deportistas (35 hombres y 33 mujeres), una cifra que se podría ver aumentada en los próximos días a la espera de lo que depare el cierre del Road to Rome de European Athletics para este Campeonato.

### **SERVICIOS**

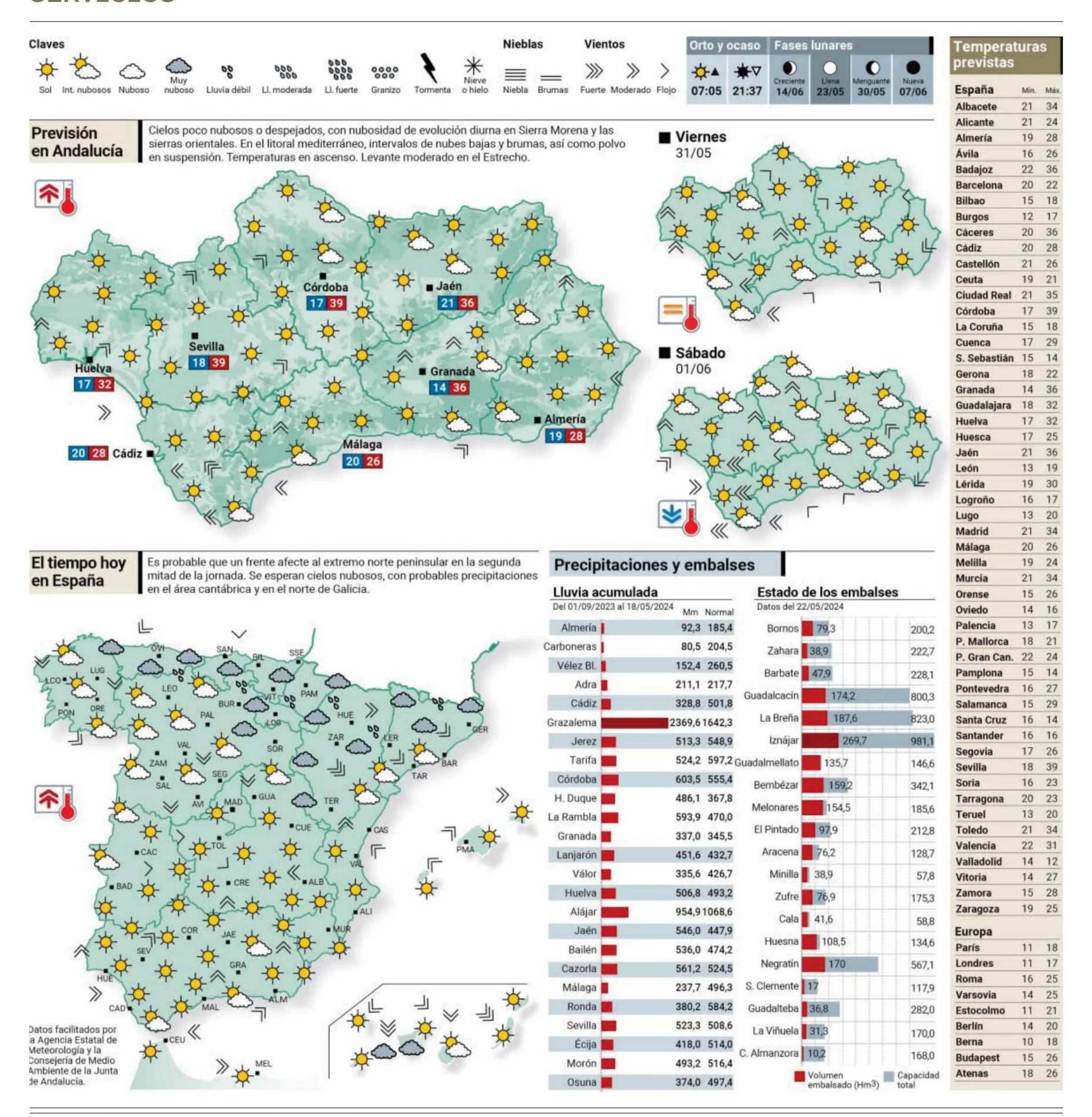



## Sorteos | SERVICIOS

#### Sorteos

**LA PRIMITIVA** 

LUNES, 27 DE MAYO

9-14-31-41-42-43

| C-23 R-6  | JOKER <b>9082884</b> |  |  |
|-----------|----------------------|--|--|
| 6+r       | BOTE                 |  |  |
| 6         | BOTE                 |  |  |
| 5+c       | 30.622,96            |  |  |
| 5         | 2.916,47             |  |  |
| 4         | 71,35                |  |  |
| 3         | 8,00                 |  |  |
| Reintegro | 1,00                 |  |  |

#### Sábado, 25 de mayo

| -3-15-16-20-21 | C-33 R-9 | Joker 2072674     |  |  |
|----------------|----------|-------------------|--|--|
| LOTERÍA NAC.   |          | ONCE              |  |  |
| SÁBADO,        | MI       | ÉRCOLES, 29 DE MA |  |  |
| 5 DE MAYO      |          |                   |  |  |

CRUCIGRAMA

JUEVES,

19673

Serie 004

#### **EL GORDO** DOMINGO, 26 DE MAYO

10-17-19-26-28

Número clave 8 Euros BOTE 5+1 71.263,93 632,05 4+1 103,18 27,73 3+1 10,27

#### **BONOLOTO** MIÉRCOLES, 29 DE MAYO 9-18-27-29-41-45

| C-30 R-8  | Euro       |
|-----------|------------|
| 6         | 390.057,28 |
| 5+c       | 70.919,5   |
| 5         | 770,86     |
| 4         | 20,58      |
| 3         | 4,00       |
| Reintegro | 0,50       |
|           |            |

Martes, 28 de mayo 12-13-19-32-45-47 C-43 R-1

#### **EURODREAMS** LUNES, 27 DE MAYO

2-7-14-15-23-24

SUEÑO 3

|     | Euros      |
|-----|------------|
| 6+1 | 0,00       |
| 6   | 120.000,00 |
| 5   | 60,62      |
| 4   | 27,20      |
| 3   | 3,83       |
| 2   | 2,50       |

### **EUROMILLONES**

MARTES, 28 DE MAYO

16-18-35-36-41 El millón CQS41153 Estrellas 6-7

| Euros |            |     | Euros     |  |
|-------|------------|-----|-----------|--|
|       | BOTE       | 2+2 | 16,22     |  |
|       | 250.693,21 | 3+1 | 13,13     |  |
|       | 9.765,19   | 3+1 | 332131333 |  |
|       | 2.433,29   | 3   | 12,12     |  |
|       | 131,06     | 1+2 | 7,20      |  |
|       | 73,05      | 2+1 | 5,96      |  |
|       | 53,82      | 2+0 | 4,77      |  |

# **EUROJACKPOT**

MARTES, 28 DE MAYO

13-26-27-35-46 SOLES

3-4

#### MIÉRCOLES, 29 DE MAYO Sorteo 1 3-4-9-14-17-18-26-27-28-29-30-33-52-55-68-69-71-73-80-81 Sorteo 2 6-9-12-17-20-23-24-35-36-41-45-55-57-61-66-69-70-80-81-83 Sorteo 3 5-12-16-18-19-20-21-24-27-32-35-47-50-51-53-60-61-66-68-85 Sorteo 4

SÚPER ONCE

1-4-6-24-28-34-35-41-43-44-55-59-62-63-64-75-77-82-83-85 Sorteo 5

2-8-11-13-25-34-35-36-41-43-48-49-60-61-69-75-78-79-83-85

97751

23 DE MAYO

10

SUDOKU

8

5

2

93929 Reintegro 9-9

#### **TRÍPLEX** MIÉRCOLES, 29 DE MAYO

2+1

Reintegro

940 Sorteo 1 063 Sorteo 2 414 Sorteo 3 507 Sorteo 4 Sorteo 5

#### **CUPONAZO** VIERNES, 24 DE MAYO

3,00

1,50

92424

Reintegro 9-4 871 Serie 114

11 12

FACIL

8

9

10

**SUELDAZO FIN DE SEMANA** 

DOMINGO, 26 DE MAYO

300.000€ 20325

Reintegro 5 Serie **011** 

#### 15712 Serie 005 65693 Serie 026

Premios de 5.000 €

15561 Serie 003

1 MAR 2019 Trébol 5 67178 Serie 014

MI DÍA

MIÉRCOLES,

29 DE MAYO

# SUJIKO 10

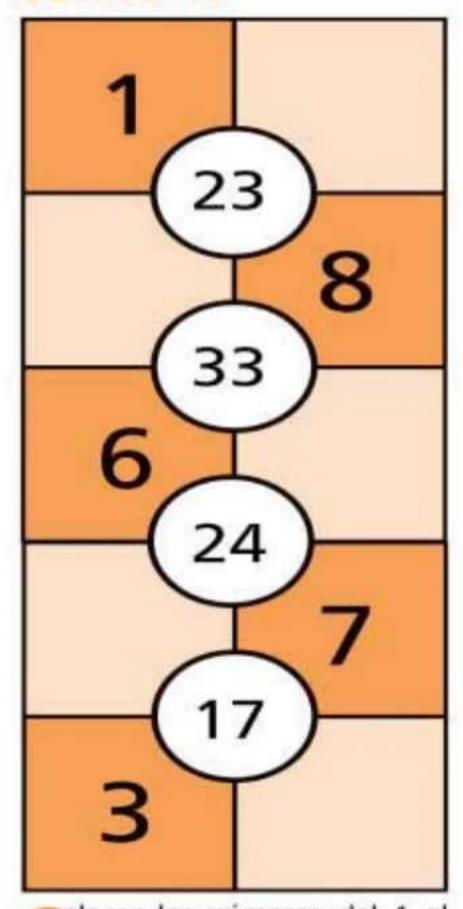

olocar los números del 1 al 10, sin repetirlos, en las casillas vacías, de modo que el total en cada uno de los circulos sea igual a la suma de las cuatro casillas que lo rodean.



Nada en el interior 13 10 Sostiene los techos

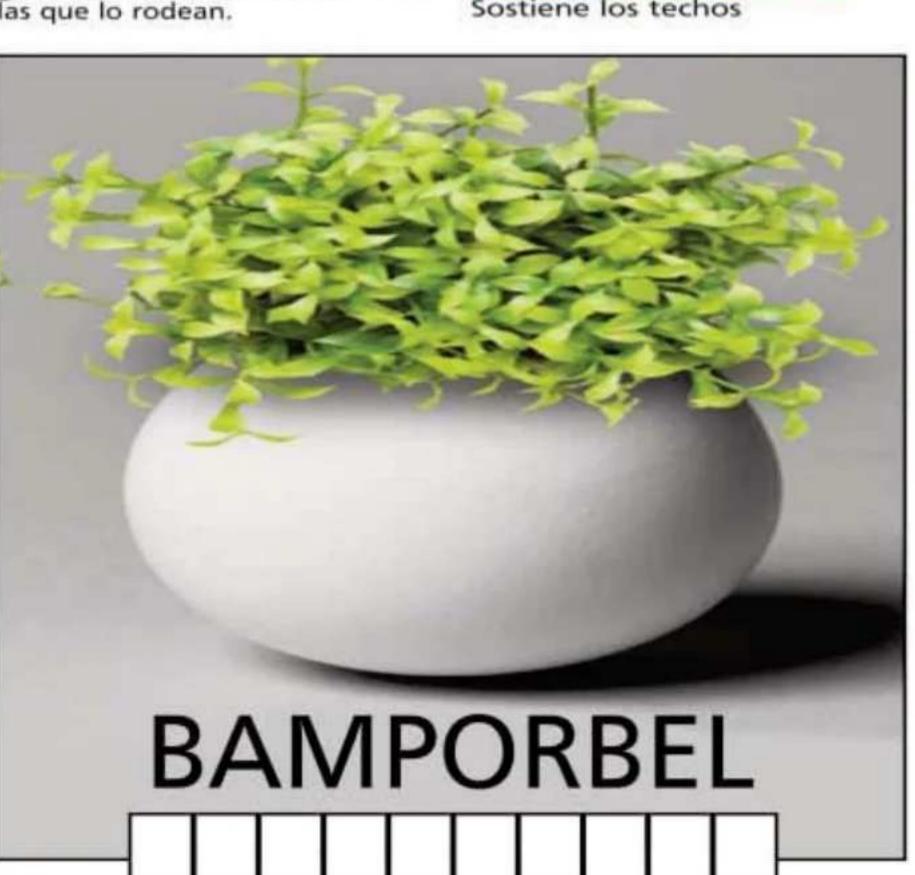

uscar una palabra de 10 letras y colocarla en las casillas. Se adjuntan las letras de dicha palabra, excepto una que significa la inicial de la imagen.

## BARATIJADIA ESRESARCIDO 5 2 3 6 9 7 8 1 4 8 9 7 5 4 1 4 6 2 8 3 9 5 7 1 4 1 5 8 9 8 6 2 7 4 D В В

ATAHCROH

ESARPIASIC

ASCENSOURNA

LITROSSADE

MORROMONO

ATACSEPER

AINOPER

В A D C В D Α

TRES

Las tres palabras: Ramo, Emes y Sosa.

SACA

R O M O E M E S S O S A SACAPUNTAS SACABUCHE SABOREAR SABUESO SABINO SACAR

5 8 3 5 6 9 2 5 6 9 5 9 8 6 9 4

3

HORIZONTALES: 1. Detención de cualquier actividad, funcionamiento o

proceso. Es testigo. 2. Decidir opciones. Cincuenta por ciento. 3. Y eso tampoco. Agradable charla. De esta manera. 4. Diente blanco. Otorgar poderes polares. Cruz cortada. 5. El que habla por el sistema de megafonía. Extraña. 6. Línea divisoria. Frase que envía pelotas fuera. De emergencia. 7. Pavo monetario. Terreno poco pendiente. 8. Círculos de cebolla. Postre que apetece en verano. 9. Extensión informática. La cosa del toreo. Quiero a mi señor. 10. Estar obligado a hacer. Relacionado con el rigión. 11. Casi todo. Cavidades de la cadera. Hace entrega 12.

con el riñón. 11. Casi todo. Cavidades de la cadera. Hace entrega.12.

VERTICALES: 1. Desgracia. Tele taxi. 2. Escondite con droga. Parla-

mentario. 3. De nuevo. Felino. Es ese costado. 4. Oficial otomano. Las de la ira también vienen en racimo. Unidad mínima informática. 5.

Acotar el universo. Encima del ojo. 6. Acudiremos. A cada uno le llega la suya. 7. La plural. La cosa las tiene. Otorga. 8. Gran magnetismo. Apreciar algo como es debido. 9. Lo confieso. Artrópodo. Lo de la escuela. 10. Desperfecto de peso. El primer marido. Empieza a molestar. 11. Te mueves. Cauteloso y redimido. 12. Publicara algún diario o

5

Estrategia. Árboles con las flores más olorosas.

colección de libros. Crestas que saludan a los bañistas.

44 Jueves 30 de Mayo de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

# PASARELA

# IRENE URDANGARIN

La hija menor de la infanta Cristina regresa de su viaje como cooperante



La hija de la infanta Cristina ha regresado a Madrid y está con su abuela doña Sofía y así también está cerca de su amor, Juan Urquijo, cuñado del alcalde Martínez-Almeida. Irene ha estado varios meses como cooperante en Camboya y está a punto de cumplir 19 años

# La revolución **Taylor Swift** llega a Madrid

 La cantante ofreció ayer el primero de los dos conciertos programados en el Santiago Bernabéu

#### Efe MADRID

Taylor Swift dio ayer el primero de los dos conciertos que ofrece –el segúndo es hoy– en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Dos eventos musicales al máximo nivel que han revolucionado la ciudad, con calles cortadas, un fuerte despliegue policial, un notable aumento de las reservas en hoteles y protestas entre los vecinos del recinto por el nivel de ruido que se espera.

Esta misma revolución se ha repetido en todas las ciudades donde ha recalado el Eras Tour de la cantante de Pensilvania, que incluso apareció hace un año en un informe de Re-



Taylor Swift en su concierto de anoche en el Santiago Bernabéu.

en su concierto de anoche en el Santiago Bernabe

serva Federal de Estados Unidos, que reconoció la influencia decisiva que había supuesto la artista estadounidense para dinamizar el turismo nacional.

Es lo mismo que se vive en Madrid con estos dos conciertos, cuyas entradas están agotadas desde poco después de salir a la venta. La estimación es que reunirá a unas 130.000 personas en total.

Los últimos datos de la plataforma Amadeus indican que las reservas hoteleras en Madrid para estos dos días han alcanzado un 70%, un fuerte aumento respecto a las mismas fechas del año pasado, cuando se registraron un 45 y un 52% para el 29 y 30 de mayo.

Y la estimación de Hostelería Madrid apunta a que los conciertos tendrán un impacto de 20 millones de euros entre el gasto de los asistentes locales y los turistas que visitan y pernoctan en Madrid por la actuación de la cantante. El anuncio de los conciertos de Swift tuvo también un impacto significativo en los volúmenes de búsqueda de vuelos nacionales e internacionales hacia Madrid, con un crecimiento semanal del 44%.

Los asistentes y quienes, aún sin entrada, han llegado a la ciudad, llenarán los alrededores del Bernabéu, por lo que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han previsto un plan especial de transportes y seguridad.

La Comunidad ha reforzado las líneas de metro y autobuses que dan acceso a la zona del estadio y se cortan al tráfico las calles de los alrededores.

Cada día serán desplegados en la zona 200 agentes de la Policía Nacional y otros 200 de la Policía Municipal. A ellos se unirán vigilantes de seguridad para los accesos, una labor en la que también colaborarán miembros del equipo de seguridad privada de la cantante.

Por contra, según los vecinos, desde fuera del estadio, el nivel de la música es tan alto que se podrán escuchar las canciones perfectamente.

La cantante ofrecerá un concierto de más de tres horas de duración, varios cambios de vestuario y unas 45 canciones, que los fans podrán corear tanto dentro como fuera del estadio.

Ana María Aldón y la solución de la deuda de Ortega

#### M. Gabernet

La sanluqueña Ana María Aldón ha estallado tras recibir una serie de duras acusaciones relacionadas con su situación económica. La colaboradora de Telecinco ha tenido que defenderse de las críticas que la acusaban de "pagar su casa con el dinero de Ortega Cano". Estas declaraciones surgieron después de que Aldón insinuara que su ex marido no cumplía con todas sus obligaciones como padre y que podría tomar medidas legales al respecto.

Aldón ha dejado claro que los problemas que generaron la polémica ya están solucionados. "Está zanjado y no hay más que hablar de este tema", subrayó la de Sanlúcar, indicando que la relación con su ex ya no presenta conflicto.

Sin embargo, lo que más ha irritado a la colaboradora han sido los titulares que la acusaban de aprovecharse económicamente del torero. Con firmeza, Aldón desmintió tales afirmaciones. "No me voy a defender de esto, a mí nadie me regala mensualmente absolutamente nada. Yo no he hablado nunca del convenio regulador, no lo voy a hacer", expresó con evidente rabia.

La diseñadora insistió en que ella paga su hipoteca cada mes y que no recibe ninguna ayuda en ese sentido y menosprecia a quienes la tildan de "caza hombres".

# **Belén Esteban** habla de sus tatuajes en el 'Late Xou'

#### Santi Rojas

Había un canal de televisión donde Belén Esteban, al cabo de casi 30 años de estar atada a un plató, nunca había aparecido: La 2 y ha habido un divertido programa del segundo canal que ha querido tener la visita de la llamada princesa del pueblo en sus tiempos más heroicos. Marc Giró entrevistaba este martes en Late Xou a Belén Esteban donde la actual contertulia de Ni que fuéramos Shhh, relevo de Sálvame, ha charlado de lo que más sabe: su propia vida.

La de San Blas ha estado cómplice en todo momento con Giró en la medianoche de este martes y hasta ha vuelto a mostrar su mapa de tatuajes. Hay un veterano toro que con los años en la piel parece ya "la vaca Milka". Ni qué fuéramos Shhh llega este lunes a las cuatro de la tarde al canal Ten, por lo que los antiguos miembros de Sálvame, como Lydia Lozano o María Patiño volverán a estar cerca de los espectadores habituales. Bueno, todos no: A Terelu Campos, "ni se la espera", que es non grata según Belén Esteban. Ella al

menos no le abrirá la puerta si quiere sumarse al nuevo programa producido por Fabricantes (tras disolverse La Fábrica de la Tele en su unión con Mediaset.

Con la atmósfera íntima y algo gamberra que siempre aporta el elegante Marc Giró, Belén asegura que ha adquirido juguetes sexuales a un amigo de Víctor Sandoval y son todos fantásticos. Los tiene escondidos, eso sí, que su casa es casi una estación de metro de lo concurrida que siempre está.

Ya en un tono más serio, Belén Esteban ha asegurado que está cuidando mucho más su salud, que aunque no se apunte a un gimnasio ella es más de andar con las amigas. Aún tiene secuelas de la fractura que se hizo en pleno plató de *Sálvame*. También ha estado tratándose de un bacteria que "le inflamaba la barriga" y parece que está mejor. A sus 50 años tiene que tomar unas diez pastillas diarias, por la diabetes y algún problema de metabolismo.

Lo que le mantiene en forma es su contacto en todo momento con sus compañeros de programa y el respaldo incondicional de su marido.



Belén Esteban en 'Late Xou'.

# TELEVISIÓN

# EL DÚO ESTOPA

Los hermanos Muñoz son los invitados de 'La matemática del espejo' en La 2

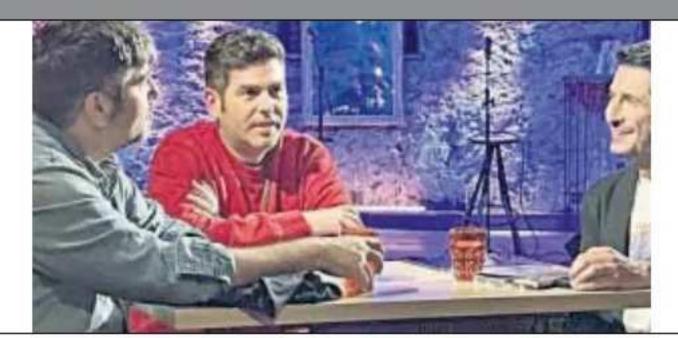

Carlos del Amor entrevista a los hermanos David y José Muñoz, Estopa, dúo que cumple 25 años en el mundo de la música. *La matemática del espejo*, a las 22:00 en La 2, comparte una conversación junto a estos músicos de amplia trayectoria



La tertulia de 'La tarde, aquí y ahora' con el equipo trabajando en pleno directo.

# Buscar pareja con seguridad

 A raíz de la doble denuncia por una presunta agresión sexual de un hombre que acudió a 'La tarde, aquí y ahora' se ha extremado el protocolo

#### Francisco Andrés Gallardo

En la hoja que reciben quienes pasan por La tarde, aquí y ahora en Canal Sur figuran las recomendaciones para tomar contacto con quienes han llamado mostrando interés. Antes de conocerse en persona es mejor tener varias llamadas telefónicas, para tener un idea más cercana sobre el otro, crear confianza si procede y en ese caso tener una cita en la que lo aconsejable es estar acompañados de algún familiar y en un lugar público.

Todo ese protocolo lo siguió una mujer que estuvo en marzo en la sección En compañía del espacio de Juan y Medio y Eva Ruiz. Después de aparecer en antena en el espacio de más audiencia de la autonómica junto a Andalucía Directo, en torno cada uno a los 200.000 espectadores diarios, al cabo de varias jornadas se le suministró el listado de perfiles más idóneos para ella (en torno a la decena de las más 100 llamadas que de media puede recibir cada invitado) para que fuera decidiendo quién podía ser más idóneo para sus deseos de tener pareja formal. Un proceso delicado en cada uno de los pasos. La mujer contactó con uno de esos pretendientes, quedó para almorzar en familia pero todo se torció cuando, confiados los familiares, quedaron a solas y ella acordó ir a la casa de él. La traumática experiencia llevó a la mujer a volver a contar con la productora del espacio, Índalo y Media, y a través de su relato de lo que habría sido una agresión sexual se le recomendó presentar denuncia a la policía.

La Policía Nacional ha investigado esta presunta agresión de un invitado de La tarde, aquí y ahora que es el único caso acaecido en el entorno de este programa en quince años. La denuncia de esta víctima los agentes contactaron con otras mujeres con las que había estado el investigado y surgió un segundo caso de agresión. A raíz de lo sucedido el programa ha añadido teléfonos de contacto con las fuerzas de seguridad para extremar la prevención.

El investigado por las denuncias es un hombre de 78 años que ya incluso había aparecido en otras dos ocasiones en *La tarde*, *aquí y ahora*, en 2018 y en 2021. En cada una de estas apariciones ante Juan y Medio y su equipo para buscar pareja, el acusado acudió con sendas hijas para hablar de su matrimonio que duró más de 50 años y el buen recuerdo, constatado en imágenes, de su esposa fallecida. Su soledad le

había llevado a animarse. Esas imágenes del investigado en cada uno de los programas no delataban nada del perfil de agresor que ha terminado de reflejarse en las dos denuncias. Un caso esporádico entre las 7.500 personas que han pasado por el espacio de Canal Sur buscando pareja en los últimos quince años, número que amplía a más de 10.000 si se abarca desde 2003 cuando se estrenó la sección en

Para llegar al plató hay que pasar filtros de entrevistas y comprobación de datos

Punto y Medio. Son unos 500 perfiles cada año.

El director de La tarde aquí y ahora, Guillermo Garrigós, sólo recuerda dos casos anteriores de invitados que habían acudido a la sección cuando tenían una relación estable, tal como alertaron sus respectivas parejas. Uno fue en los primeros meses de Punto y Medio, en 2003 (estaba recién aterrizado el formato), y otro en 2009, al principio del actual La tarde, aquí y ahora. Pero nunca un invitado debió ser in-

vestigado por agresión sexual.

Los 16 miembros del equipo que seleccionan quienes aparecen en el sillón junto a Juan y Eva (a diario, un hombre y una mujer), filtran a fondo las llamadas de quienes quieren acudir, con varias entrevistas personales, datos cotejados. Llegar al plató tiene su miga, pero está más que justificado. Quien ve cumplido su sueño de estar ahí ha debido pasar un proceso que ha tardado meses e incluso años. A su vez, se filtran las llamadas de los pretendientes y aun así se establece el protocolo para que cada participante se sienta seguro en ese camino para encontrar pareja.

Lo que se ha dado a conocer esta semana ha sido un caso excepcional de un formato consolidado que incluso forma parte de la vida cotidiana. Una tradición televisiva andaluza que en muchas ocasiones ha sido valorada por su carácter de servicio público hacia las personas que viven solas, que por cualquier circunstancia se ven con dificultades para encontrar compañía, como sobre todo sucede en pequeñas poblaciones.

La investigación policial a raíz de las dos denuncias detectadas ha supuesto afilar aún más el filtro, selección y protocolo posterior de los invitados.

#### ZAPPING

### 'Documentos TV' analiza el celibato en la Iglesia católica

REPORTAJE. Documentos TV estrena esta medianoche en La 2 El calvario de la Iglesia, análisis que revela cómo el celibato está diezmando a la jerarquía de nuevos ministros y también de credibilidad. Para evitar que las parroquias se vacíen, algunos piden poner fin a esta disciplina y otros desafían a Roma con iglesias alternativas católicas, donde fundan familias, mientras siguen ejerciendo su ministerio. El asunto está en primer plano por los casos de abusos a menores y por las recientes críticas del Papa a comportamientos dudosos en los seminarios.

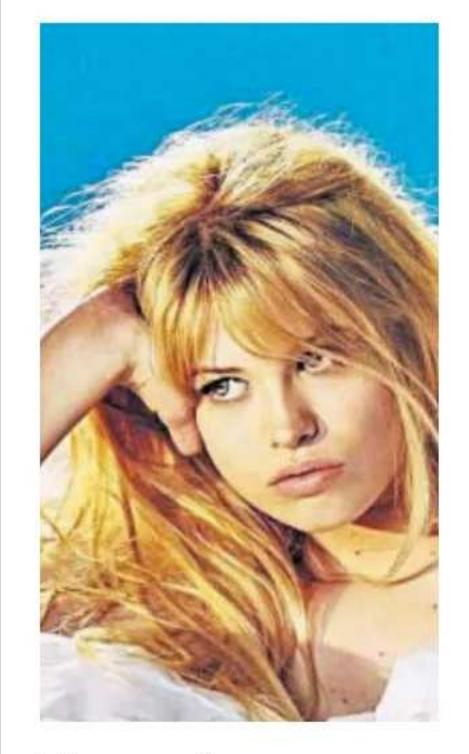

### El canal Sundance TV estrena la miniserie 'Bardot'

PLATAFORMAS. La miniserie Bardot retrata el ascenso de quien fue el gran icono sexual europeo en los años 50 y 60, uno de los emblemas de Francia y representación de la liberación sexual tras la posguerra. Sundance TV, canal de pago de AMC Networks International, estrena esta noche, a las 22.30, la miniserie sobre Brigitte Bardot, encarnada por la actriz franco-argentina Julia de Núñez. La serie consta de seis episodios en los que la estrella busca "encontrar su verdadero yo", mientras encara su ubicación de gran estrella internacional. Un icono lejos de las normas convencionales y de los moralismos a finales de los años 50.

# TELEVISIÓN | Seleccionados

Vídeos, series y películas

#### **MINISERIE**

#### 'ERIC', **NETFLIX**



Vincent, un destacado marionetista y creador de una popular serie infantil, lucha con la pérdida de Edgar, volviéndose cada vez más angustiado e inestable. Se culpa por la desaparición de su hijo.

#### REALITY

#### 'LAS KARDASHIAN', DISNEY+



Cuando parece que la vida de la familia Kardashian Jenner no puede ser más agitada, ellos la aceleran. Desde el cine hasta la llegada de nuevos bebés, las hermanas desafían expectativas constantemente

#### **COMEDIA NEGRA ESPAÑOLA**

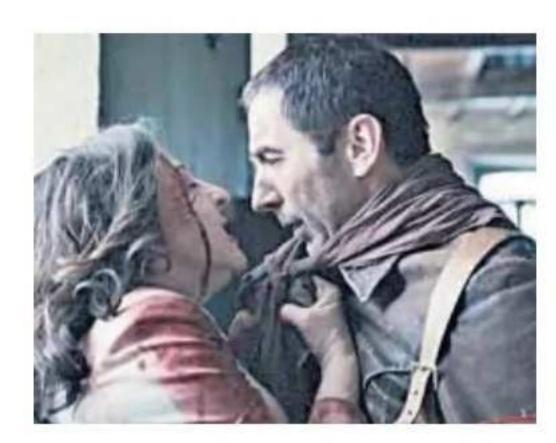

### **'TRATAMOS DEMASIA-DO...',** PRIME VIDEO

Remedios Buendía defiende su patria con fervor y está dispuesta a luchar por ella sin importar las circunstancias. Un fatídico día de otoño de 1945, un

grupo de maquis en fuga comete el error de tomar la oficina de correos donde Remedios, emocionada, se prueba su vestido de novia.

#### PELÍCULA

**'KAYMAK', FILMIN** 

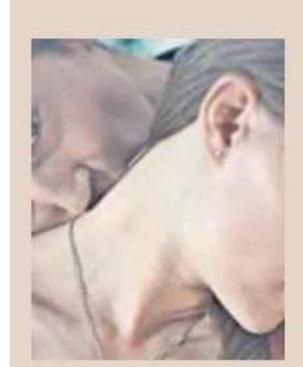

Una historia de amor para adultos, a través de dos parejas que deciden probar otro tipo de relaciones. Este relato irreverente y conmovedor explora las relaciones sexuales.

#### **DOCUMENTAL**

**'MARY BEARD: EMPERADORES** ROMANOS', M+



La historiadora Mary Beard desvela grandes secretos de la Antigua Roma, explorando el mundo oculto que rodeaba a cocineros, esclavos sexuales y guardaespaldas que seguían a los emperadores.

### Misión imposible: Fallout

#### **22.00** P. NETWORK

2018. Director: Christopher McQuarrie. Intérpretes: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg **EEUU. 147 min. Acción.** 

Sexta entrega de la saga. Esta vez, Ethan Hunt, a quien da vida Tom Cruise y su equipo del IMF, interpretado por Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames, junto con algunos aliados conocidos, por Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, se enfrentan a una carrera contrarreloj después de que una misión fracase.

### The Informer

#### **22.00** P. NETWORK

2019. Director: Andrea Di Stefano Intérpretes: Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common, Ana De Armas, Gran Bretaña. 113 min. Thriller

El ex convicto Pete Koslow se enfrenta a una difícil decisión: regresar a la cárcel donde cumplió condena, pero esta vez como agente infiltrado. Su misión es desmantelar una operación relacionada con la mafia de Nueva York, una tarea peligrosa y llena de riesgos. Sin embargo, esta misión es su única oportunidad para obtener la libertad total.

#### Canales temáticos

### NEOX

07.00 Neox Kidz

10.00 El principe de Bel Air

12.30 Los Simpson

16.00 The Big Bang Theory

18.30 El joven Sheldon

20.30 Chicago P.D.

## **FACTORÍA**

07.30 Mejor llama a Kiko

08.00 Los Serrano

09.30 Aida

14.00 La que se avecina

22.40 Cine. Misión imposible:

**Fallout** 

#### **EN ABIERTO. TDT**

#### NOVA

10.40 Doctor en Los Alpes 14.30 Karlos Arguiñano 15.00 Esposa joven 16.30 El Zorro: La espada y la rosa 18.00 Bella Calamidades 19.45 Cabo 21.30 Melek 21.30 La presa

#### DIVINITY

09.15 Castle 15.00 Chicago Fire 21.30 Mi nombre es Farah 22.45 Familia

#### MEGA

10.00 Crímenes imperfectos 14.30 Mountain Men 16.30 Vida bajo cero 19.00 La casa de empeños 21.00 ¿Quién da más? 23.45 Chiringuito de Jugones

#### ENERGY

08.15 NCIS: Nueva Orleans 11.30 NCIS: Los Ángeles 14.30 CSI: Miami 16.45 CSI: Nueva York 18.30 CSI: Las Vegas 20.15 Blue Bloods

#### BOING

11.00 El mundo de Craig 12.00 Somos ositos 13.00 La casa de los retos 13.30 Looney Tunes Cartoons 14.00 Doraemon 15.30 Looney Tunes Cartoons 16.30 El mundo de Craig **17.30** Teen Titans Go! **18.00** Batruedas 18.15 Pokemón 18.30 La casa de los retos 19.30 Teen Titans Go! 20.00 Doraemon

#### 24 HORAS

16.00 Noticias 24H 17.00 La tarde en 24h 20.00 Noticias 24H 21.00 Telediario 22.00 La noche en 24H

#### TRECE

11.00 Espacios religiosos 14.30 TRECE noticias 15.00 Cine. Línea de fuego 16.45 Cine. Tobruk 18.50 Cine. El asalto de Phantom Hill 20.30 TRECE noticias 21.00 TRECE al día 22.00 El cascabel

#### TEN

08.15 Killer 11.00 La casa de mis sueños 13.00 Esta casa tiene arreglo 15.00 Caso cerrado 20.00 La casa de mis sueños 22.30 Venganza: amigos asesinos

#### DMAX

09.00 Aventura en pelotas 10.00

## DE FICCIÓN

07.00 ¡Toma Salami!

Curiosidades de la Tierra 12.00 Alienígenas 14.00 Expedición al pasado 16.00 La fiebre del oro **18.00** Cazadores de gemas **19.30** Joyas sobre ruedas 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 El libro de los secretos de EE UU

#### DKISS

10.00 Programas de reformas 14.00 Programas de asesinatos 20.00 Programas de reformas 22.00 Mi vida con 300 kilos

#### ANDALUCIA TV

16.00 Canal Sur noticias 17.00 Los repobladores 17.45 Callejeando 18.00 Historias del agua 18.30 Hijos de Andalucía 19.00 Andaluces por el mundo 20.00 Espacio protegido 20.30 Documentales andaluces 21.30 Consumo cuidado 22.00 **Canal Sur Noticias** 

#### PARAMOUNT NETWORK

12.30 Embrujadas 13.30 Colombo 15.00 Agatha Christie 18.00 Los asesinatos de Midsomer 22.00 Cine. The informer

#### TELEDEPORTE

14.30 Balonmano 15.55 Triatlón 18.30 Moto Avenue 18.45 Conexión París 19.25 Waterpolo 20.55 Fútbol sala

#### GOL TV

**09.00** Los viajes legendarios de Hércules 12.00 MacGyver 14.00 El Golazo **16.00** El equipo A **18.30** Walker Texas Ranger 20.30 Directo Gol Minuto a minuto

#### ATRESERIES (HD)

10.45 Aquí no hay quien viva 13.00 Rex, un policía diferente 17.00 Hudson & Rex 19.00 Caso abierto 22.30 Vera

#### BE MAD (HD)

Cine: 15.30 Atómica 17.45 600 kilos de oro puro 19.45 Pacific Rim 22.15 Mad Max: Furia en la carretera

#### REAL MADRID TV (HD)

08.00 Real Madrid TV

#### **NO SE PIERDA**



21.00 TELEDEPORTES

Fútbol sala. En directo primera división play off Cuartos de Final 3º Partido entre el Jaén Paraíso interior y el Mallorca Palma Futsal desde el estadio de Jaén



16.00 **NEOX** 

'The Big Bang Theory'. Las aventuras de Sheldon Copper

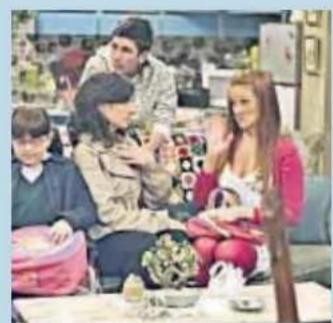

09.30 FDF

'Aída'. Las aventuras del castizo barrio de Esperanza Sur



09.00 **DMAX** 

'Aventura en pelotas'. Como Dios nos trajo al mundo



14.30 **NOVA** 

'Karlos Arguiñano'. Programa de cocina diario



# Programación | TELEVISIÓN

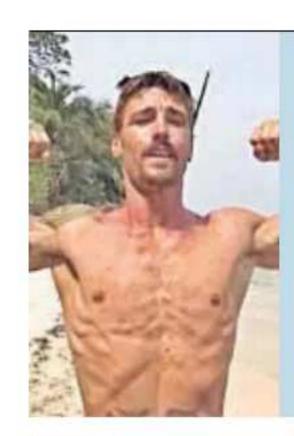

SUPERVIVIENTES

#### Cada vez es más dura la supervivencia

22.00 TELECINCO

Gorka se salva gracias al público, y la eliminación definitiva estará entre Kiko, Aurah y Marieta

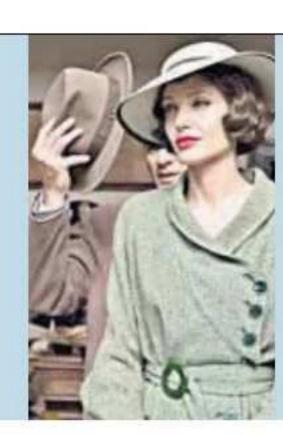

CINE EN LA 1

#### 'El intercambio', bajo la dirección de Clint Eastwood

22.50 LA 1

Los Ángeles, 1928. Christine, una madre trabajadora, regresa a casa y descubre que su hijo Walter ha desaparecido



EL HORMIGUERO 3.0

#### Visita de Hiba Abouk y Andrés Velencoso

**21.45 ANTENA 3** 

Los actores presentan la nueva producción de Atresplayer Eva & Nicole, que se estrena el 2 de junio



La 1

06.00 Telediario matinal.

de interés general.

08.00 La hora de La 1: La

Repaso de las noticias

hora política y de la

mundo político español

y la actualidad social

condensada para em-

pezar el día de la mano

de los periodistas Silvia

Intxaurrondo y Marc

gazín presentado por

Jaime Cantizano que

dad como la sociedad

14.00 Informativo Anda-

15.50 Informativo Anda-

lucía.

15.00 Telediario.

lucía.

16.15 El tiempo

pasado.

17.30 La promesa. Serie

de sobremesa.

18.30 El cazador Stars.

celebrities

20.30 Aquí la tierra. Con

21.55 4 estrellas. Serie de

comedia diaria

22.50 Cine. 'El Intercam-

bio'. Los Ángeles,

1928. Christine, una

gresa a casa y descu-

bre que su hijo Walter

ha desaparecido. Des-

pués de una búsqueda

infructuosa, la policía

le devuelve a un niño

que asegura ser su hi-

jo, pero Christine sabe

que no es Walter.

01.00 Cine. 'Cegado por

02.20 La noche en 24h.

la luz'

04.50 Noticias 24h.

madre trabajadora, re-

Jacob Petrus

19.30 El cazador

21.00 Telediario.

21.50 El tiempo.

16.30 Salón de té "La

Moderna". Teleno-

vela diaria ambientada

en la España del siglo

Concurso de pregun-

tas y respuestas con

14.10 Ahora o nunca

analiza tanto la actuali-

Sala.

10.40 Mañaneros. Ma-

actualidad. Las pri-

meras noticias del

**Canal Sur** 

07.30 Buenos días. Conte-

nidos de actualidad.

08.00 Despierta Andalucía. Noticias que marcarán la agenda informativa, entrevistas de toda índole y un seguimiento en profundidad de la agenda cultural en Andalucía.

10.00 Hoy en día. Magacín de actualidad y entretenimiento para informar, asesorar y debatir sobre los asuntos de actualidad.

13.00 Mesa de análisis. Programa de análisis sobre Andalucía.

14.15 Informativos locales.

14.30 Canal Sur Noticias. 15.30 La tarde, aquí y

ahora. Magacín presentado por Juan y Medio que incluye actualidad, entrevistas, reportajes y diversas seccio-

18.00 Andalucía directo. Magacín vivaracho sobre gastronomía popular, devociones y asuntos similares en cuatro bloques.

20.00 Cómetelo. Con el chef Enrique Sánchez, quien propone una receta con productos andaluces.

20.30 Canal Sur Noticias. 21.00 Informativos locales.

21.45 Atrápame si puedes. Un concurso ameno destinado a toda la familia que conduce Manolo Sarria.

22.45 Cine. 'Título por determinar'. Emisión de una película que hará las delicias de los espectadores al tratatarse de un filme que ha recibido buenas críticas por parte del pú-

blico. 00.25 Cine. 'Cuando éramos soldados'. 02.40 Lo flamenco. 03.50 Canal Sur música.

06.15 Las noticias de la mañana.

Antena 3

08.55 Espejo público. Magacín de actualidad política y social presentado por Susana Griso con la colaboración de una amplia batería de colaboradores expertos en los diferentes temas que se abordan.

13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Recetas fáciles y exquisitas de la mano del famoso chef vasco

13.45 La ruleta de la suerte. Concurso diario dásico junto a Jorge Fernández

15.00 Noticias. 15.35 Tu Tiempo. Con Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad Serie española de sobremesa que muestra Begoña Montes es una mujer que vive atrapada en un matrimonio tóxico y busca la ansiada libertad en la España de 1958.

17.00 Pecado original. Telenovela turca

18.00 Y ahora, Sonsoles. Crónica y debate sobre actualidad social.

20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Noticias. 21.35 Tu tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Pablo Motos recibe a Hiba Abouk y Andrés Velencoso

22.45 La pasión turca. Olivia, rescatada de un intento de suicidio, revela a la policía su traslado de Madrid a Estambul por amor a Yaman, un apasionado marchante de arte con unas intencionesun tanto oscuras y ocultas

para la española 01.15 Cine.'Desprecio'. 02.45 The Game Show. 04.15 Galería del coleccionista.

07.00 ¡Toma Salami! 07.30 Mejor Ilama a Kiko. 08.15 Planeta Calleja.

Cuatro

Jesús Calleja, junto a algún famoso, de aventuras.

09.30 Alerta cobra. Serie policíaca alemana acerca de un equipo de dos agentes de la brigada de carreteras.

11.30 En boca de todos. Espacio televisivo diario de actualidad que acerca a los espectadores las principales noticias políticas y sociales más comentadas, con contexto dado por expertos.

14.00 Noticias Cuatro.

14.45 El Desmarque. 15.05 El tiempo.

15.20 Todo es mentira. Risto Mejide presenta este espacio junto a su equipo de colaboradores discutiendo y relevando las noticias falsas y bulos.

18.00 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto. Programa sobre el cuidado del planeta y la ciencia, así como temas de interés en el ámbito del bienestar.

20.00 Noticias Cuatro. 20.40 El Desmarque.

20.55 **El tiempo**.

21.05 First Dates. Carlos Sobera presenta este reality donde el amor está en el aire. 22.50 Horizonte. Un pro-

grama dirigido por Iker Jiménez que examina la actualidad y explora cómo los eventos actuales pueden impactarnos a corto plazo, incorporando ciencia de vanguardia, tecnología y periodismo de anticipación.

01.50 El Desmarque. 02.35 The Game Show. 03.20 En el punto de mira. 06.00 Reacción en cade-

Telecinco

07.00 Informativos Telecinco matinal.

na.

08.55 La mirada crítica. Espacio conducido por Ana Terradillos, con la colaboración de Antonio Teixeira. Juntos, se encargarán de ofrecer lo más destacado de la actualidad política,

económica o social. 10.30 Vamos a ver. Magazín de la mañana presentado por Joaquín Prats, junto a su equipo de tertulianos que comentan los sucesos más importantes del día.

15.00 Informativos Telecinco.

15.30 El Desmarque. 15.45 El tiempo.

15.50 Así es la vida. Magacín presentado por Sandra Bameda y César Muñoz.

17.00 TardeAR. Ana Rosa Quintana conduce este programa informativo que cuenta con colaboradores expertos en los distintos temas.

20.00 Reacción en cadena. Concurso por equipos de tres integrantes presentado por lon Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. 21.35 El Desmarque.

21.45 El tiempo.

22.00 Supervivientes. Un conjunto de celebridades emprende un viaje

a Honduras para poner a prueba sus habilidades de supervivencia en un entorno desafiante, alejado de lujos y aislado de la sociedad. Presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño.

02.00 Casino Gran Madrid Online Show. 02.25 Supervivientes.

Resumen diario.

02.55 El horóscopo de Esperanza Gracia.

La Sexta

06.00 Minutos musicales. 06.30 Remescar cosméti-

07.00 Asurer@s Previo.

ca al instante.

09.00 Asurer@s. Alfonso Arús y su habitual equipo de contertulianos conducen este magacine de actualidad en tono de humor que analizará los temas más relevantes para la audiencia en el

11.00 Al rojo vivo. Un debate de actualidad dirigido por Cristina Pardo y Antonio García Ferreras donde se buscan las claves

14.30 La Sexta Noticias.

14.55 La Sexta Noticias:

Jugones. 15.20 La Sexta Meteo.

15.45 Zapeando. Espacio presentado por Dani Mateo. Humor garantizado con un grupo de colaboradores que amenizan la tarde.

17.15 Más vale tarde. Un programa de actualidad diario presentado por los dos periodistas Cristina Pardo e Iñaki López.

20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 LaSexta Clave. Espacio de información y de análisis.

21.20 LaSexta Meteo.

21.25 LaSexta Deportes. 21.30 Especial El intermedio. Con El Gran Wyoming.

22.30 Cine. 'I feel good'. La película explora la vida del padrino del soul, desde su difícil infancia hasta su ascenso como una de las figuras más influyentes del siglo XX.

01.20 Cine. 'Old boy'. 02.10 Crimenes imperfe-02.30 Pokerstars Casino.

03.10 PlayUzu Nights.

07.00 Inglés en TVE.

La 2

07.25 La 2 express. 07.35 Zoom Tendencias.

08.35 Documental. Sin equipaje SerbiaBelgrado

09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo.

09.55 La aventura del saber.

10.55 Documental. 'Frente cósmico - La fiebre lunar'. 11.40 Culturas 2.

12.10 Mañanas de cine: 'La

máscara de Scaramouche' Película deaventuras española 14.05 Documental. 'Sin

equipaje: Georgia Cave Town'.

14.30 Documental. 'Sin

equipaje: Maldivas: islas locales'. 14.55 Documental. 'Jamie

curso presentado por

Oliver: juntos de nuevo: noche de bistec'. 15.45 Saber y ganar. Con-

Jordi Hurtado. 16.30 Grandes documentales. 'Hacer el mono' y 'Relatos de Zambia'.

18.00 Documenta2. 'La cocina en el neolítico'. 19.00 El paraíso de las se-

ñoras. Serie española. 20.20 ¡Cómo nos reímos! (Xpress) 20.40 Documental. "Diario

de un nómada: Operación Ararat: Final ante el

Ararat'. 21.30 Cifras y letras. Con-

curso cuyas pruebas deben superarse jugando con cifras y letras. 22.00 La matemática del

espejo. Diez invitados se ponen ante el espejo para descubrir los aspectos más desconocidos de sus vidas, los más íntimos y personales. 22.45 En Primicia. Descubre

las historias íntimas de los periodistas de España de la mano de Lara

Siscar. 23.40 Documentos TV.

00.35 Documental.

01.45 Conciertos de Radio-3. 02.20 Maratón de docu-

mentales.

Clan 11.50 Swap riders 12.00 Marcus Level 12.25 Lobo 12.35 Pat, el perro 12.50 Piny, Instituto

Clan

11.30 Aprendemos en

de N.Y. 13.10 Los Pitufos 13.30 Héroes a medias **13.45** Este es Pony **14.00** Una casa de locos 15.15 Bob Esponja 16.00 Warped! 16.20 Henry

Danger 16.40 Los Hathaway entre fantasmas 17.00 Peppa Pig 17.15 El diario de Alice 17.20 Milo 17.30

La patrulla canina 17.55 Petronix Defenders 18.10 La casa de muñecas de Gabby 18.30 Vera y el

Reino Arcoíris 18.50 Los Pitufos 19.25 Tara Duncan 19.40 Los amigos del bloque Slip

20.10 Héroes a medias 20.25 Middlemost, servicio postal 20.45 Bob Esponja: Kampamento

Koral 21.10 Una casa de locos 21.30 Samuel 21.35 H2O

08.30 Kiff 09.30

Disney Channel

Hamster & Gretel 10.00 Los Green en la gran ciudad 11.30 Ladybug 12.45 Los Green en la gran ciudad 13.15 SuperKitties 14.00 Bluey 15.00 Marvel Spidey **15.30** Los Green en la gran ciudad 16.30 Hailey **17.00** Bluey **17.30** Rainbow High 17.40 SuperKitties 18.00 Ladybug **19.00** Hamster & Gretel 19.25 Kiff 20.15 Bluey 21.15 Los Green en la gran ciudad 22.00 Los villanos de Valley View

Tú crees que las cosas en el mundo podrían cambiar.

Nosotros lo sabemos. ONGD Jóvenes del Tercer Mundo

20 años trabajando para llevar la Educación y el Desarrollo a OVENES las zonas más desfavorecidas de América Latina, África y Asia www.jovenestercermundo.org



# el Dia Jueves 30 de mayo de 2024 DE CÓRDOBA







Cruz Conde, 12 / Teléfono 957 22 20 50 | Fax 957 22 20 72

MIKEL IZAL

Cantante

# "Me pongo en lo peor con demasiada facilidad"

#### **Cristina Cueto**

-El miedo y el paraíso es el nombre de su primer álbum, ¿qué le ha dado miedo?

-Soy una persona que le da muchas vueltas a la cabeza. Los miedos me vienen de todo aquello que todavía no existe. Soy capaz de preocuparme por cosas que imagino, antes que por cosas reales. Me pongo en lo peor con demasiada facilidad. Estoy trabajando en ser consciente del presente e intento no adelantarme vaticinando desastres. Además... nunca llegan a pasar. El miedo, canción que abre el álbum, habla de este tema.

-¿Sintió más vértigo cuando le dijo a sus padres que dejaba la ingeniería por la música o cuando anunció al público el fin de Izal?

-Buena pregunta... No sabría qué decirte. El vértigo que sentí cuando le conté a mis padres que dejaba la ingeniería venía más por sentir que estaba haciendo una locura. Siempre tengo un plan y era estar tres años dándolo todo con la música. Si no era capaz de pagar las facturas, volvería a dedicarme a la carrera que estudié. En cuanto a anunciar que dejaba el grupo, me dio más vértigo contárselo a mis compañeros que al público. Ellos saben cómo soy. Llevábamos muchos años juntos y atendiendo a mi inconformismo crónico, tarde o temprano, querría pasar página para empezar un proyecto nuevo. Lo que me importaba es que ellos no lo pasaran mal.

En La gula canta el siguiente verso: "Yo que por desgracia nunca tengo suficiente y que vivo dividiendo el tiempo siendo varias veces yo". ¿Atiende a ese sentido inconformista del que habla?

-Tal cual. Soy así y no puedo evitarlo. Tengo esa maldición y bendición a la vez. Maldición porque no es más feliz el que menos necesita y yo necesito demasiado. Siempre estoy pensando en el horizonte, en lugar de centrarme en lo que está pasando. En esta gira estoy consiguiéndolo. El comienzo ha sido muy bonito y la gente está dándome tanto cariño que creo que es el momento de mi vida en el que más conectado estoy con el ahora. No estoy pensando en escribir otro disco ni en una nueva aventura. Que el público haya abrazado el álbum como lo ha hecho era muy complicado, porque supongo que habrá gente recuperándose de la pérdida de un grupo que le encantaba. Pero está siendo muy bonito.



BORJA SÁNCHEZ TRILLO / EFE

#### UN AVE FÉNIX DESPUÉS DE LIDERAR UNA BANDA DE ÉXITO

Mikel Izal (Pamplona, 1982) estuvo 12 años al frente de Izal, una de las mejores bandas de *indie* del panorama nacional. Con un público fiel y la seguridad de llenar en todas las ciudades, en 2022 los cinco componentes anunciaron que tomaban caminos por separado. El año pasado, el líder del grupo resurgió como un ave fénix para lanzar *El miedo y el paraíso*. Su primer álbum en solitario tira más por los sonidos electrónicos que por las guitarras rockeras de su anterior etapa. Las letras son una amalgama de sensaciones que funcionaron como una suerte de *autoterapia* para que el autor se salvara de uno de sus peores momentos. El sábado actuará en Fibes (Sevilla).

-Empezó a componer el álbum cuando todavía estaba en el grupo y hace un poco de autoterapia a través de las canciones.

-Lo compuse sin saber que sería mi primer disco en solitario, tres meses después de grabar *Hogar* y nos quedaba por delante toda la gira. Lo hice por una necesidad, personal. Estaba

pasando un momento bastante malo por diferentes circunstancias y tenía que escapar de esa angustia que sentía. Ponerme a hacer algo que fuera sano para mi cabeza y que me divirtiera. Eso es escribir canciones. Sin haber elegido el momento se convirtió en mi primer disco en solitario. Me salvó por

la gira. Lo hice por una netió en mi primer disco en cesidad personal. Estaba solitario. Me salvó por Me dio más vértigo contar a mis compañeros

ocuparme durante dos meses y no pensar tanto en mis problemas. Pero además, me regaló una nueva ilusión musical. Eso hizo que la última gira de Izal fuera más emocionante. Por el horizonte que venía después.

#### -¿Cómo ha sido enfrentarse a la producción sin la banda?

-Ha sido diferente, pero quilo en el qui tus amigos, le en Izal también componía letra y música de todas las canciones. El proceso era muy solitario. Es cierto que como sabía que esta \* jando en ello.

vez no estarían al lado esas manos y esos cerebros sí que intenté hacer una producción más orientada a sintentizadores y electrónica. Se nota que me interesaba otro tipo de sonido.

# -El año pasado se viralizó en Tik Tok su tema *El pa-raíso*. Me parece curioso porque no es un público al que se haya dirigido.

-(Risas) No me lo esperaba. No soy el público de Tik Tok. Voy a cumplir 42 años en nada... Pero creo que es un enorme error tratar de elegir a tu público. Me caracterizo por escribir canciones muy diferentes para no aburrirme y me ayudó muchísimo. La fe sí estaba dirigida a mi público y desde el minuto uno me quitó todas las dudas. Pero fue maravilloso que El paraíso trascendiera las barreras de Izal. Esto me abrió puertas nuevas y todo lo que sea novedad me interesa.

#### -¿Ha perdido La fe alguna vez?

-Varias veces al día en algunas épocas (Risas). Hay momentos en los que te sientes más positivo y otros en los que estás más negativo. Como la vida misma. Tiendo más a la negatividad que a la positividad. Estoy trabajando en ello.

#### -¿Cuáles son sus paraísos?

-Pues mira, eso lo tengo más claro que nunca. El paraíso es la calma, la tranquilidad y la paz. Un día en el que no te pase nada malo me parece un lujo con la que está cayendo. Hay muchas exigencias de todo tipo. Me parece maravilloso tener un día tranquilo en el que quedes con tus amigos, leas un buen libro o que tu familia tenga buena salud. Hay que valorar esos pequeños momentos. También estoy traba-

# FORO Economía & Sociedad

Tribuna para el Desarrollo

Para ver la conferencia, à partir del 17 de mayo, en: www.foroeconomiaysociedad, com











ILMO, SR, PRES

CONFERENCIA ONLINE

que dejaba Izal que al público"



Economías de escala. Retos y desafíos de las Diputaciones Provinciales

D. Salvador Fuentes Lopera
ILMO, SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

